### deportes

San Lorenzo no sostuvo la victoria y terminó frustrado

El Ciclón ganaba, pero Mineiro se llevó un valioso 1-1 de cara a la revancha por los 8vos de la Libertadores.

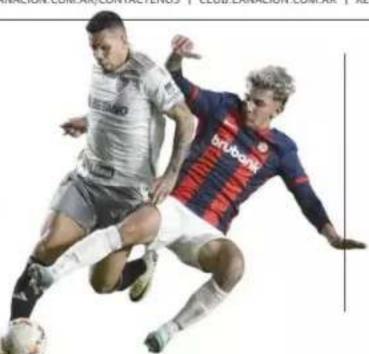

### espectáculos

Una muestra sobre la fiesta que Hamas convirtió en horror

Sobrevivientes del ataque del 7 de octubre traen a Buenos Aires una exposición que es a la vez un homenaje; testimonios de los protagonistas.



# LA NACION

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Yañez dio detalles sobre las golpizas de Fernández y dijo que la tomó del cuello

CAUSA PENAL. En su primera declaración formal ante los fiscales, se refirió al menos a cinco hechos de violencia física; se quebró y habló del consumo de alcohol y drogas en la pareja



Fabiola Yañez, al llegar ayer a la embajada argentina en Madrid para declarar ante los fiscales de la causa

FACUNDO PECHERVSKY

La ex primera dama Fabiola Yañez declaró ayer por primera vez ante la Justicia sobre los graves hechos de violencia por los que denunció al expresidente Alberto Fernández. Durante casi cuatro horas aludió. al menos, a cinco episodios de agresiones físicas y se comprometió a aportar nuevas pruebas, incluidos chats y constancias médicas.

Yañez declaró en forma remota desde la embajada argentina en Madrid. Según supo LA NACION de fuentes que conocieron la declaración, reiteró que el expresidente la golpeó y le generó lesiones graves; contó que la humillaba constantemente, y que la amenazó y la hostigó. Relató que empezó a consumir alcohol después de que Fernández la indujo a abortar y que el expresidente se daba al consumo de marihuana. Hoy, Fernández podría quedar imputado en la causa. Página 8

El#MeToo del kirchnerismo y el sufrimiento banalizado Pola Oloixarac. Página 14

### **EL ANÁLISIS**

### Llegó la hora de los testigos

Joaquín Morales Solá

LA NACION

cuenta, su relación con el ex- la página 12

os relatos de Fabiola Yañez presidente Alberto Fernández Lonfirman que, a veces, la se pareció a la insoportable exrealidad supera a la más audaz periencia de vivir entre las llaficción. Si todo fue como ella lo mas de un infierno. Continúa en

### Modelos en pugna. ¿Se vuelve a enseñar a leer y escribir "como antes"?

El Plan de Alfabetización, que el Gobierno impulsa para 2025, abre un debate sobre dos métodos pedagógicos

El anuncio de la implementación del Plan Federal de Alfabetización, que cada provincia tendrá la libertad de aplicar como crea mejor para que los alumnos aprendan efectivamente a leer y escribir, revitaliza la pugna entre dos modelos que han demostrado diversos resultados en el país. El estructurado y de conciencia fonológica, juzgado

como conservador, aunque fue diseñado por un pedagogo soviético y se aplica con éxito en Cuba. Yelconstructivista, global o psicogénesis, denominado progresista, que reemplazó al anterior a partir de los años 80 y que ha demostrado que los estudiantes argentinos egresan sin comprender cuestiones básicas. Página 22

### Otro freno de la Corte a los abusos en fallos laborales

LÍMITE. Rechazó una indemnización inflada en un 20.000% y una multa

La Corte Suprema de Justicia volvió a limitar las decisiones de la Cámara Federal del Trabajo en juicios laborales, ante una jurisprudencia ignorada por ese tribunal. En una causa redujo sensiblemente la indemnización de un trabajador que aumentaba en un 20.000%, producto de la aplicación de intereses desmedidos. En otra demanda, anuló una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa por un empleado que había trabajado 20 meses. Votaron en ese sentido Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti. Página 15

### Bajó la soja y se perdieron US\$1550 millones

GRANOS. La baja de los precios internacionales de la soja y el maíz en los últimos tres meses provocó una merma de ingresos de divisas por unos US\$1550 millones, según cálculos de analistas del mercado de granos, lo que complica el flujo de dólares al país por exportaciones. La acumulación de stocks en China y la esperada cosecha récord de soja en los Estados Unidos son los principales factores bajistas para las cotizaciones de los granos. Página 18

### Loan: a dos meses, se cae la hipótesis del secuestro

MISTERIO. Se afirma la teoría de una muerte por venganza o por accidente Página 26

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Guillermo Idiart** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

### Guerra | CONTINÚAN LOS COMBATES

# Rusia contraataca en la zona ocupada y Ucrania la insta a que acepte una "paz justa"

Moscú afirmó haber contenido el avance en su territorio con el despliegue de tropas, drones y artillería; Kiev sostuvo que no está interesada en una anexión y puso condiciones para una retirada

KIEV.— Las fuerzas de Moscú contraatacaron ayer a las tropas ucranianas en la región de Kursk en acciones que, según un alto mando ruso, contuvieron el avance de Kiev tras el mayor ataque contra territorio ruso desde que comenzó la guerra. Ucrania, por su parte, dijo que solo cesará sus incursiones tierra adentro si Moscú acepta una "paz justa" en el conflicto.

Según indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado, unidades del Ejército, nuevas reservas de soldados, aviones, drones y fuerzas de artillería frenaron el intento de las unidades móviles blindadas ucranianas de adentrarse más en territorio ruso cerca de los asentamientos de Obshchy Kolodez, Snagost, Kauchuk y Alexeyevsky, en la región fronteriza de Kursk.

Los soldados ucranianos cruzaron la frontera hace una semana, a unos 530 kilómetros al sudoeste de Moscú, en un ataque sorpresa probablemente destinado a mejorar su posición negociadora antes de posibles conversaciones de paz con Moscú y frenar el avance ruso en el resto del frente de guerra.

La ambiciosa operación de Ucrania, el mayor ataque en territorio de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, sacudió al Kremlin y llevó al presidente ruso, Vladimir Putin, a convocar una reunión con sus oficiales de defensa de mayor rango. En las últimas semanas, Ucrania había reunido a miles de soldados en la frontera—se calcula hasta 12.000—sin que Rusia lo notara o actuara.

Ucrania dijo que la ofensiva es "legítima" y cesará si Moscú pone fin a su invasión de Ucrania. "Cuanto antes acepte Rusia restablecer una paz justa antes cesarán las incursiones de las fuerzas de defensa ucranianas en territorio ruso", dijo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gueorgui Tiji.

Ucrania se enfrenta desde febrero de 2022 a la invasión lanzada por
Moscú, que ocupa hasta el 20% de
territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada en
2014. En este contexto, las "acciones
ucranianas son absolutamente legítimas, en particular en el marco del
derecho de legítima defensa contemplado en la Carta de Naciones

Unidas", aseguró el canciller. Según Tiji, Kiev no quiere "anexionarse" el territorio ruso bajo su control, sino crear una zona tapón para proteger a los ucranianos y a su Ejército de los constantes bombardeos rusos, así como debilitar la ofensiva del Kremlin, que sigue avanzando en el este de Ucrania.

Rusia y Ucrania han hecho estimaciones muy distintas de la superficie de territorio ruso bajo control ucraniano: Kiev afirma que se trata de 1000 km², mientras que las autoridades rusas afirman que es menos de la mitad.

"A diferencia de Rusia, Ucrania no necesita propiedades ajenas. Ucrania no desea anexarse ningún territorio de la región de Kursk, peroquiere proteger la vida de su pueblo", señaló el vocero ucraniano. Solo desde principios de junio, añadió, Rusia lanzó "más de 2000 ataques" desde Kursk hasta la región ucraniana situada del otro lado.

Dado que Kiev no puede golpear en profundidad el territorio ruso con los misiles de largo alcance proporcionados por sus aliados occidentales, "es necesario utilizar las fuerzas armadas para liberar estas zonas fronterizas de los contingentes militares rusos que golpean Ucrania", subrayó el vocero.

Además, la incursión en Kursk "impide a Rusia desplazar unidades adicionales hacia la región de Donetsk", en el este de Ucrania, donde las tropas de Moscú llevan meses a la ofensiva, sostuvo el vocero.

### Ataques aéreos

En tanto, las fuerzas rusas respondieron ayer con misiles, drones yataques aéreos en acciones que según un alto comandante habrían detenido el avance rival.

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó imágenes de bombarderos Sukhoi Su-34 atacando lo que dijo eran tropas ucranianas en la región fronteriza de Kursk y de infantería asaltando posiciones ucranianas.

"El avance del enemigo ya fue detenido", dijo el general Apti Alaudinov, comandante de la unidad de fuerzas especiales chechena Akhmat. "El enemigo ya sabe que la guerra relámpago que había planeado no funcionó", aseguró. No estaba claro qué bando controlaba la ciudad rusa de Sudzha, por la que Rusia bombea gas a través de Ucrania y hacia Eslovaquia y otros países de la Unión Europea (UE).

Blogueros de guerra rusos y canales de Telegram ucranianos dijeron que la ciudad estaba bajo el control de Ucrania, aunque no se pudo verificar de forma independiente y Rusia aún no dio detalles sobre la situación. La firma rusa Gazprom dijo por su parte que seguía bombeando gas por la misma vía.

A través de Sudzha se suministraron unos 14.650 millones de metros cúbicos de gas en 2023, aproximadamente la mitad de las exportaciones rusas de gas natural a Europa, o cerca del 5% del consumo de la UE.

El ataque ucraniano ha puesto de relieve lo eficaces que pueden ser las pequeñas unidades móviles contra el Ejército ruso, muy superior numéricamente, aunque al dedicar fuerzas a Kursk, Ucrania podría debilitar otras partes del frente. Rusia informó que estaba ganando terreno en otros sectores, aunque Moscú debió mover reservas para detener el avance ucraniano.

El gobernador de Kursk, Alexei Smirnov, dijo que Ucrania controlaba 28 asentamientos en la región y que la incursión tuvo unos 12 kilómetros de profundidad y 40 kilómetros de ancho. Ucrania, sin embargo, afirmó que controlaba 1000 km² de territorio, más del doble de la cifra rusa.

Los aliados occidentales de Ucrania, que quieren evitar una escalada de la guerra hacia una confrontación directa entre Rusia y la alianza militar de la OTAN, dijeron que no habían tenido ninguna advertencia previa de la ofensiva ucraniana.

Sin embargo, Putin recurrió a su latiguillo de que Occidente estaba utilizando a Ucrania para liberar una guerra por delegación con Rusia.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) dijo esta semana que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estaba tomando "medidas alocadas" que arriesgaban una escalada mucho más allá de las fronteras de Ucrania. •

Agencias AFP, AP y Reuters



Soldados rusos trasladados en camiones ucranianos, en Sumy



Un vehículo ucraniano, tras cruzar el puesto de frontera en Sudzha

### CÓMO LA OFENSIVA PUEDE AFECTAR EL FUTURO DESARROLLO DEL CONFLICTO

### ¿En qué consiste la incursión ucraniana? B El martes pasado, unos 10.000

efectivos del Ejército ucraniano invadieron la región rusa de Kursk desde varias direcciones y rápidamente abrumaron puestos de control y fortificaciones de guardias fronterizos rusos a lo largo de esa parte de frontera común, de 245 kilómetros.

### ¿Significa esto un cambio de estrategia?

Hasta ahora, Ucrania había bombardeado regularmente refinerías de petróleo y aeródromos rusos con una flota de drones de fabricación ca-

sera. También había ayudado a organizar otros dos ataques terrestres. Pero fueron incursiones más pequeñas por parte de grupos de exiliados rusos respaldados por el Ejército ucraníano y terminaron en retiradas rápidas.

### ¿Cómo responde el Ejército ruso?

R Con la mayor parte de sus fuerzas involucradas en la ofensiva en la región ucraniana de Donetsk, las tropas rusas fueron tomadas por sorpresa y no lograron dar una respuesta rápida. Quedaron pocas tropas para proteger la zona fronteriza

LA NACION | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 3

ROMAN PILIPEY/AFP

DAVID GUTTENFELDER/NYT

de Kursk. Y aunque luego lanzaron un contraataque, hasta ahora parecen no haber logrado desalojar a las tropas ucranianas de Sudzha y otras áreas.

¿Qué dice Ucrania?

Según el principal comandante militar de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, las fuerzas de Kiev controlan 1000 km2 de la región de Kursk. La cancillería ucraniana sostiene que su plan no es anexar territorios rusos y que la incursión se detendrá si Moscú acepta una "paz justa".

¿Qué dice Rusia?

R Unos 121.000 rusos de la región tuvieron que abandonar sus viviendas. Vladimir Putin describió la incursión como

una "provocación a gran escala" que implicó "bombardeos indiscriminados de edificios cíviles, casas residenciales y ambulancias".

¿Qué busca Kiev?

Según los analistas, la ofensiva de Ucrania tiene probablemente dos objetivos: hacer retroceder a las fuerzas rusas de las lineas del frente en el este de Ucrania -donde las fuerzas rusas venían logrando avances lentos pero constantes- y apoderarse de territorio ruso que podría servir como moneda de cambio en futuras conversaciones de paz. También es una fuerte señal para los aliados de Kiev, en especial Washington en un año electoral, de que el Ejército ucraniano puede tomar la iniciativa en la guerra.

# En el territorio ruso invadido, escenas de devastación y señales de un ataque sorpresa

Las tropas ucranianas atravesaron casi sin resistencia una zona fronteriza escasamente defendida y avanzaron varios kilómetros

Andrew Kramer THE NEW YORK TIMES

SUDZHA, Rusia.- Lo único que queda del puesto fronterizo ruso de Sudzha, en el óblast de Kursk, es un cuadro de devastación: chapas metálicas flameando en el viento, documentos de aduana esparcidos por el terreno, y una jauría de perros abandonados rondando un enorme cartel que atraviesa la ruta y que dice "Rusia".

Por allí pasaron levantando polvareda y sin resistencia los vehículos blindados ucranianos, así como el flujo de tropas y armamento de la mayor incursión extranjera en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, una ofensiva que atraveső la frontera aquí en Sudzhayen otras ciudades y que ahora se acerca al final de su primera semana.

En este punto de cruce fronterizo, un soldado ucraniano apostado al costado de la ruta saluda a las tropas que van pasando, días después de que el jefe del Comando Mayor Conjunto de Rusia declarara que el ataque había sido rechazado con éxito.

Peroaquí en la frontera abundan los detritos de una batalla perdida y las señales de soldados que fueron tomados por sorpresa: cartuchos de balas pisados bajo tierra y chalecos antibalas descartados sobre el asfalto.

Dos años y medio después de la invasión rusa y diezaños después de la intervención militar del Kremlin para apoyar a sus Estados clientes separatistas en el este de Ucrania, haber logrado llevar la guerra a territorio ruso fue un momento importante para los ucranianos.

En el primer mes de la guerra, Ucrania realizó un contraataque transfronterizo con helicópteros y también bombardeó regularmente las refinerias de petróleo y los aeródromos rusos con una flota de drones de fabricación casera. Y otra dos incursiones anteriores que realizaron pequeños grupos de exiliados rusos respaldados por el ejército ucraniano terminaron en veloz retirada. Pero hasta la semana pasada, las fuerzas ucranianas no habían contraatacado realmente en el interior de Rusia.

Las tropas ucranianas atravesaron casi sin resistencia una frontera escasamente defendida, avanzaron decenas de kilómetros en suelo ruso y cambiaron por completo el eje de debate de la guerra, después de un año sombrío en el que lucharon mayormente en vano para contener los avances del Kremlin en el frente oriental.

Anteayer, el comandante general de Ucrania, Oleksander Syrskyi, le había dicho al presidente Volodimir Zelensky que sus tropas controlaban más de 1000 km<sup>2</sup> de territorio del óblast de Kursk, una región en el sudeste de Rusia, donde fueron invadidos decenas

de localidades rusas. Me pone mucho más feliz estar conduciendo un tanque hacia Rusia que verlos a ellos moviendo sus tanques por nuestro país", dijo un soldado ucraniano que fue entrevistado por el diario The New York Times sobre un tanque estacionado a lo largo de la ruta de suministro para los combates, un transitado camino para vehículos blindados, camiones cisterna de combustible

y camionetas. Pero no todos los enfrentamientos fueron favorables para Ucrania. A lo largo de la ruta, los camiones con plataforma también transportan en dirección opuesta los vehículos blindados MaxxPro dañados de fabricación norteamericana.

Cerca de la ruta pueden verse varias casas arrasadas por las bombas rusas, testimonio de los feroces ataques aéreos con los que Rusia ha respondido hasta el momento. En determinado momento la ruta atraviesa una llanura elevada y despejada, y allí pueden verse columnas de humo elevándose en todas direcciones.

Los riesgos para Ucrania son innumerables. La ofensiva tiene como objetivo obligar a Rusia a desviar tropas de la lucha encarnizada que se libra en la región oriental ucraniana del Donbass, lo que hasta ahora no ha sucedido, y tener mejores cartas para negociar en una eventual conversación de paz guardarían el secreto. que ni siquiera está prevista.

La granduda es si Ucrania podrá mantener el control de ese territorio ruso el tiempo suficiente para cumplir con esos dos estratégicos objetivos.

Esta es la mayor incursión militar en territorio ruso desde la Segunda Guerra

### La gran duda es si Ucrania podrá mantener el control de esa zona

El presidente ruso, Vladimir Putin, ya avisó que el ataque no suavizará su postura para negociar, y además, mientras Rusia intenta responder a la incursión, sus fuerzas siguen castigando implacablemente a las fuerzas ucranianas en el frente oriental.

De todos modos, el avance de las columnas blindadas ucranianas por el interior de Rusia es un giro notable en la guerra.

### Asalto

Anteayer, una docena de soldados ucranianos con las caras cubiertas con barbijos quirúrgicos gruñían y maldecían mientras intentaban sacar los cuerpos de soldados rusos muertos de una sala de control de pasaportes para meterlos en bolsas para cadáveres.

Másallá de unos pocos emplazamientos de armas protegidos con sacos de arena, el puesto fronterizo ahora destruido claramente no estaba preparado para un asalto con tanques y artillería pesada.

Pero Ucrania hizo sigilosamente sus propios preparativos: el espeso follaje de los bosques de robles y arces durante el verano sirvió para ocultar el armamento pesado, y los aparentes ejercicios de entrenamiento sirvieron para disimular lo que en realidad era un desplazamiento de tropas. Los soldados ya se habían desplegado y habían dormido en casas abandonadas de los poblados de la zona.

Según un subcomandante de la brigada ucraniana, ni siquiera los oficiales superiores tuvieron conocimiento de la ofensiva hasta el último momento. El subcomandante, que según el protocolo militar pidió seridentificado solo por su nombre depilayrango, teniente coronel Artem, dice que convocó a reunión a sus oficiales subordinados en un sendero del bosque, donde les hizo el anuncio: invadirían Rusia. Fue apenas tres días antes del ataque. Los soldados rasos se enteraron recién la noche anterior.

"Laidea de que realmente ibamos a incursionar en territorio ruso nos parecía increíble", señala Artem.

"Habia un limite muy estricto entre los que estaban al tanto del plan de ataque y los que no", dice Artem. De todos modos, el Ejército ucraniano confiaba en la discreción de sus soldados a medida que la noticia iba descendiendo a los rangos inferiores. De hecho, Artem indica que no incautaron los teléfonos de los soldados y confiaron en que

La estrategia era romper rápidamente las líneas de defensa fronterizas y maniobrar en las rutas, bloqueando cualquier contraataque ruso y aprovechando que en esa parte de Rusia el terreno es onduladoyestá intercalado con pantanos y lagos, limitando las oportunidades de los rusos de movilizarse por fuera de las rutas.

La avanzada ucraniana redundó en la toma de un número no especificado de prisioneros de guerra y hasta ahora los rusos respondieron de manera desarticulada: con eso, dice Artem, el objetivo de Ucrania está cumplido. "Es un golpe a la autoridad de Rusia, que se las da de victorioso imperio", apunta el subcomandante. "Y además, generamos una zona de amortiguamiento dentro de su propio país".

Peroalolargo de la frontera, el secreto ucraniano se cobró su precio. Como no podían advertirles a los residentes de la inminente embestida, Ucrania tuvo que evacuarlos de urgencia no bien Rusia respondió con una campaña de bombardeos aéreos sobre las aldeas fronterizas ucranianas. El gobierno de Kiev ha informado que evacuará a los 20.000 residentes que viven a menos de 10 kilómetros de la frontera.

Natalia Vyalina, maestra de jardín de infantes de 44 años en la aldea ucraniana de Khotyn, dice que el martes a la mañana, cuando comenzó el ataque, escuchó el sonido de vehículos oruga avanzando por la ruta. Esa misma tarde, su aldea había sido bombardeada, y aunque sevio obligada a huir, aprueba la estrategia de Ucrania.

"Que prueben lo que significa ser ocupados, ser invadidos, escuchar cómo lloran los niños en los refugios antiaéreos, ver cómo sufren los ancianos", señala Vyalina desde un refugio para personas desplazadas de la zona fronteriza.

"Quiero que la guerra termine", suplica Vera Prostatina, de 65 años, una contadora jubilada que se vio obligada a dejar su hogar. "Ahora los rusos capturan aldeas y pueblos. Que esto les sirva de lección. El enemigo debe ser castigado. Nos trajeron guerra y nos arruinaron la vida. Ahora quiero que termine, para ellos y para nosotros". •

Traducción de Jaime Arrambide

## Irán podría cancelar una represalia si se sellara un alto el fuego en Gaza

GUERRA. Lo señalaron tres altos cargos del régimen, que había prometido atacar a Israel en respuesta al asesinato del líder de Hamas

BEIRUT.- En medio de la creciente tensión en Medio Oriente por la promesa de represalia del "eje de resistencia" frente a Israel por el asesinato del lider de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán, y del comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, en Beirut, tres altos cargos iraníes anunciaron que esta respuesta podría ser disuadida si el gobierno de Benjamin Netanyahu aceptara un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Durante esta semana se están llevando a cabo reuniones impulsadas por Estados Unidos para acelerar las tratativas de este acuerdo, aunque ante el temor de una posible venganza iraní la marina estadounidense desplegó buques de guerra y un submarino en Medio Oriente para reforzar las dicen los principios del derecho defensas israelíes.

También el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, aprobó ayer la posible venta a Israel de aviones de combate y otros equipos militares por un valor de más de 20.000 millones de dólares, informó el Pentágono.

Los proyectiles para tanques estarían disponibles casi de inmediato para su entrega. Los aviones de combate F-15 de Boeing tardarían años en producirse y entregarse.

Un alto cargo de seguridad irani, dijo que Teherán, junto con aliados como Hezbollah, lanzaría un ataque directo si fracasan las conversaciones de Gaza o si percibe que Israel está alargando las negociaciones. Aunque las fuentes no precisaron cuánto tiempo esperaría Irán a que avanzaran las conversaciones antes de responder.

Ante el aumento del riesgo de una guerra más amplia en Medio Oriente luego de los asesinatos de Haniyeh y de Shukr, Irán mantuvo en los últimos días un intenso diálogo con los países occidentales y Estados Unidos sobre las formas de calibrar las represalias, señalaron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato

### POLÉMICA POR UN REZO EN UN SITIO SAGRADO

El ministro de Seguridad Nacionalisraelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, rezó ayer junto a unos 3000 fieles judíos en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén Este, lo que generó rechazo de la comunidad internacional. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidosypaíses musulmanes condenaron la oración, que fue calificada de "inaceptable" y de "provocación inútil".

Situada en el sector de la Ciudad Santa ocupado y anexionado por Israel, la Explanada de las Mezquitas, tercer lugar más sagrado del Islam, está construida sobre las ruinas del segundo templo judío, destruido en el año 70 d.C. por los romanos.

debido a lo delicado del asunto.

En un comunicado publicado ayer, el embajador de Estados Unidos en Turquía confirmó que Washington estaba pidiendo a sus aliados que ayudaran a convencer a Irán de que rebajara las tensiones. Tres fuentes de la región describieron conversaciones con Teherán para evitar una escalada antes de las negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza, que deben comenzar mañana en Egipto o Qatar.

"Esperamos que nuestra respuesta sea programada y ejecutada de forma que no perjudique un posible alto el fuego", dijo el viernes la misión iraní ante la ONU. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró ayer que los llamamientos a la moderación "contrainternacional".

"Podría ocurrir algo tan pronto como esta semana por parte de Irán y sus aliados... Esa es una evaluación tanto de Estados Unidos como de Israel", dijo anteayer el vocero de la Casa Blanca, John Kirby, a los periodistas. "Si algo ocurre esta semana, el momento en que ocurra podría tener un impacto en las conversaciones que queremos mantener el jueves". añadió.

### Negociaciones

El fin de semana, Hamas puso en duda que las conversaciones siguieran adelante. Israel y Hamas mantuvieron varias rondas de conversaciones en los últimos meses sin acordar un alto el fuego definitivo. En Israel, muchos observadores creen que la respuesta es inminente después de que el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, dijera que Irán "castigará duramente" a Israel por el ataque en Teherán.

La política regional de Irán la determina la élite de la Guardia Revolucionaria, que sólo responde ante Khamenei, la máxima autoridad del país. El relativamente moderado nuevo presidente de Irán, Massud Pezeshkian, afirmó en repetidas ocasiones la postura antiisraelí de Irán y su apoyo a los movimientos de resistencia en toda la región desde que asumió el cargo el mes pasado.

Meir Litvak, investigador principal del Centro de la Alianza para Estudios Iraníes de la Universidad de Tel Aviv, dijo que pensaba que Irán antepondría sus necesidades a ayudar a su aliado Hamas, pero que Irán también quería evitar una guerra a gran escala. "Los iraníes nunca subordinan su estrategia y su política a las necesidades de sus representantes o protegidos", afirmóLitvak. "Un ataque es probable y casi inevitable, pero desconozco la escala y el momento".

El analista Saeed Laylaz, residente en Irán, afirmó que los dirigentes de la República Islámica están ahora dispuestos a trabajar por un alto el fuego en Gaza, "para obtener incentivos, evitar una guerra total y reforzar su posición en la región". •

Agencias Reuters, AFP y AP



Diosdado Cabello, junto a un retrato de Hugo Chávez, en la Asamblea Nacional

FEDERICO PARRA/AFP

# Machado pelea por mantener viva la protesta y se ahonda la represión

VENEZUELA. La líder opositora busca impulsar las marchas del sábado; la CPI advirtió que hay "múltiples informes de violencia"

#### Daniel Lozano PARA LA NACION

CARACAS.- La Venezuela bajo asedio enfrenta su tercera semana de resistencia tras el megafraude electoral del 28 de julio pasado denunciado por la oposición. Y lo hace en medio de la represión chavista, tan salvaje que provocó la reacción de los principales estamentos que defienden los derechos humanos en el mundo.

"Seguimos activamente los acontecimientos actuales y hemos recibido múltiples informes de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales", dijo la oficina de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). que ya investiga a Maduro, a sus generales y a otros jerarcas revolucionarios por ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, de Naciones Unidas, también exigió que "el gobierno detenga inmediatamente la represión e investigue a fondo las violaciones a los derechos humanos que están conmocionando al país". La misión, presidida por Marta Valiñas, calificó lo ocurrido como "feroz represión de la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades", para crear un clima de temor generalizado.

"Los responsables deben rendir cuentas", aseguro Valiñas, que también destacó la detención de por lo menos 1260 personas, "entre ellas 160 mujeres y 100 niños, niñasyadolescentes". La misión de la ONU pormenoriza las distintas violaciones: audiencias por video sumarias en tribunales antiterroristas de Caracas, imputación de delitos graves sin base probatoria, negación de información a familiaresylos impedimentos a nombrar abogados de confianza.

La misión identificó entre los detenidos a dirigentes, simpatizantes, periodistas, activistas de derechos humanos y "la gran mayoría, personas detenidas simplemente por su rechazo al resultado anunciado. A muchas las fueron a buscar selectivamente a sus casas".

La realidad sobre las 25 víctimas mortales también es muy distinta a la expuesta por el gobierno, que acusa a los opositores de las muertes: 22 son ciudadanos, en su mayoría jóvenes, que recibieron disparos procedentes de los colectivos paramilitares, guardias nacionales y policías, y uno que murió tras agonizar durante días por los golpes recibidos por agentes; los otros dos son militares, un guardia que según testigos presenciales fue alcanzado por un impacto paramilitar durante la masacre de Maracay (seis muertos) y otro del que se desconocen los detalles.

### Pie de lucha

La embestida del poder bolivariano ha obligado a dirigentes y lideres a buscar refugio durante estos días, incluida María Corina Machado. Pero la líder opositora se mantiene en pie de lucha, como demostróal convocar para el sábado una protesta mundial para que se conozca la verdad de lo sucedido en Venezuela.

"Nos vemos el 17, ¡pásalo!", insistió el candidato Edmundo González Urrutia. La oposición planea empapelar las protestas con las actas electorales, las que el gobierno se niega a hacer públicas para ocultar su derrota, pero que la oposición mantiene en la web.

El presidente reaccionó con ira en contra de la nueva protesta opositora."¿Dónde está Edmundo González, dónde se esconde? ¿Por qué huye, por qué teme? ¿Dónde

está la fascista mayor, Machado, que manda a asesinar y matar, prepara comanditos y cree que por el apoyo de Elon Muskasaltará el poder político?", bramó Maduro.

"Venezuela está hoy en un punto de quiebre. Estamos ante la oscura posibilidad de que Maduro instaure un totalitarismo soviético o que logremos abrir las puertas de una transición a la democracia. Machado y González han manejado el momentum con la cautela que lo amerita, están recalibrando fuerzas", explicó a LA NACION el politólogo Walter Molina.

Las negociaciones internacionales no reflejan grandes avances: México ha decidido asumir el fallo final del Tribunal Supremo, preparado para ratificar a Maduro, mientras Brasil flirtea con una segunda vuelta presidencial para resolver el atasco. Estados Unidos agota distintas vías en sus diálogos secretos con Caracas, aunque desmintió que le haya ofrecido la amnistía a Maduro.

"Esa filtración sobre los escenarios que está manejando la administración Biden buscaría que la oferta les llegue a los sectores medios que no tienen mayor influencia sobre las decisiones del régimen chavista/madurista, pero cuyo impacto sería significativo a lo interno de la coalición", dijo a LA NACION María Puerta, profesora de Ciencias Políticas en Florida.

"Ala nomenklatura chavista se le está dando un puente de plata muy generoso para aligerar los costos de salida. En contraposición, lo que queda es aumentar los costos de permanencia y ello solo será posible con una presión importante dentro y fuera del país. Hacia allá van Machado y González Urrutia, pero también la comunidad internacional, incluyendo la CPI, que se ha pronunciado", concluyó Molina.

LA NACION | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 5

### Las implicancias de la propuesta de realizar nuevas elecciones como salida a la crisis

Aunque no fue planteada en forma directa, esta alternativa ayudaría al chavismo a ganar tiempo; según los analistas, no es una solución aceptable

CARACAS.-La repetición de elecciones en Venezuela es una de las propuestas que sonaron en las últimas semanas como uno de los planteamientos para destrabar la crisis tras los comicios del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) designó a Nicolás Maduro ganador.

Sin embargo, tanto el líder chavista, que avala los resultados del CNE, como la oposición mayoritaria, que asegura que Edmundo González Urrutia derrotó a lactual mandatario con 67% de los votos (7.303.480) sobre 30% (3.316.142), se niegan a esta posibilidad.

¿Qué implicaría ir nuevamente a elecciones? ¿De dónde sale y a quién conviene esta narrativa? Analistas consultados por Efecto Cocuyo ven poco probable que se materialice v. de hacerlo, benefiademás de ceder la soberanía popular, la oposición asistiría a unos nuevos comicios sin la garantía de que los resultados serán respetados, tal como sucede ahora, mientras el chavismo gana tiempo.

Para la consultora política Carmen Beatriz Fernández, no se puede descartar que el recurso introducido por Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que sean los magistrados quienes decreten quién ganó la elección, lo cual viola la autonomía de poderes, se lee como una jugada para ganar tiempo mientras el Palacio de Miraflores decidequées lo más conveniente y entre las opciones a evaluar podría estar la repetición de los comicios realizados el 28 de julio.

"Es difícil pensar que tú vas a resolver el problema de una elección robada haciendo otra elección, o sea, ¿cuáles son las garantías de ese proceso electoral? Mucho menos cuando se ha desarrollado una represión, un ataque sorpresa de la magnitud que estamos viendo. Entonces, una nueva elección puede entrar dentro de la lógica de Maduro de ganar tiempo, que es un actuar permanente. Sin embargo, no es una solución que sea aceptable ni para la oposición, ni para el país, ni tampoco para la comunidad internacional que pide que se publiquen los resultados y a partir de allí, entrar en un proceso de ñaló Ríos. negociación", sostuvo.

Recalcó que salvo ocho o diez "autocracias", entre ellas las potencias China y Rusia, la comunidad internacional que involucra a Europa, pero también gobiernos "amigos" del venezolano, como Brasil, Colombia y México, no reconocen a Maduro como presidente electo porque no hay pruebas, mientras otra parte en la que están países como Perú y la Argentina, reconocen el triunfo de González Urrutia.

Ambas posturas, advierte, implican no reconocer como tales los resultados del proceso electoral.

En el caso de Brasil y Colombia recordó que quieren salir del problema Venezuela-agudizado tras unos comicios sobre los que sin duda perdió Maduro- por un tema migratorio y reputacional.

"A mi juicio la repetición de elecciones no tiene ningún sentido y, de plantearse eso como opción, sería una que busca enredar lo que es una situación bastante nítida. No tendría otro articulador, creo que el propio régimen, el propio Maduro", reiteró.

Para el presidente de la firma consultora Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, la repetición de elecciones no pasa por ahora de ser una especulación, aunque reconoce que tomó fuerza en los medios, lo que provocó posturas a favor y en contra.

Pero Ríos sostiene que a quien le conviene menos una repetición de elecciones es a la oposición, porque a partir de evidencias mostradas ganó los comicios de manera contundente.

"Y si tú tienes una serie de eviciaría más al gobierno, por cuanto dencias publicadas y el otro sector que tiene más capacidad institucional y de maquinaria no publicaninguna evidencia, entonces, la conclusión es contundente, ¿no? Entonces una nueva elección le conviene más al gobierno, con toda la narrativa que ha construido, que a la oposición", agregó.

De hecho, en redes sociales se asoman de nuevo nombres de eventuales candidaturas de Enrique Márquezy Manuel Rosales en caso de repetición de presidenciales, lo cual ha generado rechazo entre quienes piensan que ceder la soberanía popular que votó por González Urrutia no es la solución y hay que hacerla valer.

"Por eso es que a las revoluciones no les gustan las elecciones, pero si las hiciste y perdiste debes salir. No es por un tema de convicción democrática, sino porque que daste al desnudo ante tus propias bases políticas e institucionales", acotó Fernández.

### Negociación política

"Si bien la elección del 28 de julio no fue competitiva, por lo menos no había un entorno tan extremadamente represivo y de miedo como el que hay ahora. Se requerirían una serie de garantías que no sé si están en capacidades de darlas, como por ejemplo no persecución, que no haya presos políticos, paridad en el acceso a los medios, entre otras cosas", se-

Pese a ello, subraya, la única salida no traumatizante para la esta situación es la negociación política. María Corina Machado pidió a sus seguidores mantenerseactivos, al asegurar que se sigue trabajando por que los resultados del 28 de julio sean respetados, lo cual aclaró no pasa necesariamente por salir a las calles.

"Creo que todavía hay una ventana de oportunidad. Es decir, todavía puede ocurrir el milagro consistente en una renuncia colectiva del TSJ, un reconocimiento del delito electoral que se ha cometidoypublicarlos resultados y a partir de esa publicación entablar un proceso de negociación", añadió Fernández. •

Esta nota fue publicada por el sitio Efecto Cocuyo y es replicada gracias a la iniciativa #LaHoraDeVenezuela

# La vice de Noboa lo denunció por violencia política de género

ECUADOR. Tras meses de tensión, Abad acusó al presidente de usar una estrategia coordinada para dañar su imagen y la de su familia

GUAYAQUIL.-Lavicepresidentade Ecuador, Verónica Abad, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral, acusándolo de violencia política de género. La querella surge tras meses de creciente tensión entre ambos líderes.

La relación entre Noboa y Abad se deterioró notablemente después de pasar al balotaje en las elecciones presidenciales de 2023. Una vez que fueron elegidos, no volvieron a hablar, aseguró la vicepresidenta en una entrevista con El País.

Uno de los primeros decretos de Noboa fue designar a Abad como embajadora de la paz en Israel, en una misión diplomática inédita para Ecuador. La vicepresidenta calificó esta misión como "inútil" porque, argumentó, Ecuador no tiene un papel significativo en el conflicto entre Israel y Palestina. Según Abad, esa medida marcó el inicio de una serie de medidas y declaraciones que vulneran sus derechos y buscan presionarla para que abandone el cargo y no asuma la presidencia cuando Noboa se postule para la reelección.

La demanda también incluye a la ministra de Relaciones Exteriores. Gabriela Sommerfeld; al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y a la asesora presidencial, Diana Jácome. Según Abad, todos ellos han participado activamente en la campaña de desprestigio en su contra. Sommerfeld, por ejemplo, no ha autorizado las solicitudes de vacaciones de Abad y ha criticado su desempeño en el cargo diplomático. En una entrevista en mayo, la ministra afirmó que Abad estaba actuando en contra de Ecuador en lugar de cumplir con sus funciones.

Por aquellos días, el viceministro y vocero del gobierno, Esteban To-



Verónica Abad VICEPRESIDENTA ECUATORIANA

Acusó formalmente al mandatario Daniel Noboa y a otros tres altos funcionarios de su gabinete de un asedio sistemático para obligarla a alejarse del poder antes de la próxima campaña presidencial

rres, dio una conferencia de prensa para advertir de nuevas diligencias judiciales en un caso que la Fiscalía denominó "Nene", en el que investiga al hijo de Abad por presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República.

El Ministerio Público también intentó vincular penalmente a Abad, pero la intención se frustró tras la negativa del Congreso de levantarle la inmunidad de que goza por su cargo. Torres ha declarado que "sería nefasto para el país que Verónica Abad asuma el poder", en momentos los que Noboa debería pedirse licencia para su campaña para las elecciones presidenciales de 2025.

### "Enemiga"

Abad denunció que el gobierno está utilizando una estrategia coordinada para dañar su imagen y la de su familia. Diana Jácome, asesora presidencial, se ha referido a Abad como "una enemiga respaldada por grupos políticos que quieren atacar al gobierno" y cuestionó la maternidad de Abad al insinuar que preferiría mantener su posición de poder

en lugar de preocuparse por su hijo. "Si tu hijo está preso... ¿tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder?", dijo Jácome, en una entrevista en junio, en el punto más álgido del caso "Nene", por el que encerraron al hijo de la vicepresidenta en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, La Roca.

En medio de este conflicto, Noboa manifestó que Abad "se va a salir solita". Con un tono seguro, de quien conoce algo que nadie más sabe, agregó que "al final todo cae por su propio peso". Los argumentos sobre el distanciamiento de Noboa y Abad han variado con el paso del tiempo. En un momento, los voceros dijeron que fue porque sabían sobre el caso de corrupción, presuntamente orquestado por el hijo de la vicepresidenta. Y otras veces le han atribuido tener afinidad con el correísmo, partido del expresidente Rafael Correa, al que ella siempre se ha mostrado como opositora.

La denuncia de Abad fue presentada el 8 de agosto, pero se hizo pública el lunes. El delito de violencia política de género tiene consecuencias muy graves y podría implicar la destitución del presidente, la canciller, el viceministro y la asesora, la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años y una multa de 32.000 dólares.

El gobierno intentó en cinco ocasiones apartar a Abad del cargo para que no asuma el poder en enero, cuando Noboa tenga que dejar la presidencia para dedicarse a la campaña. La normativa vigente impide que un funcionario público sea candidato, para evitar que influya en los comicios. Entre los intentos fallidos se incluye el envío apresurado de Abad a Israel, la detención de su hijo y el intento de juicio penal que bloqueó el Congreso. © El País, SL

### Avances contra el incendio en Grecia



PENTELI(AFP).-Los bomberos griegos progresaron ayer en su lucha contra un incendio forestal que arrasa desde hace tres días los suburbios de Atenas, donde una mujer murió y miles de personas fueron evacuadas. Las autoridades informaron que aún había focos de llamas, pero que ya no había zonas especialmente

preocupantes. "Estamos en una situación mejor en el frente", explicó Costas Tsigkas, jefe de la asociación de bomberos griegos. En la zona fueron desplegados cientos de efectivos, unos 200 camiones y nueve aeronaves para combatir el incendio que empezó el domingo en Varnavas, a 35 kilómetros de Atenas. •

# Espejo para Europa. Cómo Suecia pasó a ser un modelo de competitividad a seguir

El país nórdico generó más unicornios tecnológicos per cápita que cualquier otra nación del continente, lo que dio impulso a la innovación sin perder su reconocido sistema de bienestar

Texto Patricia Cohen The New York Times

LONDRES n casi todos los aspectos, la economía de Suecia ha sufrido las mismas tribulaciones que las del resto de Europa: recientes brotes inflacionarios, recesión y ahora la perspectiva de un magro crecimiento, en un mundo partido por conflictos geopolíticos y económicos.

Sin embargo, esta diminuta economía nórdica tiene un plantel de emprendedores tecnológicos que es la envidia de sus vecinos. Spotify y Skype son marcas reconocidas en todo el mundo, y la empresa de tecnología financiera Klarna y la desarrolladora de videojuegos King Digital Entertainment -creadora del megaexitoso Candy Crush-son otros ejemplos de las usinas tecnológicas nacidas en suelo sueco.

"Especialmente en el sector de la tecnología de avanzada, Suecia tiene algo que el resto de los países europeos no tienen en la misma medida", dice Jacob Kirkegaard, miembro del German Marshall Fund, un centro de estudios con sede en Washington.

Ese largo historial emprendedor está convocando un renovado interés en estos tiempos de inquietud sobre la capacidad de Europa de competir con los avances de Estados Unidos y China en materia de tecnología de avanzada.

Estados Unidos dio vida a toda una generación de gigantes tecnológicos comoGoogle, Metay Amazon, mientras que el sector tecnológico chino floreció con empresas como Alibaba, Huawei y ByteDance, empresa madre de la red social TikTok.

sus propios gigantes tecnológicos estrella, como la neerlandesa AS-ML, líder global del sector de semiconductores, peroen su conjunto, en materia de tecnología, el continente es considerado más un testigo que un innovador, más famoso por sus draconianas regulaciones para las tecnológicas extranjeras que por el desarrollo de compañías propias.

El impacto económico de ese rezago es enorme, pero también son muy importantes sus consecuencias sociales. Los legisladores europeos temen los efectos que pueda tener a largo plazo esa dependencia de las corporaciones extranjeras para todo lo que sean comunicaciones, redes sociales, compras online y entretenimiento, en vez de contar con empresas propias que compartan lo que suele llamarse "valores europeos".

Esos valores incluyen darle mayor valor a la protección de la privacidad, la prevención de la difusión de discursos de odio, el mantenimiento de fuertes protecciones laborales y un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Los críticos de las políticas tecnológicas europeas se quejan de un menor acceso al capital de riesgo y de una aversión cultural a la toma de riesgos. Los trabajadores tecnológicos de Europa a menudo se han mudado a Estados Unidos en lugar de crear empresas en su país.

Pero la experiencia de Suecia ha sido diferente. Salvo la pequeña Es-



La sede central de la firma sueca Spotify, en Estocolmo

LOULOU D'AKI/NYT

tonia, Suecia generó más unicornios tecnológicos per cápita que cualquier otro país de Europa, según un informe de la firma de inversiones Atomico. Suecia ocupa el cuarto lugar en cantidad de unicornios, después de Gran Bretaña, Alemania y Por supuesto que Europa tiene Francia, países con poblaciones que son de seis a nueve veces más grandes que la del país nórdico.

Mario Draghi, un expresidente del Banco Central Europeo (BCE) que actualmente analiza la "crisis de competitividad" de la Unión Europea (UE), hace poco puso a Suecia como un ejemplo a seguir, al señalar que el sector tecnológico sueco es dos veces más productivo que el promedio de la UE y que además ofrece sólidos beneficios sociales.

La docena de empresarios, inversores y economistas entrevistados coinciden en que uno de los principales ingredientes del éxito de Suecia fueron las iniciativas que el país tomó en la década de 1990, dando acceso a computadoras personales y señal de banda ancha a un amplio sector de la población sueca. Por entonces, la mayoría de la gente de otros países apenas lograba acostumbrarse al estridente sonido de los módems de conexión telefónica.

FredrickCassel, de 50 años y socio de Creandum, una empresa de capital de riesgo que invirtió en Spotifyy Klarna, recuerda que esa posibilidad de acceder a internet desde su casa fue la que lo llevó a convertirse en un inversor tecnológico. Dice que gracias a aquel impulso para que hubiera computadoras y conectividad en cada hogar Suecia tuvo una gran ventaja para que apareciera una "generación de ingenieros informáticos".

"Sin esas dos piezas de infraestructura en funcionamiento, habría sido

inimaginable que ocurriera", dice.

El empresario tecnológico sueco Hjalmar Nilsonne tuvo una experiencia similar. Recuerda haber adquirido su propia computadora Pentium II HPen 1998, cuando tenía diez años. "Me introdujo en internet y en el lenguaje de la programación, y eso cambió mi vida por completo".

Nilsonne, que fundó y luego vendió la empresa de software Watty, recientemente cofundó una startup llamada Neko Health junto a Daniel Ek, fundador y CEO de Spotify. "Y su historia es exactamente igual a la mía", dice Nilsonne sobre su socio en Neko. "Los dos empezamos jugando con la computadora. Cuando éramos adolescentes empezamos a venderles sitios web a nuestros amigos y familiares. Y todo eso fue posibleporquetuvimosaccesoainternet desde muy chicos", cuenta.

### Investigación y desarrollo

Los analistas también resaltan la tradición sueca de inversión pública y privada en investigación y desarrollo, sector que actualmente representa el 3,4% de la producción total del país, uno de los porcentajes másaltos de Europa. Suecia también contaba con un gran fondo de activos de fundaciones familiares, como Ikea, así como con un sistema estatal de fondos de jubilación que funciono como una fuente local de capitales iniciales de riesgo.

Además, las empresas suecas siempre se vieron presionadas a buscar clientes fuera del país, que tiene una población de apenas diez millones de habitantes, apunta Asa Zetterberg, el director gerente de TechSverige, una organización

empresarial del sector tecnológico. Eso obligó a las empresas emer-

gentes y a la industria "a ser competitivas en la economía global", señala Zetterberg, La mitad del PBI de Suecia proviene de sus exportaciones, y en 2022 el sector tecnológico representó el 11% de las exportaciones.

Niklas Zennstrom, fundador de Skype y actual director ejecutivo de Atomico, dice que en Suecia las empresas emergentes logran obtener financiación inicial, pero que tienen muchas más dificultades para obtener financiación para expandirse en Europa, en comparación con sus contrapartes en Estados Unidos.

La presión para conseguir financiamiento se da en el contexto de un mundo donde los gobiernos están intentando dirigir e intervenir con más firmeza en el desarrollo económico de sus países. Estados Unidos aumentó en cientos de miles de millones de dólares la inversión pública para el desarrollo de semiconductores, energía alternativa y vehículos eléctricos y así competir más agresivamente con China.

Los emprendedores e inversores suecos señalan el papel crucial que tiene la amplia red de seguridad social del país para alentar a los empresarios a experimentar y a sumir riesgos, a pesar de los altos impuestos que paga la población para solventar esos programas sociales.

Un "sistema de bienestar social" efectivo es el mejor mecanismo que tiene el gobierno sueco para fomentar la innovación y el espíritu emprendedor, apunta Cassel. Educación, atención médica y guarderías gratuitas. "Uno puede permitirse correr riesgos cuando sabe que si fracasa no terminará durmiendo en la calle", señala. •

Traducción de Jaime Arrambide

### Denuncia de Dinamarca por la violencia de las pandillas

Advierte que bandas contratan a suecos para cometer crimenes

COPENHAGUE. - El ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, denunció a grupos del crimen organizado que contratan a adolescentes suecos para cometer asesinatos en Dinamarca, algo que, afirmó, "refleja una cultura de violencia totalmente enfermiza y depravada".

Hummelgaard dijo anteayer que desde abril hubo 25 incidentes en los que jóvenes suecos fueron contratados por daneses para cometer crimenes en Dina-

El ministro comentó después que la emisora TV2 le mostró una copia impresa de un chat sueco encriptado donde se buscaban sicarios para asesinar en Dinamarca a personas plenamente identificadas, junto con una lista de precios que oscilaba entre 300.000 y 500.000 coronas (entre 28.500 y 47.500 dólares).

"Es aterrador en todos los sentidos y me causa enojo. Realmente, realmente me enfada", indicó Hummelgaard, yagregóque presionará a Suecia "para que ellos también asuman la responsabilidad de estas cosas".

Suecia ha combatido la violencia relacionada con bandas criminales durante años, y la policía en Dinamarca también ha lidiado con ese tipo de violencia, pero en menor escala.

En entrevistas con varios medios suecos, Hummelgaard advirtió a los niños y jóvenes suecos sobre las consecuencias que tendría para ellos ser contratados para cometer delitos en territorio danés.

"Si vienes a Dinamarca para cometer un delito grave que ponga en peligro a las personas, el martillo caerá con fuerza sobre ti", advirtió el ministro de Justicia.

"Se trata de enviar una clara advertencia a los niños y jóvenes suecos que están considerando ser contratados para cometer delitos en Dinamarca", afirmó.

### Sanciones

Hummelgaard fue entrevistado ayer por la agencia de noticias sueca TT, y en los próximos días hablará con otros medios suecos para difundir su mensaje.

El ministro enfatizó en TT que Dinamarca tiene en realidad sanciones mucho más severas que Suecia, y advirtió que muchos niños y jóvenes suecos no son conscientes de cuán duros son realmente los castigos en Dinamarca.

Hummelgaard espera que el mensaje llegue lo más ampliamente posible a la población sueca, pero tampoco es ingenuo.

"No creo que todos los jóvenes suecos, algunos de ellos de origen no occidental, tengan una orientación amplia en el panorama informativo sueco", afirma.

El año pasado, las autoridades suecas calcularon que 62.000 personas en Suecia estaban vinculadas a bandas criminales. Estas bandas suelen reclutar a miembros en barrios de inmigrantes socialmente desfavorecidos. •

Agencias AP y AFP





Llegó Foodit, la plataforma que te ayuda a cocinar todos los días. Descubrí, explorá y animate a comer mejor. **Suscribite ahora**.









# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LAS MEDIDAS QUE PREPARA LA FISCALÍA DE RAMIRO GONZÁLEZ

El fiscal trabaja en un dictamen para proponer medidas de prueba, además de definir la eventual imputación del expresidente Alberto Fernández

### Comodoro Py, no San Isidro

En el dictamen que elaboraba ayer el fiscal Ramiro González se establecerá que la causa quede radicada en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y no en la Justicia Federal de San Isidro, como pretende Alberto Fernández, que rechaza al juez Julián Ercolini

### El escándalo de los chats | LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA EXPRIMERA DAMA



La ex primera dama Fabiola Yañez al llegar a la embajada argentina en Madrid, donde profundizó su denuncia contra el expresidente Alberto Fernández

FACUNDO PECHERVSKY

# Yañez detalló ante la Justicia las agresiones de Fernández y dijo que la tomó del cuello

Describió al menos cinco hechos de violencia y afirmó que la humillaba; contó que empezó a consumir alcohol después de un aborto que el expresidente la instó a realizarse

#### Paz Rodríguez Niell y Hernán Cappiello LA NACION

Eran las 15.09 hora de Madrid (las 10.09 en Buenos Aires) cuando la ex primera dama Fabiola Yañez llegó ayer al consulado argentino para declarar por primera vez ante la Justicia sobre los graves hechos de violencia por los que denunció al expresidente Alberto Fernández, su expareja. Durante más de tres horas dio detalles sobre diferentes episodios de ataques y se comprometió a aportar nuevas pruebas, incluidos chats y constancias médicas.

Según supo LA NACION de fuentes que conocieron la declaración, Yañez reiteró que el expresidente la golpeó y le generó lesiones graves; contó que la humillaba constantemente y que la amenazó y la hostigó. Relató por primer vez ante la Justicia, con detalles, al menos cinco episodios de violencia física y confirmó todo lo que había denunciado en el escrito que presentó el lunes último en el consulado, en el que habíaba de ataques "constantes".

La ex primera dama manifestó en su presentación que las fotos que se hicieron públicas de su cara y brazo conmoretones-que la Justicia conoce porque son las mismas que estaban en el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández-son producto de la violencia que él ejerció sobre ella en 2021 y ratificó además el contenido del chat de un diálogo en el que ella le reprocha los golpes y él no los niega. Yañez no aportó ayer nuevas fotos ni documentos, pero adelantó que tiene elementos que entregará a la Justicia. Tal como había dicho públicamente, declaró que el peor momento, el más violento, fue el último añodel gobierno de Fernández. Y reiteró que el expresidente la hacía responsable de sus problemas políticos, incluida la derrota electoral de 2021.

En su descripción de cómo fueron las agresiones físicas, contó, por ejemplo, que en uno de esos episodios él la tomó violentamente del cuello. También relató que ella empezó a consumir alcohol después de un aborto que él la instó a practicarse, en 2016, años antes de que Fernández fuera elegido presidente. Además,

habló de un tratamiento psiquiátrico al que estuvo sometida.

La audiencia, encabezada por el fiscal Ramiro González, se tomó dividida en tres bloques, relataron fuentes judiciales. Informaron que en tres momentos ella se quebró, lloró y le costó seguir, pero dijeron que en todo momento se la vio decidida a declarar.

La ex primera dama manifestó que había gente del Gobierno al tanto de lo que le estaba pasando. Una era María Cantero, la secretaria privada histórica de Fernández a la que le había mandado las fotos con las marcas en su cuerpo; otra era Federico Saavedra, el jefe de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Fernandez, que según Yañez estaba al tanto de sus lesiones y el origen; y la otra era Ayelén Mazzina. Yañez ya había contado que le pidió ayuda durante un viaje que compartieron a Brasil mientras Mazzina era ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Según Yañez, la entonces funcionaria de Fernández no hizo nada.

El fiscal González prepara aho-

ra un dictamen en el que precisará los hechos que van a investigarse en la causa y dispondrá las primeras medidas de prueba, que incluirán la citación de testigos, según informaron fuentes judiciales.

La audiencia de ayer empezó media hora más tarde porque Mariana Gallego, abogada de Yañez, pidió que se le impidiera a la defensa de Alberto Fernández participar de la declaración. El juez federal Julián Ercolini hizo lugar a ese pedido.

Estaba claro que Fernández – acusado de golpes, maltratos psicológicos, hostigamientos y amenazas reiteradas – no podría participar de la audiencia – pesa sobre él una prohibición de cualquier tipo de acercamiento a Yañez, incluso virtual –, pero Ercolini resolvió que tampoco podría estar su abogada, que se presentó en la fiscalía que lleva el caso con el propósito de ser parte.

El planteo que resolvió Ercolini lo hizo la abogada de Yañez luego de que la defensa fue notificada de la audiencia. El principio es que la defensa de todo acusado en un caso penal puede presenciar las declaraciones testimoniales y hacer preguntas. Pero en los casos de violencia de género suelen aplicarse reglas especiales para garantizar la protección de las víctimas, tales como que la defensa no esté en la misma sala que la denunciante o que no pueda comunicarse directamente con ella.

"El juez dice que la presencia de la defensa en la audiencia podría revictimizar a la víctima", afirmó la abogada frente a las cámaras de televisión que esperaban en la puerta de Comodoro Py 2002. Y continuó: "Está muy bien no revictimizar, perosi puede dar una entrevista televisiva de muchas horas, con detalles, no la revictimiza tanto la declaración". Carreira dijo estar convencida de que la declaración de Yañez es nula porque no se la habilitó a acceder a la audiencia y se violó así el derecho de defensa.

### De Madrid a Buenos Aires

La declaración de Yañez fue vía Zoom. En Madrid estuvieron ella, su abogada y las autoridades del consulado. En Buenos Aires, el fiscal González; el secretario de la fiscalía, Santiago Schiopetto, y dos funcionarias del Ministerio Público Fiscal especializadas en temas de género y asistencia a las víctimas: Mariela Labozzetta, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y Malena Derdoy, responsable de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic).

Cuando Yañez llegó por la mañana al consulado lo hizo en auto, acompañada solo por un chofer. Llevaba un traje blanco, anteojos de sol y el pelo recogido. •

Con la colaboración de Laura Ventura, desde Madrid

POLÍTICA 9 LA NACION | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

### Impulsar la acción

El fiscal González impulsará la acción con un requerimiento de instrucción, donde detallará los hechos y de este modo quedará precisado el objeto procesal de la investigación, a partir del cual se considerarán los tipos penales específicos al caso

### Medidas de prueba

El fiscal sugerirá la realización de una serie de baterías de prueba que busquen confirmar la declaración de Fabiola Yañez y lo que mencionó en su escrito elevado anteayer. La ex primera dama ya ratificó que las fotos de sus moretones eran genuinas

### Testigos e imputados

Cantero, la exsecretaria de Fernández que recibió esas fotos, podría ser citada como testigo. La alternativa es imputarla por encubrimiento. El caso de la exministra Mazzina y el médico presidencial Federico Saavedra podría ser distinto, por sus responsabilidades específicas

### Causa delegada

Al tener la causa delegada, el fiscal puede avanzar con medidas de investigación v reunir la evidencia. Solo debe acudir al juez pidiendo autorización cuando necesite realizar allanamientos, intervenciones telefónicas, detenciones o llamados a indagatoria a sospechosos

### Una declaración quebrada por las crisis de llanto

El moretón en el ojo fue por un golpe en la cama, afirmó Yañez; dijo sentir "miedo"

#### Hernán Cappiello

LA NACION

La declaración de Fabiola Yañez quedó registrada en más tres horas y media de video, en las cuales la ex primera dama narró "cinco o seis" episodios de violencia, tres de ellos con golpes. En ese lapso se las fuentes consultadas. quebró en llanto tres veces, cuando narró cómo Alberto Fernández la instó a que se practicara un aborto al quedar embarazada al comienzo de su relación.

Yañez-según dijeron fuentes judiciales a LA NACION- estaba acompaña en el Zoom por su abogada Mariana Gallego en el consulado argentino en Madrid y del otro lado de la pantalla, en el quinto piso de Comodoro Py 2002, en los tribunales federales, estaban el fiscal Ramíro González en su despacho, la fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal de Violencia contra las mujeres, y Malena Derdoy, de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic).

En la declaración Yañez fue interrogada por el fiscal González por los hechos de violencia que dijo que sufrió. Narró que comenzaron en 2013, con situaciones de hostigamiento, pero que se acrecentaron en 2016, cuando se mudó al departamento de Puerto Madero propiedad de Enrique Albistur, donde vivía el expresidente.

En total dijo que hubo "cinco o seis" hechos de violencia, tres de ellos de violencia física explícita. Entre ellos remarcó que además de lo ocurrido en Puerto Madero relató que le dio un golpe en el ojo cuando estaban en la cama en la quinta de Olivos, producto de lo cual le quedó un moretón, que se ve en las fotografías que se hicieron públicas. Dijo que iba entregar más chats y fotografías que supuestamente prueban los episodios violentos.

Contó además que los hematomas en los brazos que se ven en las fotografías ocurrieron en otro momento, cuando él la zarandeó, en medio de reproches. Mencionó el episodio relacionado con la interrupción del embarazo que le exigió Alberto Fernández, y dijo que desde ese momento se agravo su consumo de alcohol y el del que no era así. expresidente. Mencionó que en alguna ocasión, cuando estaban acompañados de amigos, se daba el consumo de marihuana. "Alberto Fernández fumaba y tomaba", dijeron las fuentes.

La declaración quedó grabada en video para el acceso de la defensa de Alberto Fernández, y como constancia y registro de su

contenido, duró un poco más de tres horas y media, y tuvo lugar en tres bloques. El interrogatorio fue suspendido en dos ocasiones para que los participantes pudieran tomar agua. En esas tres horas y media Fabiola Yañez se quebró en llanto en tres ocasiones, dijeron

En la declaración mencionó que realizó tratamiento psiquiátrico en el Instituto de Neurología Cognitiva, que es la clínica del neurólogo y hoy diputado radical Facundo Manes, habló de "violencia física", de "violencia obstétrica" y de "violencia institucional", ya que pidió ayuda a exfuncionarios y no hicieron nada para auxiliarla y hacer cesar los golpes y el hostigamiento.

Yañez, según las fuentes, mencionó que el médico de la unidad presidencial Federico Saavedra la asistió cuando Alberto Fernández le produjo un hematoma en el ojo, y que ella le mencionó cuál era el origen de esa dolencia.

Asimismo mencionó que le pidió ayuda a la exministra de la Mujer Ayelén Mazzina, como dijo por escrito en su presentación, e insistió en que no le proporcionó auxilio, a pesar de que le mostró las fotos con los golpes y le explicó su origen. Al otro exfuncionario que mencionó es al exvocero presidencial Juan Pablo Biondi, al decir que le sugirió que no le convenía salir en los medios a responder las críticas.

Durante la declaración mencionó que la organización de la fiesta de su cumpleaños fue de Alberto Fernández y node ella, para rechazar las afirmaciones del expresidente acerca de que ella fue la culpable deviolar la cuarentena y por lo tanto del declive de su gobierno desde el momento en que ese escándalo vio la luz.

La ex primera dama aseguró que aún hoy sigue teniendo "miedo" y que por eso reiteró la necesidad de mantener las medidas de restricción con respecto a Alberto Fernández y a su renovada custodia. Cuando el fiscal le preguntó si había alguna restricción para sus movimientos derivada del protocolo que regulaba sus actividades como primera dama, Yañez dijo

Tras esta declaración, el fiscal González va a trabajar en un dictamen donde planteará el impulso de la acción penal, sugerirá la realización de medidas de prueba para corroborar lo que declaró Fabiola Yañez y buscará la manera de incorporar las nuevas evidencias que la víctima aseguró tener para aportar. .



La guardia periodística, ayer, a la espera de definiciones

## Cuatro horas de hermetismo en la embajada argentina

La presentación en Madrid transcurrió sin presencia policial, manifestaciones de apoyo ni menciones en los medios españoles

### Laura Ventura

PARA LA NACION

MADRID.-El chofer de Fabiola Yañez ingresó de modo casi acrobático, sorteando periodistas por la calle Fernando El Santo. Del mismo modo salió a gran velocidad por el estrecho pasillo de la casona antigua donde se encuentran las oficinas de la embajada en Madrid, en el barrio de Almagro, vecino de la sofisticada zona de Salamanca, donde reside la exprimera dama. Eran las 15.09 y durante cuatro horas declararía Yañez por Zoom ante el fiscal Ramiro González y el secretario de la fiscalía, Santiago Schiopetto. Un minuto antes había ingresado en el edificio, a pie, su abogada Mariana Gallego.

La mañana de ayer amaneció en España con una pequeña tregua después de cuatro olas de calor en lo que va del verano y con una entrevista del expresidente Alberto Fernández en el diario El País, aunque no en portada.

Entre los periodistas españoles, en mayor medida de agencias internacionales, primaba el desconcierto ante las acusaciones contra el exmandatario tan cercano al presidente Pedro Sánchez.

Uno de los documentos que brindó Yañez al fiscal fue un informe médico que obtuvo cuando debió acudir a urgencias durante la últi-

ma visita de Fernández a Madrid. el 7 de junio, donde sufrió "cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional y disnea", ocasionada por un pico de estrés.

En HM, un hospital universitario, recibió un diagnóstico de crisis asmática y se le administró un Valium.

Llamó la atención la ausencia policial en la cuadra y de la mención de la declaración de Yañez en los principales noticieros de las nueve. En las inmediaciones no hubo muestras de respaldo hacia la ex primera dama, como en ocasiones anteriores ha ocurrido, cuando, por ejemplo, un grupo de mujeres con pañuelos verdes en 2018 cortó la ca-

### CRISTINA NO PIDE PERDÓN

La camporista Mayra Mendoza evitó responder si Cristina Kirchner se encuentra "arrepentida" por haber elegido a Alberto Fernández como candidato contra Mauricio Macri. "Eso es muy personal", se excusó. Y también rechazó que tenga que pedir perdón. "Me parece injusto", la defendió.

lle para exigir que la ley del aborto se incluyera en la agenda parlamentaria.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, tuiteó mientras declaraba Yañez: "¿A qué hora empiezan las manifestaciones de las supuestas feministas en España y Argentina para defender a esta mujer?".

Minutos pasadas las 19, hora española, en un clima constante de gran hermetismo, el procedimiento fue inverso al de ingreso de Yañez: su abogada salió primero del edificio y luego Yañez, también en el asiento trasero del auto, sin brindar declaraciones.

Gallego se ubicó a 10 metros de distancia del portal del consulado para realizar un breve comentario a la prensa. La abogada fue muyamable con los medios presentes, pero solicitó no responder preguntas: "Les agradezco mucho y Fabiola también les transmite el agradecimiento por haber estado acá brindando la cobertura que este tema merece. Me pidió que intentemos mantener esta línea de confidencialidad y por tanto no responder preguntas porque para eso está la Justicia

La calle Fernando El Santo recuperó su tranquilidad tras la partida de Yañez y una lluvia de verano refrescó el ambiente enrarecido y tan lleno de preguntas.

### El escándalo de los chats | REACCIONES POR LA AUDIENCIA

# "No es válida la declaración de Fabiola", dijo la abogada de Fernández

Silvina Carreira criticó al juez Ercolini por no haber podido participar de la primera audiencia en la que intervino Yañez



Silvina Carreira, abogada del expresidente

RICARDO PRISTUPLUK

Luego de que le negaron la posibilidad de estar presente durante la intervención que Fabiola Yañez hizo ayer en la causa por violencia de género que inició contra Alberto Fernández, la abogada del expresidente, Silvina Carreira, sentenció que para ella "no es válida".

La letrada se quejó del juez Julián Ercolini, quien no la dejó hacer las preguntas que tenía preparadas para la expareja de su cliente, y dijo que si Yañez puede presentarse y dar una declaración en los medios –por la entrevista del fin de semana con Infobae– "no la revictimiza tanto la situación", argumento utilizado por el magistrado para apartar a la letrada de la audiencia realizada por Zoom. Eso lo había solicitado la abogada de la denunciante, Mariana Gallego.

"Para mí la declaración de hoy [por ayer] no es válida porque yo tenía una resolución, con número escrito. La resolución es inapelable para el código. No entiendo. Revocó la resolución que había dadoy el motivo es no revictimizar a la víctima, que considero que está bien no revictimizar a la victima, sea una mujer, un hombre, un niño, a cualquier víctima", comentó Carreira, sobre una supuesta marcha atrás de Ercolini. Lo hizo al salir de los tribunales de Comodoro Py, adonde había llegado para escuchar a Yañez, que declaró desde el consulado argentino en Madrid.

La abogada aclaró que no quería afirmar que la exprimera dama era víctima, sino que "se considera" como tal. "Hay un montón de medidas de prueba que se pueden hacer. Si [Fabiola] puede prestar una declaración televisiva de muchas horas de la forma en quelo hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa, para que mi cliente pueda ejercer el derecho constitucional que le corresponde?", indicó.

Carreira, que integra el equipo del expresidente, dijo que "le molesta mucho" que no se hayan tomado otras opciones para no revictimizar a Yañez y, a la vez, permitir que ella forme parte de la audiencia virtual. "Dije que me ponía a disposición, que no me vean en la cámara, preguntar por interpósita persona... hay un montón de formas de tomar ciertas audiencias", ejemplificó. Y cuestionó que tampoco pudo dejar su pliego de preguntas para quien fue pareja de su cliente, que está recluido en su departamento de Puerto Madero.

Aseguró que "cuando se lo soliciten, no hay ningún inconveniente" para que Fernández se presente a declarar. Y al respecto de por qué tomó este caso, la letrada –que no es una cara conocida en Comodoro Py y tiene bajo perfil—comentó: "Soy abogada, he tenido muchos casos de violencia de género, de abuso. He estado en muchos casos. A veces son víctimas mujeres, niños, y a veces la víctima es el padre, mal denunciado". En esto deslizó una de las líneas por las que podría ir la defensa. •

### Cronología de una relación.

### Del compromiso a las denuncias

#### 2012

Según Fabiola Yañez, es cuando empieza la relación con Alberto Fernández.

### 14 de mayo de 2016

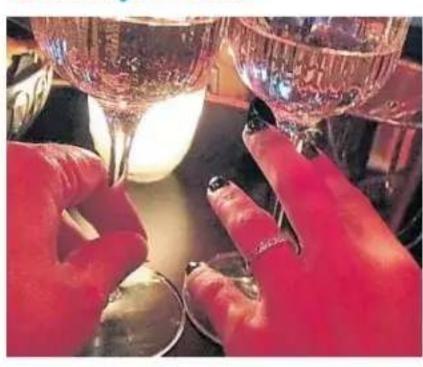

Se comprometen Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Al retornar a Buenos Aires, comienzan la convivencia en el departamento de Puerto Madero.

### 2016

- Meses después del compromiso, Yañez queda embarazada y Fernández la induce a abortar, según relata la ex primera dama. En ese momento, empieza a atravesar una crisis que la empuja al consumo de alcohol.
- Yañez refiere hostigamiento psicológico y controles sobre sus movimientos. Ella decide irse de Puerto Madero, primero se muda a un departamento en la avenida Chenaut y luego viaja a Londres para perfeccionar su inglés.

### Diciembre 2016

Siempre según la declaración de Yañez, ella regresa al país y recompone el vínculo con Fernández bajo la promesa de que todo iba a cambiar. Pero al poco tiempo, vuelven el hostigamiento y la persecución. Se suman mensajes de supuestas infidelidades.

### 2017

Yañez busca ayuda psicológica y psiquiátrica ante el estado de angustia derivado de las sucesivas crisis de pareja. La medican, según figura en su escrito, con antidepresivos y ansiolíticos. Fabiola busca ayuda psicológica en Ineco; tratamiento psiquiátrico y medicación (sertralina, antidepresivos, ansiolíticos, clonazepam). "Tratamiento pagado por él en Ineco durante más de un año".

### Octubre de 2019

 Fernández gana las elecciones presidenciales.

### 14 de julio de 2020

Fiesta en Olivos por el cumpleaños de Fabiola, en plena pandemia.

### Entre enero y julio de 2021

Yañez relata que en esos meses ocurren tres episodios de violencia física, entre los que se incluye un golpe de puño que le deja un ojo morado.

### 12 de agosto de 2021



Se difunde la foto del cumpleaños de Yañez en Olivos en plena cuarentena.

### 13 de agosto de 2021

▶ Yañez le manda a María Cantero, secretaria privada de Fernández, una captura de pantalla de una conversación con el entonces presidente en la que le reprocha su maltrato y expone dos fotos de golpes ocurridos en distintos momentos (uno el del ojo y otro en un brazo).

### 14 de agosto de 2021

Fabiola viaja con Alberto Fernández a Misiones, en una visita oficial. Publica en su cuenta de Instagram fotos tomándose la panza, lo que despierta rumores de embarazo.

### 23 de septiembre de 2021

Se anuncia el embarazo de la primera dama a través de un comunicado firmado por la Unidad Médica Presidencial (10 semanas de gestación).

### Noviembre de 2021

• El oficialismo pierde las elecciones. Yañez asegura que Fernández la culpa por el resultado, que atribuye al festejo de su cumpleaños en Olivos.

### Enero de 2022



▶ El expresidente recibe a Tamara Pettinato en su despacho en la Casa Rosada y la graba en un video. LA NACION | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 POLÍTICA | 11

### Febrero de 2022

 El mes transcurre sin que ella haga publicaciones en su cuenta de Instagram

#### 2022

Yañez afirma en su escrito que sufre empujones y gritos por parte del expresidente en el período previo al nacimiento del bebé.

### 11 de abril de 2022



Nace Francisco.

### 2023

Yañez descubre en el celular de Fernández, con el que estaba jugando su hijo en un vuelo de regreso de Chapadmalal, videos de una mujer desnuda. Ante su reclamo, y en medio de la discusión, Fernández la toma fuerte de un brazo.

### 21, 22 y 23 de julio de 2023



Se realiza un encuentro de mujeres latinoamericanas en Brasil. Yañez coincide con Ayelén Mazzina y asegura que le mostró fotos de los golpes a la entonces ministra. La exfuncionaria lo niega.

### Agosto de 2023

▶ Yañez se quiere ir de Olivos y el expresidente se opone. Según el relato de ella, empiezan los "cachetazos diarios".

### Agosto de 2023

La ex primera dama se muda con su hijo a la casa de huéspedes de la quinta presidencial en los meses finales del mandato de Fernández. Él continúa con los golpes, de acuerdo a la denuncia.

### 2 de diciembre de 2023

Yañez se instala con Francisco en Ma-

drid, semanas antes de que termine la presidencia de Fernández.

### 31 de diciembre de 2023

Yañez y Fernández pasan la fiesta de Año Nuevo en un hotel de lujo en Madrid.

### 2024

▶ El expresidente viaja en dos oportunidades a España, pero pasa la mayor parte del tiempo en la Argentina. Según Yañez, continúa el hostigamiento a la distancia, incluso asegura que él la amenaza con suicidarse si ella habla.

### 7 de junio de 2024

▶ Fabiola Yañez es revisada en un hospital privado de Madrid por un estado de estrés asociado a "acoso de la expareja".

### 13 de junio de 2024

▶ El juez Ercolini abre un expediente a raíz de chats encontrados en el teléfono de María Cantero, secretaria privada del expresidente, sobre supuestas agresiones de Fernández a Yañez.

### 27 de junio

▶ Ercolini encabeza una audiencia con Yañez por Zoom para consultarle si quiere formalizar una denuncia contra Fernández. La respuesta es negativa.

### Entre julio y agosto

Según el relato de Yañez en la querella, hay gente del entorno de Fernández que manipulan las amenazas de suicidio. Asegura que la llamaron para contarle que Fernández se había muerto.

### 3 de agosto de 2024

Clarín publica la información de que existe un expediente abierto por supuestas agresiones de Fernández a Yañez, a raíz de chats encontrados en el teléfono de María Cantero, secretaria privada del expresidente.

### 6 de agosto de 2024

Yañez denuncia por violencia física y hostigamiento a Fernández vía Zoom ante el juez Julián Ercolini. Según Yañez, comenzaron "nuevamente" las amenazas y Alberto Fernández le ofreció "solucionarle" el futuro a cambio de sacar un comunicado conjunto.

### 10 de agosto

Yañez sostiene que le instalaron un sistema de inhibidores de señal en su casa.

### 13 de agosto de 2024

▶ La exprimera declara ante la Justicia durante casi cuatro horas y brinda detalles sobre diferentes episodios de ataques.

## Fernández puede quedar imputado hoy y evalúan citar a su exsecretaria

La declaración de Yañez permite delinear los delitos atribuidos al expresidente; se abriría otro expediente para una exministra



Mariana Gallego, ayer, al salir de la embajada

FACUNDO PECHERVSKY

### Camila Dolabjian

La declaración judicial de Fabiola Yañez, que duró tres horas con 40 minutos, con dos interrupciones, definió hechos puntuales, contextos y momentos, lo que les permitió a los investigadores comenzar a delinear el objeto procesal y los tipos penales específicos del caso. Por eso, hoy se imputará formalmente a Alberto Fernández, según confirmaron fuentes allegadas al caso. La decisión será acompañada de una batería de medidas de prueba, a las que se sumarán las que aportará Yañez, como se comprometió a hacerlo esta semana.

Por otra parte, la abogada del expresidente, la doctora Silvina Carreira, presentó una apelación a la declaración de Yañez por no haber podido participar la defensa, ni personalmente ni con la cámara apagada, como tampoco hacer preguntas por interpósita persona. El juez Julián Ercolini ya rechazó in limine ese pedido, lo que significa que fue desestimado sin consideración del fondo de la cuestión. por entender que es abiertamente improcedente. Carreira dijo que la audiencia "no era válida" y que no comprendía el problema de que participe la defensa, debido a que Yañez había hecho una entrevista con Infobae.

Además, ayer la pesquisa estuvo también enfocada en la consideración del rol de María Cantero, la exsecretaria privada de Fernández y quien, según las conversaciones recabadas por la Justicia a partir del caso de los seguros, conocía los golpes denunciados por Yañez. La idea, por ahora, es citarla como testigo en vez de imputarla por encubrimiento o un delito similar, debido a que puede asistir a la prueba que la investigación necesita recabar para el caso.

El punto es que sería más útil su declaración sin una imputación, razonan en la Justicia, ya que de lo contrario podría negarse a contar los hechos. Como testigo, en caso de autoincriminarse, se la puede relevar.

Esto implica que, por ahora, Fernández será el único imputado. Sin embargo, el caso de Ayelén Mazzina, la exministra de Mujeres, Diversidad y Género, implica una mayor complejidad por la responsabilidad específica que la entonces funcionaria pública tenía sobre la materia, como personal asistencial. Es posible que se abra un expediente aparte para ella, en un potencial incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según fuentes allegadas, la exministra se presentará hoy ante la Justicia.

Ante la denuncia específica de Yañez sobre su rol, ya que le habría contado y mostrado fotos de los golpes a Mazzina en un viaje a Brasil, la exfuncionaria respondió. "Lodijeylosostengo:nuncaestuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama", posteó Mazzina en las redes sociales. Y completó: "Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género". Probar esa conversación será un problema, ya que fue presencial y sin terceras personas.

La declaración de la ex primera dama fue grabada y guardada. La fiscalía busca que no trascienda tanto de su contenido, como ocurrió con el escrito de la querella. Hoy por la tarde, el fiscal Ramiro González exhortó a cuidar la privacidad de la intimidad y salud de Yañez, luego de que trascendiera que admitió problemas con el alcohol. •

### El escándalo de los chats | EL FUTURO DE LA CAUSA

### **EL ANÁLISIS**

### Llegó la hora de los testigos

Joaquín Morales Solá

-LA NACION-

#### Viene de tapa

Dicen también que Alberto Fernández suele tener ahora ataques de llanto ante sus interlocutores. Es probable.

El destino judicial que lo aguarda es arduo, largo y difícil; su imagen, que ya él había destruido, descendió nuevos peldaños hacia un mayor descrédito.

El futuro próximo de la causa, a cargo del juez Julián Ercolini, se centrará en conseguir los testigos apropiados para que confirmen las graves aseveraciones de quien fue la primera dama del país durante cuatro años.

Será importante, sobre todo, el testimonio del médico Federico Saavedra, jefe de la unidad médica presidencial, cargo al que accedió por decisión del propio Alberto Fernández.

Fabiola Yañez aseguró que Saavedra la atendió después de una de las más serias palizas que recibió del entonces presidente de la Nación, y que le recomendó un medicamento para acelerar la desaparición del hematoma.

Saavedra debió tener, suponen fuentes judiciales, más visitas a Fabiola Yafiez para seguir la evolución de las marcas que, según las declaraciones de ella, le dejaron los golpes de Alberto Fernández.

¿Qué más podía hacer en Olivos el jefe de los médicos presidenciales cuando estaba enferma la primera dama? Los médicos tienen la obligación de denunciar a la Justicia (o a la policía) cuando atienden un caso vinculado a un delito: la herida de una bala, por ejemplo. Sin embargo, esa obligación es más confusa en el caso de Yañez porque depende de si ella le contó lo que realmente pasó o eligió un pretexto, como que chocó contra un mueble o una puerta. No debemos olvidar que en aquel tiempo los dos, Fernández y Yañez, fingían todavía ser la pareja presidencial.

El segundo testimonio importante es el de María Cantero porque Fabiola Yañez depositó en ella, más que en ninguna otra persona del oficialismo de entonces, los secretos de su relación con quien era el presidente de la Nación.

La histórica secretaria privada de Alberto Fernández, según funcionarios judiciales, no se desentendió de esas confidencias y, por el contrario, incitaba a Fabiola Yañez a ponerle un límite a la violencia del expresidente.

"No permitas que te siga tratando así", le aconsejaba Cantero a Yañez en los chats, mientras la secretaria le dedicaba a su jefe los peores calificativos.

¿Cómo fueron los diálogos de María Cantero con Fabiola Yañez? ¿Qué le contó en sus conversaciones telefónicas? Esas son algunas preguntas que la Justicia le hará a la exsecretaria presidencial.

Algunos funcionarios judiciales, que saben que existe una relación rota entre Fernández y Cantero, deslizan la sospecha de que la exsecretaria no borró a propósito los chats con Fabiola Yañez.

No se pueden explicar cómo el esposo de Cantero, Héctor Martínez Sosa, no dejó ninguna huella en su celular mientras ella conservó todos los chats y mensaje de voz

en su teléfono, ahora en manos de la Justicia. Martínez Sosa, un productor importante en el mundo de los seguros, está imputado en una causa por presuntos negociados con los seguros de dependencias oficiales durante la administración de Alberto Fernández. Esa es otra causa que también está en el juzgado de Julián Ercolini.

La causa por violencia de género tiene ahora como fiscales a Ramiro González y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Labozzetta surgió de la cantera de la exjefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó y sus relaciones están muy vinculadas al kirchnerismo.

Sin embargo, la condena a la violencia de género es un imperativo que ningún funcionario judicial está dispuesto a olvidar. Hace poco, un juez que se manifestó siempre cercano al kirchnerismo. Juan Ramos Padilla, condenó a 16 años de prisión por abuso sexual al exgobernador de Tucumán José Alperovich, quien también militó en el kirchnerismo en los últimos años y había sido acusado por su sobrina, y también secretaria, de reiterados abusos sexuales. Ramos Padilla mandó preso a Alperovich en el acto, más allá de sus apela-

Será importante, sobre todo, el testimonio del médico Federico Saavedra

Hay que subrayar que el juez Ercolini debió permitir que la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, asistiera a la declaración judicial de ayer

ciones; todavía el exmandamás de Tucumán está en la cárcel.

El fiscal Carlos Rívolo, que hizo las primeras investigaciones sobre las denuncias públicas de golpes contra Fabiola Yañez por parte de su pareja presidencial, le cedió el lugar al fiscal Ramiro González después del sorteo en el que salió elegido el juez Ercolini.

Este juez abrió otra causa, separada de la de los seguros, con el delito de la violencia de género por parte de Alberto Fernández, al que el magistrado accedió por el teléfono de María Cantero. La nueva causa fue sorteada y recayó otra vez en Ercolini: el fiscal Ramiro González estaba de turno en ese momento.

Si bien no hay discusión en los tribunales sobre la competencia del fuero federal, funcionarios judiciales estiman que podría plantearse un debate sobre la jurisdicción. ¿Será Comodoro Py, sede de la Justicia Federal Penal de la Capital Federal, o será San Isidro, sede de la Justicia Federal con competencia en la residencia de Olivos?

Fabiola Yañez contó a la Justicia que Alberto Fernández comenzó a

golpearla en el departamento en el que vive el expresidente en Puerto Madero y que también entonces la obligó a abortar. Paréntesis: Alberto Fernández es el mismo hombre que le prometió al papa Francisco que su gobierno estaría bajo la influencia del Pontífice. Una de las posiciones más claras del Papa es, precisamente, su convicción contraria al aborto.

Nadie puede desconocer eso porque son ideas que el papa Bergoglio difundió obsesivamente en la Argentina cuando era arzobispo de Buenos Aires. ¿Por qué Alberto Fernández prometía lo que no hacía y lo que no cumpliría? ¿Cuántas veces incumplió sus promesas?

Regresemos al escándalo. El departamento de Puerto Madero es una casa particular, y Alberto Fernández no era presidente en el momento que cita Fabiola Yañez. ¿Hubo testigos? ¿Existe alguna prueba de la época? Tanto el testimonio del teléfono de María Cantero como el probable testimonio del médico Federico Saavedra corresponden a momentos en que ya Alberto Fernández era presidente y Fabiola Yañez había recibido las palizas en Olivos.

Si no existiera la seguridad de que las pruebas más sólidas en la causa indican que todo sucedió primero en la Capital, es probable que el expediente termine en San Isidro. Alberto Fernández prefiere que la jueza sea Sandra Arroyo Salgado, una de los dos jueces de San Isidroy exesposa del fiscal asesinado Alberto Nisman, antes que Ercolini, a quien el expresidente acusó penalmente, en sus tiempos de poder y gloria, por una causa que no prosperó en los tribunales. Todos, menos Ercolini.

Hay que subrayar que el juez Ercolini debió permitir que la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, asistiera a la declaración judicial de ayer de Fabiola Yañez. Nunca, desde ya, debió asistir el expresidente porque fue Ercolini quien le prohibió cualquier contacto con su expareja, sea físico, telefónico o telemático. Pero su abogada estaba facultada para asistir y preguntar, y era, en todo caso, el propio juez quien debió poner los límites necesarios si Carreira no hacía las preguntas correctas en los términos correctos.

El argumento del juez de que debía evitar la revictimización de Yañez es muy relativo porque ella ya dio un reportaje grabado con cámaras de televisión y se prepara para difundir un documental con su vida en Olivos.

Es cierto que la víctima debe ser la prioridad absoluta de la Justicia; es a las víctimas a las que hay que creerles en primer lugar. También es cierto que el derecho a la defensa existe. Este es un principio que nadie debe olvidar.

Del mismo modo, nadie debe culpar a Fabiola Yañez porque confesó su adicción al alcohol después de la violenta experiencia que sufrió de parte de su entonces pareja. El alcoholismo es la consecuencia que, además, sufren muchas mujeres golpeadas. Las adicciones sirven a veces para fugarse de lugares o posiciones insoportables.

### LOS FUNCIONARIOS SEÑALADOS POR YAÑEZ Y LA MENCIÓN A UN INSTITUTO

Ayelén Mazzina EXMINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD



En su presentación por escrito en el consulado argentino en Madrid, la ex primera dama afirmó el lunes que Ayelén Mazzina sabía de los maltratos e infidelidades y no tomó ninguna medida. Afirmó que, luego de una conferencia en Brasil, le contó la situación. "Le mostré la foto y los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Ella se quedó callada y dijo: No lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer'. No hizo nada", reveló Yañez.

Juan Pablo Biondi EXSECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA



La expareja de Fernández indicó que Biondi, vocero del gobierno del Frente de Todos hasta 2021, le aconsejaba no hacer comentarios sobre ataques mediáticos que recibía. "Cuando alguien me agredía mediáticamente, no me dejaban hacer nada por mí tampoco [...]Para mí fue UNA COMPLETA VIO-LENCIAINSTITUCIONAL[sic]. Incluso Juan Pablo Biondi me decía que me tenía que quedar callada porque, de lo contrario, sería darles entidad a los comentarios", planteó.

Federico Saavedra JEFE DE LA UNIDAD MÉDICA



El médico presidencial tuvo constancia de las agresiones y recetó tratamientos, aseguró Yañez. "Estando allí [en la quintadeOlivos], junto con Alberto, llamamos al Dr. Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Medio globulitos de árnica ymedijoguese iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe [en el ojo]", remarcó Yañez al recordar el regreso de un viaje protocolara la provincia de Misiones.

Cecilia Hermoso González EXDIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN DIGITAL



Encargada de una cuenta de redes sociales del perro del expresidente, Hermoso González, de 35 años, fue señalada por la exprimera dama como una de las amantes de Fernández. "Me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con él, lo cual él negaba. Incluso, la persona que le manejaba la cuenta de Dylan y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas", señaló la ex primera dama.

**Facundo Manes** DIPUTADO NACIONAL Y FUNDADOR DEINECO

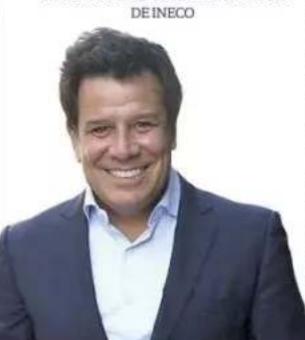

En la presentación que hizo Yañezellunes, nomencionó por su nombre a Manes, pero afirmó que se sometió a un tratamiento en su clínica, Ineco. "Me sentía deprimida, culpable, angustiada, al punto de no tener fuerzas para nada. Busqué ayuda psicológica en Ineco, adonde fui por los contactos del denunciado", aseveró, y recordó que tomaba antidepresivos y ansiolíticos. Anteuna consulta de La NACION. cerca de Manes desmintieron cualquier intervención suya en el caso.

# El entorno de Yañez. Un grupo reducido que puede resultar central en la causa

La ex primera dama perdió amistades tras las críticas por la fiesta en Olivos, durante la pandemia; desde entonces se movía con pocas personas, entre ellas, su madre y su estilista

#### Cecilia Devanna

LA NACION

A pesar de haberse mostrado rodeada de amigos en su cumpleaños en plena pandemia, los testigos de los días de Fabiola Yañez en Olivos la describen como una persona con poca compañía. "¿Qué entorno? Si Fabiola no tenía entorno", respondió a LA NACION un exfuncionario ante la consulta por un trascendido que salía desde allí.

Casi siempre estaba dentro del chalet principal y se movía con muy pocas personas. Su madre, Miriam Yañez Verdugo, y su estilista, Carolina Marafioti, son las dos personas en las que coinciden todos los consultados que se mantuvieron firmes junto a ella durante los cuatro años en Olivos.

A ellas se suman otras dos personas que en diferentes períodos se ocuparon del vínculo de Yañez con los medios. Principalmente, el cantante Justo Lamas, y el relacionista público Gustavo Martínez, que llegaron tras el primer equipo de prensa que le pusieron a Yañez y que estaba integrado por gente del equipo de Enrique "Pepe" Albistur.

Mientras que Lamas estuvo casi desde que comenzó la gestión hasta mediados de 2021, Martínez se sumó poco después y, según relatan, se encargaba más que nada de distribuir las fotos y el material de Yañez. Todos eligen el silencio por estas horas. Todos podrían convertirse en testigos ante la Justicia, evalúan quienes conocen el nivel de cercanía que tuvieron con Yañez y podrían dar cuenta de cómo era la relación.

Sobre su madre, con quien comparte los días en Madrid, donde la mujer se instaló para acompañarla en diciembre pasado, Yañez sostuvo: "Es la que está sosteniendo todo". La mujer es también madre de Tamara y Valentina, y se transformó en una persona de presencia casi permanente desde que Yañez se convirtió a su vez en madre de Francisco.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, Yañez solía viajar a visitar a su familia en Misiones.



La estilista Carolina Marafioti, a la izquierda de Yañez

ARCHIVO

adonde viajaba acompañada por su custodia, al igual que a la residencia de Chapadmalal. Eran de las pocas salidas que hacía. Salvo esos eventos puntuales, el paso de Yañez por Olivos estuvo marcado por la reclusión en ese predio de casi 30 hectáreas: la pandemia comenzó a los tres meses de asumir y en 2021 se conoció el escándalo de Olivos. de fuerte impacto en la sociedad, lo que hizo que aún más evitara salir por miedo a un escrache.

Marafioti, por su parte, es una reconocida estilista en cuya agenda de trabajo acumula distintos nombres como los de las actrices Julieta Ortega, Andrea Rincón, y Nancy Dupláa. Comenzó a trabajar con Yañez en 2019 y fue su persona "leal" según refieren desde el exentorno de Fernández, a lo largo de los cuatro años de gestión. "Carolina estaba siempre, incluso en los viajes al exterior, se ocupaba de todo", completan en esa línea distintas voces de las filas de Fernández. Marafioti, de perfil bajísimo, no responde consultas sobre el tema.

Cuando sucedió el escánda lo de la fiesta de Olivos, ella fue de las primeras en presentarse en la causa. Ha-

bía diferencias con el resto. "Era un rejunte esa fiesta, no era gente que fuera habitualmente a la casa", sostienen todavía los exfuncionarios.

"Si Fabiola tenía amigas, con la foto de Olivos las perdió todas. Toda esa gente se asustó y se fue. Ella se refugió en el trabajo después de la foto", relata una persona al tanto del cambio de esos días en los que aseguró que "no había buen trato para nadie ahí".

A lo largo de los años, Yañez aunque varió su equipo de prensa, mantuvo un equipo fijo: su ceremonial propia siempre fue Vanesa Lío, que era de planta de Presidencia y ahora de las filas del Congreso de la Nación. También el mismo personal de Casa Militar, a cargo de su seguridad. Y tenía además el asesoramiento de Alejandra Ungaro, directora ejecutiva de la Fundación Banco Nación, de la que ella como primera dama era presidenta. También tuvo un fotógrafo, que formaba parte del staff de Casa Rosada, pero trabajaba solo para sus cuentas y acciones, así como un grupo de profesionales del mundo de la belleza, que concurría en horarios donde no estaban los demás

Las reuniones con todo el equipovinculado a trabajo social solían hacerse, en general, después del mediodía, en la edificación de Jefatura de Gabinete, en Olivos, a unos 300 metros del chalet principal. Allí se juntaban para "evaluar las acciones" de la Fundación y planificar las actividades de los viajes con Fernández y decisiones sobre comunicación. "Intercambiaban opiniones con lo que proponían desde el gobierno y otras fundaciones y se elevaba eso hacia arriba", describió una de las personas al tanto de lo sucedido puertas adentro aquellos días. Cerca de Yañez aseguran que muchas veces eso "lo bajaron" desde Presidencia y aseguran que "no era muy ameno el diálogo" entre los equipos.

También agregan que si hubo rotación en su equipo era porque desde presidencia, "le ponían gente que no era consistente y después se iba". También, que ella "no se abría porque no la dejaban".

Pero sí hay un punto de coincidencia en las distintas fuentes, siempre es sobre Daniel Rodríguez, el intendente de Olivos, que según reveló LA NACION este domingo, habría presenciado e intermediado en al menos una de las agresiones de Fernández a Yañez. "Es un monstruo", definió una de las fuentes consultadas al hombre al que el exmandatario dio poder dentro de ese predio de casi 30 hectáreas. "Seguía sus directivas", completan desde lo que supo ser el entorno de Yañez. "Era el peor de todos: ponía trabas, controlaba y atacaba al entorno por no poder ir directo contra ella", aseguran. Rodríguez fue contactado por la Nación pero no respondió a las consultas. Tal como reveló este diario el domingo, es ubicado por distintos testigos como una persona al tanto de al menos una agresión contra Yañez.

"La realidad es que el entorno de él nunca la quiso", sintetizó una de las personas que conocieron la intimidad de Olivos. E incluso fue un paso más allá y aseguró que en 2019 "se evaluó presentarlo a Alberto soltero, pero ella insistió. Pensó que iba a ser más fácil". •

### La reunión de gabinete no pudo dejar de lado el caso Fernández

Milei reunió ayer a sus ministros, que recuperaron tranquilidad

El presidente Javier Milei llegó ayer temprano, antes de las 8.30, a su despacho de la Casa Rosada. Con asistencia perfecta de ministros y secretarios, y la vicepresidenta Victoria Villarruel como única ausencia notoria, el Presidente encabezó después de las 9 la reunión semanal con los miembros de su gabinete, en una jornada atravesada por las derivaciones de la grave denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

Un rato antes de llegar y según arriesgaban fuentes oficiales, desde el auto que lo traía desde la quinta de Olivos, el Presidente se "subió" al tema con un largo mensaje por la red social X titulado "ordenando los hechos", en el que dio su visión sobre el caso de los seguros y las denuncias de Yañez contra su expareja y antecesor en el sillón de Rivadavia.

Este tema ocupó casi en su totalidad la agenda mediática y dio aire político a la Casa Rosada en momentos de tensión económica, falta de reservas internacionales y datos que indicarían un repunte de la inflación en el mes de julio. Al llegar a la Casa Rosada, los gestos distendidos de los ministros se repitieron. Reapareció Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, que había estado ausente en las últimas dos reuniones de gabinete anteriores. El último en arribar, sobre la hora, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que el Senado no tuvo representantes en el cónclave.

Consultado sobre los temas tratados en la reunión de gabinete, el portavoz, Manuel Adorni, afirmó que el Presidente "hizo un repaso en materia económica", en ítems como la actividad, el empleo, la necesidad de tener un presupuesto equilibrado. • Jaime Rosemberg

### "Me dijeron que había muerto"

Yañez relató que allegados a Fernández intentaron manipularla

ayer, la defensa de Fabiola Yañez solicitó ser querellante en la causa que investiga los presuntos hechos de violencia sobre ella ejercidos to Fernández. En el texto, precisiones sobre el tema. presentado en el consulado el entorno del expresidente estaba muerto", sostuvo.

Según el relato de Yañez,

Antes de la declaración de una "manipulación" de los allegados a Fernández para asustarla, en medio de las amenazas de suicidio que recibía por parte de él. La ex primera dama, no obstante, por el expresidente Alber- no dio nombres ni mayores

"Hace más de dos meses argentino en Madrid, la ex 🛮 me empezó a amenazar con 🖯 desesperada, para que vaya primera dama amplió su que se va a suicidar", relató a verlo", reveló Yañez a condeclaración y reveló haber en el documento, en línea con recibido un mensaje desde lo dicho antes de solicitar ser Galíndez, el medio hermano querellante en la causa. "Hay en el que le aseguraban que gente de su entorno que mahabía fallecido. "Un día me nipula esto para que vo me llamaron para decirme que asuste y me sienta responsable", añadió en el escrito.

el mensaje formaba parte de con mi hijo, que también ten-

go que sentirme responsable de lo que le pasa a él, cuando nunca fui la que inició esto, ni participé de los actos y hechos de corrupción por los que lo investigan", sigue.

"Un día me llamaron para decirme que se había muerto, y yo llamé al hermano, tinuación, en alusión a Pablo de Fernández que se instaló a vivir en el departamento de Puerto Madero. Yañez continuó su relato sin ahondar sobre el tema. El hecho "No les basta que esté sola tampoco se abordó en la declaración de ayer.



### El escándalo de los chats | EL USO DE LA VIOLENCIA

### El #MeToo del kirchnerismo y las víctimas como divas del sufrimiento banalizado

EL ESCENARIO Pola Oloixarac PARA LA NACION

¬ sperábamos lo peor de Al- berto, pero tal vez no tanto. Alberto es capaz de superar su propio catálogo de iniquidades a cada minuto que pasa. Las fotos de su ex, Fabiola, golpeada se completan con una serie de circunstancias agravantes: que el expresidente la habría golpeado durante su embarazo, que la habría encerrado y hostigado, y que, ahora nos enteramos, ella no sería la única víctima. El inventario de horrores de Alberto se expande sin control: en un giro dramático, digno de un #MeToo arrasador, descubrimos que la mujer más poderosa de la Argentina -la misma que compartió fórmula presidencial con él- habría sido víctima de la violencia del mandatario peronista: ra utilizando la causa noble de la violencia de género, banalizándola y bastardeando de esa forma a las verdaderas víctimas de violencia de género, porque le conviene a su agenda personal?

Cuando se destapó el escándalo de abusos sexuales en torno al productor de Hollywood Harvey Weinstein, que dio inicio al #Me-Too en 2016, las primeras denuncias contra Weinstein fueron seguidas de un vendaval de denuncias de mujeres, actrices y desconocidas, que sentían que su palabra se liberaba, que ahora podían hablar. Harvey Weinstein era el epítome de un sistema perverso, el síntoma del machismo sádico, la opresión y el abuso; ya no habría secretos, ¡no nos callamos más!

Ahora es Cristina, la diva máxima de la escena argentina, quien alza su voz. Se suman al coro del daño el obediente Wado de Pedro, quien, como si fuera una versión trans de la actriz Asia Argento, se anima a enlazar vocablos contra Alberto (dice haber sido testigo de "maltrato" de Alberto hacia Cristina). También se suma a la acusación la Gwyneth Paltrow quilmeña, Mayra Mendoza, que dice tener "evidencias" de la violencia de Alberto contra Cristina.

Lombrosiana, Mayra evoca el fenotipo masculino violento y baboso que identifica con las señas personales de Alberto: bastaba mirarlo, dice, para saber lo que era. Alberto podría ser un doble de cuerpo de Harvey Weinstein, y aunque Mayra lo militó mil veces, al fin lo ve por primera vez, y nos devela una verdad tan inesperada como delirante: que la víctima esencial es Cristina. La Cámpora emite un comunicado donde confirma, como un agente de prensa de la diva, el nuevo rol protagónico de Cristina para esta nueva película del peronismo: Cristina víctima de violencia de género. Adornarse con los laureles de la victima es acceder a un pedestal mágico, a la carta blanca que otorga el sufrimiento que goza de mayor legitimidad social; por eso Cristina se acurruca entre las dañadas.

Al fin el #MeToo encuentra su destino sudamericano: lo que está en cuestión ya no es Hollywood, sino es el star system del peronismo y su producción de ficciones.



La victimización de la expresidenta

ro al escarbar un poco se advierte que esa supuesta virtud está ahí para encubrir algún crimen: sexual, fiscal, económico o de la más variopinta gama penal. Un sistema en el cual la actriz más taquillera, Cristina Kirchner, arma un elenco electoral con el violento conocido que pasa por "presidente de las mujeres". Un sistema peronista en el cual la revolución de las mujeres parece más bien la marca registrada de un feminismo prebendario cooptado por los círculos del poder. Un feminismo woke y sumiso que no está realmente al servicio de las mujeres ni de la defensa de sus derechos, sino que revela que su supuesta superioridad moral es, en rigor, la mejor coartada para esconder su verdadera pasión: la protección de los machos poderosos. El peronismo como un sistema de encubrimiento y delitos de su star system que publicita y utiliza a las capitanas morales del feminismo y de la ciencia.

Por fortuna, Horacio "el Can" Verbitsky, montonero insigne de las huestes de los vacunados vip, nos informa que al peronismo jamás lo han afectado las denuncias de género: el mejor ejemplo de esto es que Perón mismo convivía con una amante de 14 años, Nelly Rivas, y que sin embargo continúa siendo el líder espiritual del movimiento. Ufano, Verbitsky admite la veracidad de uno de los tropos gorilas por excelencia, al que le da la razón. El temita del género no es lo nuestro, como quien dice que el "verdadero peronismo" nunca tuvo que ver con eso, que la pose "verde" es para la gilada. La admisión de que Perón, el dios creador del movimiento. era pedófilo es la clase de declaración que cualquiera hubiera eludido tomándose un cohete a la luna antes que decir eso, pero, en tiempos de #MeToo peronista, #nonoscallamosmás, nos comunica el Can, el abuso es parte integral, histórica, del peronismo.

La normalización de la pedofilia del Líder Supremo es, sin embargo, nimia en relación con lo que sigue en su espectacular artículo "Ojo negro". El cánido nos cuenta que extrae de un "chat con científicos" (actores esenciales del gobierno de Alberto) la opinión de Dora Barrancos, pope del feminismo local

Alberto estuvo al comando de y exdirectora del Conicet. Dora co-Cristina Kirchner. ¿O está la Seño- narrativas que venden virtud, pe- menta: "No tenés que explicarme nada. Mi esposo atendió a Fabiola y yo conozco toda la verdad" (Alberto jamás agredió a nadie). Es decir que la feminista máxima de la Argentina toma como máxima autoridad a su propio marido, en lugar de una mujer posible víctima de violencia de género, a la que patologiza a partir de una información que le dio... su marido. Es difícil imaginar un párrafo más machirulo, pero la sintaxis de lo que sigue es tan enrevesada y mal escrita que parece una prueba caligráfica de un mensaje de puño y letra de Dora.

Durante toda la presidencia, Fabiola no dio ninguna señal de rebeldía ni descontento. El maquillaje y el barbijo pandémico la escudaron: actuó su papel de hada de la asistencia social, habló para las cámaras cuando se lo pidieron. Fue una esposa ejemplar del peronismo, como también lo fue el feminismo progre que veía en Alberto el aliade cuyas corbatas verdes cifraban su compromiso con la causa. También fueron esposas ejemplares Cristina, Mayra y Wado, que no tuvieron ningún problema en avalar el sistema (y continuar la película) con tal de mantener sus privilegios hasta el último instante en el poder.

Que Cristina se declare víctima de violencia de género de Alberto es una banalización absoluta de la violencia de género, una bastardización de la violencia real que sufren tantas mujeres, pero es la clase de operación retórica que parece normalizada por el tratamiento que el progresismo le ha dado a la cuestión de la mujer. Pero en esta nueva epopeya larguísima, en esta nueva "Hora de los Hornos", los que están en el horno son Alberto y ese linaje de abusadores que comienza Perón, según las palabras del vacunado can Verbitsky, y que engrosan Pedro Brieger, Alperovich, Espinoza y tantos machos peronistas que mezclan peligrosamente el abuso a las mujeres con la connivencia, la complicidad y el silencio del feminismo cooptado.

Basta pensar en los derechos humanos violados durante la pandemiay los abusos de poder de Alberto, para comprender que la mujer mancillada, golpeada y vapuleada, en tándem con la esposa, es la República Argentina.

## Cristina Kirchner declara hoy por el atentado y busca más protagonismo

juicio. La expresidenta se presenta en los tribunales de Comodoro Py acompañada por dirigentes; luego habla ante militantes

Mariano Spezzapria LA NACION

Cristina Kirchner convertirá hoy una declaración testimonial en un acto político. Argumentará por qué cree que la investigación del atentado contra su vida fue parcial, al no indagar más allá del ataque que intentó Fernando Sabag Montiel. Y se presentará en los tribunales federales de Comodoro Py con el respaldo de dirigentes de distintos sectores del peronismo, que le ratificarán su apoyo y que darán una muestra de unidad en momentos en el que el PJ padece los coletazos del escándalo protagonizado por Alberto Fernández.

jornada a las 9 de la mañana en drá una notoria representación Humberto I y San José, en el barrio de Constitución, donde vive desde agosto de 2022, cuando ocurrió el intento de magnicidio que la obligó a abandonar su histórico departamento de Recoleta, y hacia las 9.30 arribará a los tribunales de Comodoro Py, donde tendrá que declarar ante Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6. Aprovechará la oportunidad para cuestionar la instrucción de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Una muestra de que Cristina Kirchner buscará amplificar políticamente su declaración es que se montará una pantalla gigante en la puerta del Instituto Patria, la sede del kirchnerismo desde que dejó el poder, para que los mílitantes puedan seguir su presentación. Otro elemento en ese sentido será la presencia de dirigentes como Axel Kicillof, el gobernador que viene tomando distancia de La Cámpora, pese a lo cual se contará entre los respaldos a la exvicepresidenta. "Vamos a acompañar", anticiparon en La Plata.

Según pudo saber la nacion, además de Kicillof-cuya presencia será significativa porque se convirtió en la principal referencia de oposición en funciones-, serán de la partida los jefes de los bloques legislativos de Unión por la Patria (UP), José Mayans y Germán Martínez; intendentes de las secciones primera y tercera del conurbano, como la camporista Mayra Mendoza y la evitista Mariel Fernández; la massista Cecilia Moreau, y hasta algún referente de lo que fue el albertismo, pese a que en el kirchnerismo detestan a Alberto Fernández.

Cristina Kirchner viene de afirmar que Fernández "no fue un buen presidente" y advertir que las fotografías que retrataron los golpes a Fabiola Yañez "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana". En forma paralela, el kirchnerismo desparramó su teoría de que Fernández no aceptó la conducción política de Cristina por su condición de mujer. "Me parece muy injusto que alguno diga que Cristina tiene que pedir perdón. El que tiene que hacerlo es el que estaba a cargo de la primera magistratura", sostuvo Mayra Mendoza.

En el plano interno del PJ, la definitiva caída en desgracia de Alberto Fernández no hará más que potenciar la idea de que fue el principal responsable del fracaso del gobierno del Frente de Todos, la alianza pamperonista que luego pasó a llamarse UP, ya con Sergio Massa como candidato a presidente. Menos importará el señalamiento de que fue la propia Cristina Kirchner quien lo ungió candidato en 2019 y que se colocó ella misma como su compañera de fórmula. Para el kirchnerismo. fue Alberto Fernández el que "la chocó toda".

La reaparición de la expresidenta en la escena pública, tras La expresidenta arrancará la su reciente viaje a México, tenbonaerense, dado que más de 80 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires firmaron una solicitada con el título "¿Quién mandó a matar a Cristina?", al que acompañaron con el

> La exvicepresidenta está enojada porque la jueza Capuchetti no profundizó la investigación del "encubrimiento" del atentado. Aprovechará para mostrar apoyo político y echar a rodar especulaciones electorales

hashtag #NoAlPactoDeImpunidad. La preocupación del kirchnerismo por mostrar el apoyo del PJ bonaerense –el de Kicillof, su vice Verónica Magario y los jefes comunales- renueva especulaciones en torno a una candidatura en la provincia en 2025.

El juicio

En su declaración ante el Tribunal Oral Federal No 6, Cristina Kirchner abundará en cuestionamientos a la jueza Capuchetti porque no siguió la "trama del encubrimiento" del ataque. En principio, denunciará que "se borró el contenido del celular de Sabag Montiel al día siguiente del atentado". En su exposición, la expresidenta dirá-palabras más, palabras menos- que "perdieron la prueba más importante de un caso de magnicidio" porque "se les borró el teléfono del asesino estando en poder de la jueza del caso".

También afirmará Cristina Kirchner que "nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes", entre ellas Revolución Federal, liderada por Johnatan Morel, Leonardo Sosay Gastón Guerra. Ni se investigó, para la expresidenta, "el financiamiento de Caputo Hermanos". Además, volverá a apuntar contra el diputado nacional bullrichista Gerardo Milman.

# La Corte volvió a limitar los intereses y las multas en juicios laborales

**DOS FALLOS.** Rechazó una indemnización aumentada en un 20.000% y una sanción de 53 sueldos para una persona que trabajó 20 meses

En dos nuevas causas que buscan poner un límite a las decisiones de la Cámara del Trabajo en la aplicación de intereses desmedidos a la sentencias de juicios laborales, la Corte Suprema redujo en un fallo una indemnización que se incrementó en un 20.000 por ciento y en otro anuló la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa en beneficio de un trabajador que se había desempeñado solo durante 20 meses.

Estos fallos son la continuidad de un criterio de la Corte establecido en la sentencia Oliva, donde prohibió la aplicación de intereses sobre intereses en contra de una acordada de la Cámara que contemplaba esa posibilidad, elevando los montos de las indemnizaciones hasta cifras inverosímiles.

La Cámara del Trabajo está dividida y algunas salas comparten el criterio de la Corte, pero otras, controladas por el sindicalismo, y donde tienen ascendencia Hugo Moyano y Héctor Recalde, son proclives a aplicar estos intereses que la Corte entiende que son desproporcionados y no guardan relación con el reclamo de los trabajadores.

Ahora, en la causa "Lacuadra, Jonatan Daniel c/DirecTV Argentina SA y otros s/despido", la Corte dejó sin efecto una sentencia de la cámara que ordenaba el pago de más de \$137 millones de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000 por ciento el monto de condena de primera instancia.

Jonatan Daniel Lacuadra demandó a DirecTV Argentina, Santa Fe Celular SRL, Verónica Paula Boccuzzi y Carolina Giselle Andueza por diferencias salariales e indemnizaciones por un despido indirecto ocurrido el 11 de julio de 2013.

En primera instancia se hizo lugar a su reclamo, se estableció que los codemandados debían responder de manera solidaria y se los condenóa pagar \$687.735 como capital, e intereses de acuerdo con la tasa activa prevista en actas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

La Sala X de la cámara laboral confirmó el fallo y ordenó que al monto de la condena se le adicionaran los accesorios previstos en el acta 2783/2024. Esto implica imponer, desde la fecha de exigibilidad de los créditos laborales, el coeficiente de estabilización de referencia (CER) sobre el capital de condena, más una tasa de interés pura del 6% anual, con una única capitalización -exclusivamente sobre esa tasa pura- a la fecha de notificación de la demanda.

DirecTV Argentina SA cuestionó la decisión con un recurso extraordinario, invocando la arbitrariedad de la sentencia. Su denegación motivó la presentación de un recurso de queja.

La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó que en su reciente precedente Oliva "descalificó por arbitrario" el criterio de la cámara laboral en su anterior acta 2764/2022 (aplicar tasas de interés activas con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda) porque no estaba respaldado por el Código Civil y Comercial y, además, "arrojaba un resultado económico desproporcionado".

En Oliva, la Corte había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses. Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara dictó una nueva acta en la que contempló el reajuste de "los créditos laborales sin tasa legalde acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual".

Al respecto, la Corte entendió que "este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco se fundamenta en el Código Civil y Comercial, y dijo que "arroja resultados igualmente irrazonables".

El capital del caso Lacuadra, en primera instancia, era de 687.735 pesos al 11 de julio de 2013, en tanto que, en la liquidación del 30 de mayo de 2024, aplicando los intereses que dijo la cámara laboral, se elevaba la condena a \$137.013.897, lo que representa un aumento del 19.822,48 por ciento. "Un resultado manifiestamente desproporcionado, que excede cualquier parámetro deponderación razonable sin el debido sustento legal", dijo la Corte.

Por eso, descalificó la sentencia apelada por arbitrariedad y ordenó que la causa vuelva al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

En otro fallo y con el mismo criterio, la Corte en la causa "Domínguez, Yanina Vanesa c/ Muresco SA s/despido", revocó una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vinculo laboral que había durado un año y ocho meses.

En primera instancia, el juez había condenado a Muresco SA al pago de la multa por retención de aportes, prevista en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. La Sala X de la cámara laboral confirmó. en lo principal, esa sentencia. Y por haber omitido aportes por un valor cercano a los \$11.400, se impuso a la demandada una multa de \$194.775.

Ante la queja, y por unanimidad, la Corte consideró inadmisible el planteo. Sin embargo, respecto de la inconstitucionalidad del artículo cuestionado(el132bis), entendióque "la irrazonabilidad de la aplicación a este caso concreto de la norma cuestionada queda puesta de manifiesto, sin más, por la evidente falta de proporcionalidad entre la sanción y su finalidad de prevención o punición de la evasión fiscal". •

### Revés judicial para Roberto Navarro en una causa que le inició Eduardo Feinmann

La Corte rechazó revisar un pedido para recusar al juez Mahiques en el caso por incitación a la violencia

La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo del periodista Roberto Navarro en un incidente de una causa por incitación a la violencia en la que fue denunciado por su colega Eduardo Feinmann.

La causa se inició el 17 de agosto de 2022 a partir de las denuncias presentadas por Feinmann y la abogada Silvina Martínez, colaboradora de los programas de Luis Majul, porque Navarro dijo en su programa en la radio El Destape, el 15 de agosto de 2022, que generaban violencia con sus afirmaciones, que alguien "debía frenarlos" y que debian tener miedo por ello.

Navarro -según la denunciaexpresó: "Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. mente disvaliosas". Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un locopuede matara alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara".

"El Estado debe cuidarlo a Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también", agregó.

El periodista ultrakirchnerista dijo que en esa época advirtió sobre los discursos de odio y que a las pocas semanas se dio el atentado contra Cristina Kirchner

El 12 de octubre de 2022, la jueza federal María Eugenia Capuchetti desestimó la denuncia por inexistencia de delito, tras considerar que las expresiones formuladas por Navarro, por más reprochables que pudiesen resultar, se encontraban al amparo de la libertad de prensa, expresión y pensamiento. Esa decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.

La querella a cargo de Silvina Martínez apeló esa decisión y el caso llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques.

La defensa de Navarro recusó al juez Mahiques, por considerar que las opiniones del juez sobre su programa El Destape eran hostiles y tenía temor de que actuara con parcialidad. Pero la Sala rechazó sin más trámite ese planteo de recusación y decidió reabrir el caso.

"Los argumentos desplegados son insuficientes para sustentar la confirmación de la desestimación de la denuncia", dijo el juez Petrone, voto al que adhirió Barroetaveña. Agregó: "La libertad de expresión y de prensa debe ser prudentemente evaluada en armonía con las conductas social-

Mahiques señaló que "el corazón de la libertad de expresión lo constituye el intercambio de ideas como vector de la opinión pública y es por tanto el interés general allí implicado el que cuenta con la protección de la ley y de los magistrados. La imputación efectuada por la parte querellante abarcó varias posibles conductas punibles. La denuncia en efecto, alude a la incitación a la violencia, figura que en nuestra legislación penal tutela el orden público como un bien propio del conjunto de la población",

Contra el rechazo in limine a la recusación de Mahiques, la defensa de Navarro presentó un recurso extraordinario federal, que fue denegado. Finalmente, tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó a la Corte, que con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueday Ricardo Lorenzetti desestimó el pedido de recusación. •

### El tribunal convocó a Caputo y Jorge Macri para que se pongan de acuerdo por los fondos

La Corte Suprema citó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a una audiencia a realizarse en los tribunales para que se pongan de acuerdo sobre la manera en que la Nación le va a devolver a la Ciudad lo establecido por el máximo tribunal cuando le restituyó parte de los fondos coparticipables que le había quitado el expresidente Alberto Fernández.

Por indicación de los jueces de la Corte Suprema, Alejandro Rodriguez, secretario encargado de juicios originarios, es decir, los que tramitan directamente ante el maximo tribunal, citó a Caputo y a Macri para el 22 de agosto próximos a las 11 de la mañana. Los ministros de la Corte Suprema no van a estar presentes, dijeron fuentes de los tribunales a LA NACION.

En diciembre de 2022, la Corte estableció que la Nación debía pagarle a la Ciudad el 2,95% de los recursos federales en lugar del 1,4% que le venía enviando hasta el 1°

de agosto. Caputo y Macri ya se reunieron el 19 de julio pasado y tras ese encuentro se estableció que la Nación iba a empezar a girarle a la Ciudad el dinero que correspondía para cumplir con el fallo de la Corte. Hubo pagos, pero no de forma automática como se reparte la coparticipación.

Antes de dictar una sentencia definitiva en el caso, los jueces convocaron ahora a otra audiencia para buscar que ambos acerquen posiciones y se cumpla el fallo del máximo tribunal.

Durante el Gobierno de Alberto Fernández, la Nación le quitó a la Ciudad en 2021 parte de la coparticipación para pagarle un aumento a la policía bonaerense que rodeaba en una insólita asonada la quinta de Olivos. La deuda que acumula la Nación con la Ciudad es de unos 4800 millones de pesos, según los cálculos porteños.

La Corte fijó que la Nación debe pagar el 2,95% de la coparticipación a manera de goteo diario de los recursos coparticipables.

La Ciudad reclama el 3,5% del Consenso Fiscal, ratificado y se ordene la restitución de los fondos "ilegitimamente" retraidos, con intereses. El 19 de julio pasado, Jorge Macri, había anunciado que, a partir del 1º de agosto, la ciudad de Buenos Aires iba a recibir el 2,95% de coparticipación, como lo estableció la Corte tras una reunión con Caputo. Hubo celebración, anuncios y foto compartida.

Apenas llegaron la mitad de los fondos y no hubo más avances. La Ciudad presentó entonces una nota reclamando la ejecución de la sentencia y eso fue lo que motivó esta convocatoria a una audiencia de conciliación. La Corte viene intentando este mecanismo desde el principio de modo que la política solucione sus problemas. Así hubo audiencia de conciliación entre el entonces ministro Eduardo Wado de Pedro y Horacio Rodríguez Larreta, en el gobierno anterior, pero no avanzó. • Hernán Cappiello

### Presentan el juicio por jurados



PRESIDENCIA

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó el proyecto de juicio por jurados en el Palacio Libertad. Asistieron el presidente Javier Milei y Amalia "Yuyito" González, que se besaron en público por primera vez. Se expuso la obra de teatro La noche del 16 de enero, escrita por Ayn Rand, que ilustra la responsabilidad del jurado en un juicio.

# La falta de acuerdo en torno a la educación amenaza la sesión

**DIPUTADOS**. El Gobierno busca avanzar con la esencialidad educativa y otros proyectos, pero no accede a debatir la iniciativa de la UCR y se arriesga a volver a quedarse sin *quorum* 

#### Delfina Celichini

LA NACION

El oficialismo en Diputados trabaja contra reloj para evitar un nuevo revés. Junto a sus aliados de Pro, consensuaron un temario de sesión que incluye los proyectos que no se pudieron discutir la semana pasada por falta de quorum y sumaron-a pedido del macrismo-la declaración de la educación como servicio esencial. La cita fue convocada para hoy, a las 11, y el Gobierno se enfrentará con el desafío de no volver a quedar expuesto en su minoría parlamentaria y reunir los 129 diputados para abrir la discusión en mayoría.

No será una tarea fácil: tanto la UCR como la Coalición Cívica (CC) y el bloque de Miguel Ángel Pichetto tienen su propia agenda parlamentaria, que ya canalizaron a través de sendos pedidos de sesiones. En total, hay tres convocatorias formales, incluida la del Gobierno, que se superponeny desafían entre sí. Ningún bloque llega por sí solo a reunir la mitad más uno del cuerpo y deberán conciliar sus objetivos parlamentarios para evitar una parálisis.

Los dialoguistas le reclamaron a Martín Menem que acceda a negociar el temario y lo amplie con los proyectos que interesan al resto del cuerpo. Sin embargo, el presidente de la Cámara baja se mantenía renuente a los pedidos, por lo que los bloques de la UCR y de Encuentro Federal, a manera de reprimenda, no descartaban anoche hacerle un desplante en la sesión convocada por esta mañana y, por la tarde, en una nueva sesión convocada por ellos, avanzar con un temario ampliado.

El oficialismo y Pro cuentan con una tropa propia de unos 80 diputados. Si bien una porción del radicalismo podría sumar número para llegar a las 129 voluntades, hay una decena que se niega a aparecer en el recinto si no se incorporan al temario los proyectos que buscan garantizar el financiamiento universitario. El Gobierno se rehúsa a discutir estas iniciativas porque repite que, deaprobarse, deberá asumir un cos-



Los dialoguistas podrían vaciar la sesión convocada para esta mañana por los libertarios

ARCHIVO

to aproximado de \$1,4 billones que afectará el equilibrio fiscal.

La CC, Innovación Federal y Encuentro Federal -que reúnen a 31 legisladores- serán determinantes para sellar la suerte del oficialismo. Según comunicaron a LA NACION, todavía no definieron qué hacer hoy. La semana pasada, los 16 integrantes del bloque de Pichetto le marcaron la cancha al Gobierno y mostraron su poder de fuego con un faltazo, por el que terminó naufragando la sesión. Si el diálogo entre los exaliados no mejora, es probable que vuelvan a ausentarse. Pichetto le recrimina a Martín Menem, el presidente del cuerpo, "falta de palabra", algo determinante para el experimentado

legislador que hace culto de los "usos y costumbres" parlamentarios.

Este compendio de diputados tiene el focopuesto en rechazar el DNU 656/24, por el que se incrementaron \$100.000 millones los gastos reservados de la SIDE. La convocatoria de esta sesión, prevista para mañana a las 10, se formalizó en las últimas horasyes probable que sea acompañada por la UCR y Unión por la Patria (UP). Si estos bloques se suman a la impugnación, el DNU estará a un paso de perder vigor. Se definirá en el Senado, donde los libertarios detentan una fragilidad aún mayor.

Por su parte, UP lidia con sus propiascomplejidades. Los 99 integrantes de la bancada no están particularmente interesados en discutir el temario del oficialismo y Pro. Se le suma el hecho de que la sesión está convocada a la misma hora en que declarará Cristina Kirchner en el juicio que investiga su intento de asesinato y una gran porción de diputados se trasladará a las puertas de los tribunales de Comodoro Py.

### Las conversaciones

Si bien el bloque radical trató de acercar posiciones con los libertarios para incluir el financiamiento educativo en el temario, esta estrategia no prosperó y la UCR solicitó otra sesión para hoy a las 16, cinco horas después de la primera.

El propósito es que se dictamine

sobre un proyecto de ley que garantice el presupuesto a las casas de altos estudios, más allá de los aumentos esporádicos que ofrezca el Poder Ejecutivo. Noes un tema menor para el radicalismo, sobre todo en medio deun paro de actividades en protesta por el aumento ofrecido desde el gobierno nacional a los docentes.

La Casa Rosada ofreció un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) resolvió no iniciar el segundo cuatrimestre, así como un plan de lucha que continuará con otro paro de 48 horas el 20 y 21 de agosto.

En la sesión prevista para hoy a la tarde se debatirán los proyectos para garantizar los recursos a las universidades. Tanto el dictamen de mayoría, impulsado por el kirchnerismo, como el que elaboraron, en conjunto, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tienen un denominador común: ambos proponen actualizar al Iº de enero de 2024 los gastos de funcionamiento y de los hospitales universitarios. Es decir, proponen una recomposición retroactiva por la no actualización presupuestaria del año pasado.

Además, ambos proponen que este año se actualicen de manera bimestral las partidas para el funcionamiento de las casas de altos estudios con el índice de inflación.

Pero el proyecto del kirchnerismo es más ambicioso, al menos en lo presupuestario: propone que también sean actualizados por inflación cuatro programas de ciencia, tecnología yextensión universitaria. Asimismo, instruye al Poder Ejecutivo a que retome el financiamiento de todas las obras de infraestructura universitaria y que actualice las partidas salariales a docentes y no docentes.

El proyecto de UP pretende que no haya discriminación en el financiamiento a las más de 60 universidades emplazadas en todo el país. Los gobiernos kirchneristas impulsaron la creación de casas de altos estudios en casi todas las provincias, una política que un sector de la oposición supo criticar por electoralista y prebendaria, en favor de gobernantes peronistas.

La iniciativa de la UCR, Hacemos e Innovación Federal establece criterios objetivos para la distribución de los fondos, entre ellos, el número de alumnos en cada institución y el tipo de carreras ofrecidas, entre otros.

El oficialismo ya adelantó su rechazo a estas iniciativas. Pero si pretende avanzar con sus reformas, deberá conciliar posiciones con la oposición, que se descama día a día de sus propiedades dialoguistas. •

### El Senado postergó la discusión de la reforma jubilatoria

La decisión, sin grandes quejas de la oposición, significó un alivio para el sector oficialista y para la titular del cuerpo, Victoria Villarruel

#### **Gustavo Ybarra** LA NACION

El Gobierno podrá respirar aliviado, al menos por una semana, ya que el Senado recién discutirá el jueves 22 de agosto el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que cuenta con la aprobación de Diputados y que el presidente Javier Milei prometió vetar por el enorme costo fiscal que implicaría su sanción.

La postergación se resolvió en una reunión con jefes de bloque y ninguno de los lideres de las bancadas de oposición puso reparos cuando el oficialismo propuso postergarla por una semana y usar ese tiempo para discutir la propuesta elevada la semana pasada por el Gobierno, que intenta evitar convertir en ley el texto tal cual salió de Diputados el 4 de junio.

semana el panorama para Villarruel

y su tropa de siete senadores libertarios se perfilaba más que complicado, ya que el oficialismo no tenía forma de frenar la sanción definitiva del proyecto aprobado por Diputados y que llevó al Presidente a calificar de "degenerados fiscales" a los bloques que aprobaron la iniciativa.

La derrota legislativa vendría para Villarruel con el bonus track de una nueva ofensiva de Karina Mileiy Santiago Caputo, que aprovecharán la oportunidad para reavivar la feroz interna que mantienen con la vicepresidenta y, además, para enviar a su ejército de las redes sociales a criticarla de manera despiadada por infringirle una derrota al Gobierno, comoya lo hicieron cuando el Senado rechazó el DNU 70/23.

Villarruel sabía que si llamaba a sesión para mañana la derrota legislativa sería inexorable. Desde la se-Si el proyecto iba a al recinto esta mana pasada tiene sobre la mesa los números que le acercó su secretario

Parlamentario, Agustín Giustinian, los que muestran que el proyecto de ley cuenta con mayoría de 40 votos.

Ahora tendrá una semana para tratar de alcanzar un acuerdo que le permita cambiar este panorama, en una instancia de negociación con los enviados del Poder Ejecutivo. La clave pasa por convencer a los cuatro senadores de la UCR que están dispuestos a aprobar el texto tal cual salió de la Cámara baja.

Las perspectivas no son optimistas entre los colaboradores de la vicepresidenta, que ven "muy difícil" que se pueda encontrar una fórmula de consenso. Pero el éxito de haber ganado una semana más de tiempo insufló ánimos en la tropa oficialista de la Cámara alta.

La iniciativa obtuvo dictamen de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda la semana pasada, después de un lento tratamien-

to que demandó más de dos meses y luego de que las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo no tuvieran buena recepción en los sectores más díscolos de la oposición dialoguista.

Hasta ese momento, el Gobierno apostaba por alcanzar un acuerdo para modificar el proyecto y devolverlo en segunda revisión a Diputados. La propuesta enviada al Senado sólo acepta dos artículos de la versión que salió de la Cámara baja: la actualización de las jubilaciones por el indice de precios al consumidor (IPC) y el reconocimiento de una recomposición por la diferencia entre el 20,6% de la inflación de enero y el 12,5% abonado por el Poder Ejecutivo cuando actualizó los haberes por decreto en abril último.

El resto del articulado quedaba eliminado. Entre las cláusulas rechazadas por el Poder Ejecutivo se encuentra la que obliga a la Nación

a cancelar, en un plazo de seis meses prorrogable por igual plazo de tiempo, las deudas con las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones.

La propuesta oficialista dividió aguas en el radicalismo. Los senadores de provincias que gobiernan el centenario partido, con Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) a la cabeza, optaron por mantener la concordia con la Casa Rosada y, aunque con disidencia parcial, apoyaron el texto con cambios.

Sin embargo, cuatro legisladores de la UCR decidieron avalar el proyecto aprobado por Diputados. Son lo que en la jerga legislativa se conoce como "sin techo", es decir que no tienen gobernador al cual responder: Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Martín Lousteau (Capital), Daniel Kroneberger (La Pampa) v Flavio Fama (Catamarca). •

# Kicillof se reunió con Lula, pero dejó Brasil sin anuncios de inversiones

RELACIONES. El gobernador bonaerense aprovechó el viaje para volver a confrontar con el presidente las políticas de Milei



Kicillof y Lula, ayer, en Brasilia

Marcelo Silva de Sousa PARA LA NACION

BRASILIA.— El presidente brasileño, Lula da Silva, recibió ayer, en el palacio presidencial del Planalto, al gobernador Axel Kicillof, quien llegó a la capital de Brasil para reunirse con altos funcionarios brasileños en busca de inversiones para la provincia de Buenos Aires.

El gobernador intentó plantear en suelo brasileño un contrapunto entre su relación con Lula y el vínculo conflictivo del brasileño con el presidente Javier Milei –quienes todavía no conversaron–, pero dejó el Planalto sin anuncios concretos en materia de inversión o cooperación con el país vecino.

Kicillof pasó poco más de una hora reunido con Lula, quien estuvo acompañado por su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y por el asesor especial de Asuntos Internacionales, Celso Amorim, en un "repaso de temas de interés" para los países y "apreciaciones".

"Trajimos diferentes propuestas de inversión (...). Vemos muchísimas oportunidades y creemos que la clave para nuestros países está en la integración regional", dijo Kicillof a periodistas luego del encuentro.

Fuentes de la gobernación dijeron a LA NACION que Kicillof entregó una "carpeta con proyectos de inversión en producción, industria, servicios, agroindustria y comercio" para que sea evaluada por funcionarios de Lula.

**GPBA** 

El gobernador bonaerense calificó el encuentro de "muy cálido" y "excelente".

"Todos saben lo que pasa en la Argentina a nivel gobierno nacional. A mí me han dado mandato 
para que nos ocupemos de la producción, del empleo, y eso implica 
estrechos vínculos con los sectores 
productivos de Brasil y el gobierno. 
Vinimos a afianzar y asegurar una 
puerta para la colaboración y para 
resultados que vamos a ir viendo 
con el paso del tiempo", agregó el 
gobernador.

La recepción de Lula a Kicillof, que no estaba confirmada desde Buenos Aires, entró en agenda ayer. La gestión del encuentro no pasó por la embajada de la Argentina en Brasilia.

Sin nombrar a Milei, Kicillof dijo que "Brasil siempre se comportó con respeto con el presidente de la Argentina" y criticó al mandatario: "Hay que explicar muy bien por qué la Argentina debería profundizar hasta donde pueda su vínculo y relación de trabajo con el pueblo brasileño".

Por la mañana, el jefe bonaerense se había visto con Geraldo Alckmin, vicepresidente de Lula y también ministro de Desarrollo, Industria y Comercio.

#### "Oportunidades"

Kicillof y Alckmin discutieron también "oportunidades de cooperación económica" entre Brasil y la provincia de Buenos Aires, dijeron a LA NACION fuentes de la vicepresidencia de Brasil. Sin embargo, no se trató "ningún proyecto específico" durante esa reunión, confiaron cerca de Alckmin.

Kicillof llegó a Brasilia con una comitiva reducida, formada por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco; Pablo López, ministro de Economía, y Jésica Rey, ministra de Comunicación Pública.

El objetivo previsto del viaje era "avanzar en acciones de cooperación en inversiones y proyectos productivos" en la provincia, habían aclarado voceros del gobernador.

Consultado por LA NACION sobre si el viaje dejaba como saldo algún proyecto concreto, Kicillof se limitó a responder que su gobierno "no trabaja con promesas".

"Cuando haya algún anuncio que hacer, lo haremos", explicó.

El gobernador de Buenos Aires viene de enfrentar un duro revés con la decisión de YPF y Petronas de elegir el puerto de Punta Colorada, en Río Negro, para la construcción de una planta de gas natural licuado.

Buenos Aires esperaba recibir en Bahía Blanca ese proyecto, clave para la exportación de gas de Vaca Muerta, que significará una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares.

En su pulseada con Milei por lo que entiende como un retaceo de fondos, Kicillof acusó al Presidente de castigar a los bonaerenses por no haber acompañado la Ley Bases. Kicillof citó entre los temas abordados con Lula la "cuestión energética y petrolera". •

### López Obrador confirmó que no recibirá al Presidente

El mandatario de México lo ratificó en su habitual conferencia de prensa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó ayer que no recibirá al mandatario Javier Milei, que viajará a ese país este mes para reunirse con empresarios y asistir a una cumbre conservadora. En ese marco, dio los motivos por los cuales no se reunirá con el libertario.

"En nuestro país hay libertades. Puede venir cualquier persona, presidente, dirigente, de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo, y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema", comenzó López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina este martes.

En ese marco, al ser consultado sobre si recibiría a Milei para una reunión bilateral, el mandatario mexicano respondió: "No. Porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser".

"Él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso", agregó luego.

López Obrador también confirmó que el gobierno argentino no solicitó una reunión bilateral. "Pero no hay ningún problema. Él puede venir. Cuando [Milei] ha pasado a Estados Unidos, solicita permiso para usar el espacio aéreo y nunca se le ha negado, a nadie. A nosotros sí", marcó.

El viaje de Milei a México fue confirmado ayer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. "El Presidente tiene una reunión con empresarios el 23 [de agosto]", dijo, y respondió luego sobre la ausencia de una reunión bilateral: "Cada presidente elige con quién se reúne".

### Milei resigna protagonismo en la pelea con Maduro

La necesidad de abandonar la embajada y el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo terminaron de romper relaciones

Jaime Rosemberg LA NACION

Sin luz eléctrica desde hace casi dos semanas, y con un grupo electrógeno trabajando a full para mitigar el calor caraqueño, los seis opositores a Nicolás Maduro asilados en la sede de la residencia diplomática argentina en la capital de Venezuela se mantienen conectados con el exterior gracias a su conexión de Starlink.

El dueño de la empresa de comunicación satelital, Elon Musk, se muestra tan cerca de Javier Milei como en las antípodas del cuestionado presidente venezolano, quien los considera a ambos sus enemigos declarados.

Gracias a la tutela de Brasil, que merceda un acuerdo con Venezuela tomó el control administrativo de los intereses argentinos (y peruanos) en ese país, los seis dirigentes leales a María Corina Machado se encuentran por el momento "a salvo", según un alto funcionario de la Cancillería.

Mientras Maduro sigue sin mostrar las actas de la elección del 28 de julio, las posibilidades de que los asilados reciban el salvoconducto para viajar a Buenos Aires son casi nulas, evalúan en el Palacio San Martín.

"El gobierno venezolano nos dijo que iban a dar los salvoconductos, incluso puso un día y una hora concretos para pasar por la embajada. Por razones internas que desconocemos, esos salvoconductos nunca se expidieron", afirmó el subsecretario de Asuntos para América Latina de la Cancillería, Mariano Vergara, el miércoles pasado.

De los seis asilados-que mantienen contacto con el ya exencargado de negocios argentino en Caracas Andrés Mangiarotti-, el único que se mantiene activo en las redes sociales es su informal vocero y refe-

rente en política internacional de Machado Pedro Urruchurtu.

Sus últimos posteos se refirieron tanto a las gestiones diplomáticas de Brasil—sobre todo a través de su canciller, Mauro Vieira—como referencias a la "desaparición forzada" de miles de opositores detenidos por el régimen chavista desde que terminó el cuestionado proceso electoral.

En este contexto, el vínculo bilateral entre la Argentina y Venezuela, casi inexistente, terminó de romperse días atrás.

El reconocimiento formal del opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones, que la Cancillería, luego de idas yvenidas, efectivizó el miércoles pasado por orden de Milei, siguió los pasos de Estados Unidos y dejó al país sin contacto oficial con Caracas.

"La Argentina se equivocó, siguió a Estados Unidos, que cometió el mismo error que cuando reconoció a (Juan) Guaidó como presidente en las elecciones anteriores", reflexionaron desde la diplomacia de un país del G-7 en crítica a la decisión del gobierno de Milei, que intentó, hasta ahora sin éxito, encabezar al grupo de 17 países que denunciaron fraude en el conteo electoral.

En ese sentido, la posibilidad de una cumbre en Buenos Aires de los presidentes de esos países, alentada sobre todo desde la Casa Rosada, se fue evaporando con el correr de los días.

"Primero podría haber sido en Buenos Aires, después se ofreció Panamá, podría ser en República Dominicana", contestaron cerca de la canciller Diana Mondino.

Fue el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien propuso primero a su país como sede, quien sugirió que la asunción de Luis Abinader en un nuevo mandato como presidente de la República Domi-

nicana, el viernes 16, podría ser la excusa para un encuentro de esos países. "Algo habría que hacer, pero depende de la convocatoria. Si van pocos presidentes, eso le va a servir a Maduro, va a decir que son los mismos de siempre", se sinceraron desde la diplomacia nacional.

Las posturas de esos países no son, por cierto, idénticas. Chile, a través de su presidente, el socialdemócrata Gabriel Boric, tampoco reconoció el triunfo de Maduro y lo criticó con dureza, pero evitó dar como ganador a González Urrutia y recibió a Lula da Silva. No tuvo lugar en su agenda, un día después, para un encuentro con Milei. "No se puede esperar mucho más, hay que actuar lo antes posible", aseguran cerca de Mondino, aunque el bloque de países enfrentados con Maduro parece tener distintos tiempos e intereses, sin chance por el momento para la foto conjunta. •

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DÓLAR     |           |                    |          |                          |                                        |
|-----------|-----------|--------------------|----------|--------------------------|----------------------------------------|
| Minorista | \$981,39  | ▲ (ANT:\$981,38)   | Euro     | \$1032,48                | ▲(ANT: \$1027,15)                      |
| CCL       | S1266,98  | ▼ (ANT: \$1281,35) | Real     | \$172,14                 | ▲(ANT: \$170,57)                       |
| Mayorista | \$940,00  | ▲ (ANT:\$939,50)   | Reservas | The second second second | ▲ (ANT: 27.473)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  | \$1360,00 | ▲(ANT: \$1355,00)  |          |                          |                                        |

\$1533,60 A(ANT: \$1532,80)

Turista

# Se perdieron US\$1550 millones por la baja de los precios de la soja y el maíz

EFECTO. Según analistas, es por la caída de las cotizaciones internacionales en los últimos tres meses tomando 42 millones de toneladas de ambos granos pendientes de venta



### Mariana Reinke

LA NACION

En solo tres meses, por la baja de los precios, la Argentina ya perdió divisas por unos US\$1550 millones en exportaciones del complejo soja y maíz, si se comparara contra los valores de mayo pasado y considerando la mercadería que resta comercializar. Se trata de una situación que puede afectar los planes del Gobierno, que busca sumar dólares a las reservas vía la liquidación de los agroexportadores.

Según datos de expertos del sector, los productores tienen aún por vender en sus silos o entregados, pero sin fijar precios, unos 42 millones de toneladas de granos aproximadamente. De ese número, unos 28 millones de toneladas son de soja y unos 14 millones de toneladas corresponden a maíz.

Para llegar a esa cifra de supuesta pérdida, vale recordar que el 10 de mayo pasado el precio FOB de exportación de la soja era de US\$445 por tonelada y el 10 del actual se ubicó en US\$402, es decir, se perdieron US\$43, un 9,66%. En el caso del maíz, el valor era de US\$206 y ahora de US\$181, unos US\$25 menos por tonelada o un 12%.

El cálculo lo realizó Gustavo López, de la consultora Agritrend, que analizó el comportamiento de

ambos productos en el lapso de los informes realizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) desde mayo pasado.

¿Qué pasó para que haya esa variación? Básicamente, a nivel mundial, la soja, que el año pasado tuvo una producción de 395 millones de toneladas, saltó a 428 millones de toneladas, 33 millones de toneladas más. En tanto que el maíz se mantuvo prácticamente estable, en alrededor de 1220 millones de toneladas, pero con posibilidades que siga aumentando porque las condiciones en Estados Unidos son realmente muy buenas. Ayer, para Estados Unidos, el USDA elevó en su informe mensual de 120,70 a 124,90 millones de toneladas el cálculo sobre la producción de soja, un volumen récord. Para el maiz, en tanto, para ese país aumentó de 383,56 a 384,74 millones de toneladas su estimación de producción, tonelaje que no obstante no será récord.

En tren de pérdidas, si, además de lo ya calculado de menor ingreso de divisas por lo que resta comercializar, se considera que al 10 de mayo faltaban 38 millones de toneladas de soja para vender y al 10 del actual sumaban 28 millones de toneladas, es decir se comercializaron 10 millones de toneladas y se multiplica ese número por los 43 dólares menos

del FOB de exportación, son US\$430 millones de pérdida.

En cuanto al maiz, en mayo había para vender unos 22 millones de toneladas y ahora son 14 millones de toneladas lo que restan por vender: la diferencia es 8 millones que, a 25 dólares, dan US\$200 millones de pérdida. "En resumen, la sumatoria de soja y maíz para este

EE.UU. tendrá una cosecha récord de soja por 124,9 millones de toneladas

Hay un deterioro de los márgenes de la campaña 2024/25, dicen los expertos

periodo [considerando las toneladas vendidas] estaría cerca de los US\$630 millones que no bajó todo de repente, sino que fue decreciendo levemente. Hay que ver si sigue bajando, si rebota o no. Uno podría inferir que si perdiste cerca de US\$630 millones en la primera etapa y cerca de US\$1500 millones luego [con la mercadería que resta vender], el efecto precio de punta a punta estaría cerca de los US\$2000 millones de pérdida", explicó el analista de Agritrend.

En coincidencia, para Eugenio Irazuegui, analista de la firma Zeni, los valores internacionales de la soja han reforzado su tendencia declinante al punto de negociarse en mínimos de cuatro años.

"De hecho, los contratos más cercanos están operando en niveles de US\$350 por tonelada. Se está conformando la cosecha estadounidense y, en la medida que se desarrollan los cultivos, se aguarda un panorama cada vez más alentador en materia agronómica", afirmó. En este sentido, recordó que el complejo de la soja es más que relevante para las exportaciones argentinas, por la participación que presentan las ventas externas de los subproductos agroindustriales, como son la harina y el aceite. "Se evidencia una pérdida significativa para el productor, con márgenes más deteriorados a pocas semanas para el inicio de la siembra gruesa 24/25", agregó.

El punto es saber cuáles son los motivos y saber por qué pasó esto. Para López, en primer lugar, hay un crecimiento de la oferta enorme a nivel global: en soja existen casi 33 millones más entre ciclos y en maíz se está casi a la par, pero en un esquema de reservas finales en los dos cultivos realmente grandes.

"En maíz, sacando lo que es China, que guarda mucho cereal de un año a otro, hay casi 97 millones de toneladas que van a pasar al próximo ciclo (stocks remanentes). Y en el caso de soja, también sacando a China, van a pasar 88 millones de toneladas. Es mucha la existencia. El año pasado había 70 millones de toneladas. Ese es un punto", dijo López.

El otro eje es que el gran comprador de soja, China, este año, según los Estados Unidos, está previendo comprar cerca de 110 millones de toneladas. "Los chinos no solamente tienen un montón de stock, sino que además están con problemas macroeconómicos, de balanza de pagos, déficit fiscal, con lo cual están siendo muy cautos en un contexto de baja de precios y vienen con cierta demora en las compras y, básicamente están orientándose a ver qué pasa en Sudamérica, si se corroboran las cosechas y tienen más disponibilidad con precios más bajos", indicó el analista de Agritrend.

El otro aspecto que no hay que menospreciar son las elecciones en Estados Unidos: hay especulaciones entorno de qué haría Donald Trump en el vínculo comercial con China, que fue complicado en su anterior mandato. "Si se corta ese flujo, China va a tener que venir a Sudamérica, lo cual puede ser bueno porque puede mejorar las primas, pero de todas formas va a quedar soja americana sin colocar, que va a ir a otro lado, y eso en alguna medida puede ir deprimiendo los precios".

En Estados Unidos, las condiciones del cultivo para la soja y el maíz son muy buenas. "Están ajustando sus producciones para arriba porque los rendimientos van a ser muy buenos, así que está casi jugada la producción en el hemisferio norte, excepto que pase algo sobre el final. En el hemisferio sur, hay una enorme expectativa en Brasil, donde se pasa de 153 millones de toneladas el año pasado a cerca de 169 millones para este año, más del 10% de incremento (casi 16 millones más), yeso pesa muchísimo en el concierto mundial. Y en la Argentina, que pasaría de 49 a 51 millones de toneladas, es muy probable que el productor después de un año que hubo conflictos con la chicharrita trate de migrar hacia otro tipo de cultivo o maíces más tempranos y es probable que están todos descontando que puede haber una baja en el área maicera y más soja", continuó.

El gran interrogante en todo esto es el clima. Se salió del fenómeno de El Niño, hoy se está en una situación de neutralidad y hay coincidencia de que no va a haber una Niña fuerte como se pensó en un momento. Sin embargo, el tema ahora es saber si las lluvias van a ser homogéneas como para consolidar este nivel de precios. "Ese es el único componente que puede permitir que los precios se sostengan, reboten o puedan mejorar. En términos del maíz, la caída en los precios es más lenta porque todavía hay una inercia de exportación muy grande. En soja hay una estacionalidad bastante manifiesta porque se exportan aceites y subproductos, más que poroto, y es la industria la que hace la exportación mes tras mes", finalizó López. •

ECONOMÍA 19 LA NACION | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

# Guzmán pide que la eliminación de las restricciones no sea absoluta

CEPO. El exministro propone una salida, pero regulando el ingreso de capitales especulativos; advertencias al Gobierno

José Luis Brea

LA NACION

Más allá de las diferencias políticas o de formación académica, hay algo en lo que la gran mayoría de los economistas coincide hoy en la Argentina: una economía con cepo cambiario no va a lograr bajar la inflación en forma duradera ni permitirá volver a crecer en forma sostenible, por lo que es necesario salir de esa restricción lo más rápido posible. Claro que la forma de hacerlo divide las aguas.

El exministro de Economía Martín Guzmán, junto a los analistas que lo acompañan en el think tank Suramericana Visión, y el centro de investigación Fundar, se sumaron al debate con un documento en el que afirman que "es necesario ir hacia un esquema que no esté caracterizado ni por cepos cambiarios ni por una liberalización irrestricta, sino por una regulación que considere las características imperfectas de los mercados internacionales".

El informe "Ni cepo ni liberalización completa: hacia una regulación prudente de los flujos de capitales", propone un esquema de "válvulas" que permiten graduar los flujos de liquidezen el caso de eventos disruptivos en el mercado de cambios, pero que no afectan la actividad habitual en tiempos de estabilidad.

Con el régimen se buscan evitar "posiciones extremas" en cuanto a la apertura de la Argentina a los movimientos de capital y a su integración financiera internacional, ya sean experiencias como el cepo férreoal estilo del que impuso el kirchnerismo a partir de 2011, o como la apertura del período 2015-2017 del macrismo que desembocaría en la crisis de abril de 2018.

Fuentes que participaron en la elaboración del *paper* advirtieron sobre el riesgo de que el gobierno de Javier Milei esté pensando en salir del cepo en forma abrupta, lo cual entraña riesgos en cuanto a un salto en el tipo de cambio, con el consecuente impacto en la inflación, los salarios reales y la actividad económica. "La discusión de salida no puede quedar desenmarcada de la situación de la economía real. Cuando se salga del cepo se va a salir mal porque la economía está mal", opinaron.

Paradójicamente, la demora en abandonar las restricciones cambiarias hará que este proceso sea cada vez más complicado tanto desde el punto de vista económico como político, por la cercanía con las elecciones de medio término, el año próximo, por lo que recomendaron mostrar ya una hoja de ruta clara en ese sentido, algo que por ahora no se ve. "Salir pronto tiene un costo, pero ese costo es mucho mayor en el en las primarias de 2019, el gobiermedianoy largo plazo", advirtieron. Consideran que la dilación responde a que se utiliza como ancla para contener la inflación, una estrategia no sostenible en el tiempo.

El paper elaborado por Martín Guzmán, Fernando Morra, Ramiro Tosi, Guido Zacky Pablo de la Vega, plantea tres ejes de acción: una regulación prudencial y permanente de los flujos de capitales; la genera-

ción de condiciones macroeconómicas para el fortalecimiento de la moneda y del mercado de capitales doméstico y el fortalecimiento de las instituciones ocupadas del diseño, monitoreo, control y cumplimiento de las regulaciones.

#### Controles

Para prevenir crisis cambiarias, los economistas proponen:

- Aplicar encajes o impuestos que discriminan por el plazo del flujo de capitales (encajes desde 30% para menores a 30 días hasta 0% para mayores al año).
- · Mantener la obligatoriedad de liquidación de los ingresos por exportaciones, aunque con plazos y montos que no afecten la normal operatoria de negocios (de 90 a 180 días para operaciones que superen los US\$75 millones).
- Establecer requisitos de conformidad previa con un límite elevado (convergiendo a valores por encima de US\$3 millones mensuales, pero comenzando con valores más bajos), que permitan el acceso al mercado de cambios pero al mismo tiempo establezcan una protección ante situaciones de riesgo cambiario.
- Se debería evitar la acumulación de riesgos sistémicos con normas y reglas sobre el financiamiento público (incluso provincial y municipal) en moneda extranjera y legislación extranjera. Según los autores, este punto "es fundamental".

En lo referente a las condiciones macroeconómicas, el exministro se ha pronunciado públicamente, en anteriores oportunidades, en contra de una eventual dolarización de la economía y en favor de recuperar el valor del peso.

El tercer eje propuesto es fortalecer las instituciones ocupadas del diseño, monitoreo, control y cumplimiento de las regulaciones.

El equipo liderado por Guzmán considera que la única experiencia exitosa reciente en materia de regulación de capitales fue la salida de la crisis de 2001 y 2002. "Había encajes; si el capital ingresaba y quería salir de golpe o no lo podía hacer era caro hacerlo. Había limites a la compra de divisas y plazos para la liquidación de exportaciones. Era una suerte de sistema de válvulas. En la economía actual esotendría sentido. Tiene que haber regulaciones pero no tan duras como la del cepo; hoy el saber de la economía dice esto y hasta lo entendió el FMI", afirmaron.

Cerca del exministro aseguran que, durante su gestión al frente del Ministerio de Economía, el objetivo era ir saliendo progresivamente de las restricciones que, tras la crisis de 2018 y el triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner no de Macri volvió a instalar.

"Era el plan, pero vino la pandemia y con la emisión que exigió (para sostener la economía) no se pudo hacer. Hubo una discusión sobre qué esquemas adoptar. El gran problema fue no poder acumular reservas. Hoy sí se puede salir del cepo, pero hay que discutir si mantenés tu moneda o si la abandonás", cerraron. •

### ¿Salir o no del cepo? Esa no es la cuestión: hay que trazar un camino

#### OPINIÓN

Rodolfo Santangelo y Enrique Szewach

PARA LA NACION

🔪 alir o no salir. El cepo se está transformando en otragrieta delos argentinos donde el camino racional no pasa por los extremos, sino por una agenda profesional. De un lado, se piensa que hay que salir del cepo lo más rápidamente posible porque de otra manera no van a venir inversiones. Del otro, los riesgos de levantar el cepo llevan al inmovilismo de un mercado cambiario mucho más kirchnerista que austríaco.

El cepo en su versión K, entendido como la alternativa a no respetar los necesarios equilibrios macroecónomicos, ha sido un fracaso rotundo. El desequilibrio fiscal financiado con desequilibrio monetario atravesó el cepo y tuvimos inflación, pérdida de reservas y estancamiento recesivo. La liberación total del período 2016-2019 para que lluevan los capitales y el equilibrio se logre automáticamente transformó la lluvia permanente en una tormenta de verano, con capitales de corto plazo que vinieron y se fueron. Se em- portadores de vender las divisas pezó por el curso de posgrado y se terminó en el jardín de infantes de un nuevo control de cambios para frenar la salida de capitales.

Afortunadamente hay vida en soluciones no extremas. Para ello, una agenda superadora debe distinguir entre control de cambios ("popularmente el cepo"), la organización cambiaria que define reglas de juego y el nivel de (los) tipos de cambio.

Respecto del cepo, hay tres controles/regulaciones que la Argentina deberá mantener hasta que los equilibrios macroeconómicos estén asegurados por bastante tiempo. Independientemente del régimen final que se adopte, hace falta un período persistente y creíble de inflación baja, superávit fiscal consolidado, reservas recompuestas; que se estabilice la demanda de pesos, y que la baja del riesgo país permita administrar el problema no menor de la renovación de la deuda pública. Estos son los principales requisitos para ingresar a la universidad donde van los países graduados: mercado único de cambios, con controles solo macroprudenciales y tipo de cambio con algún grado de flexibilidad. Este esquema, al que convergieron los países vecinos que funcionan, debe ser la

última materia de la graduación. Mientras tanto, algún tipo de regulación (por precio y/o por cantidad) habrá que seguir manteniendo sobre dos cuentas del balance de pagos: la formación de activos externos (dolarización de portafolios) tanto de personas comode empresas y el turismo al exterior (tarjeta, pasajes, etcétera). Cualquier liberalización precoz que autorice a comprar dólares para atesorar y a viajar a un tipo de cambio único disparará casi seguro una demanda de divisas que el país no está en condiciones de financiar. Y la alternativa de "escasear los pesos" para limitar esa demanda podría hacer peligrar la recuperación de la actividad económica y la inversión privada.

Para instrumentar estas regulaciones, la política económica puede elegir entre cupos, impuestos, o, y esa es nuestra preferencia, un mercado segmentado donde libremente se puedan comprar divisas para atesorar y viajar, sin afectar



Caputo y Milei, ante una decisión necesaria

ARCHIVO/FABIÁN MARELLI

las reservas del Banco Central.

La otra regulación que pragmáticamente habrá que esperar para levantar es la obligación de los exal BCRA para que este las asigne transparentemente a las importaciones, acumulación de reservas, pagos de deuda, etcétera.

#### Ajustes necesarios

Lo que se necesita, por supuesto, es que tanto productos como insumos se negocien con el mismo tipo de cambio y sin distorsiones. Y es probable que sea necesario hacer más flexible el período en que las operaciones de exportación tengan que ser liquidadas.

Dicho esto, hay un conjunto de regulaciones del BCRA y la CNV que ya deberían estar en camino de eliminación. El esquema de pago de dividendos (al menos futuros) ya deberia estar liberado. Las regulaciones cruzadas que ligan operaciones en el MEP con acceso al mercado oficial deben ser eliminadas a la brevedad. Es auspicioso haber bajado a 60 días el plazo máximo de pago de importaciones, pero resulta imperativo establecer una agenda para liberalizar los pagos de importaciones aún más. Y como estos hay otros ítems en el vademécum regulatorio.

Respecto de la organización cambiaria que establece las reglas de juego, debemos ser claros. El actual régimen (que define que el 20% de las exportaciones se deriva al MEP para bajar la brecha) no va más solo funcionó en la emergencia, mientras los importadores no podían acceder al mercado de cambios en la misma magnitud que el total de importaciones del período. Cuando el mercado dio la vuelta de los 30/120 días, la demanda de los importadores volvió a la normalidad y el 80% de las exportaciones no alcanza para generar superávit comercial cambiario. Adicionalmente, sigue dando deficitaria la cuenta personas (tarjetas y pasajes) y se frenó el ingreso de capitales de empresas. Como era de esperar, el BCRA ya no acumula más reservas desde junio y esto no cambiará sustancialmente porque venga la primavera y se dé vuelta el déficit energético. Como además se paga deuda y hay poco financiamiento, las reservas van camino a caer inexorablemente.

Queda el tercer bloque: el valor del tipo de cambio. Seguimos creyendo que fue apresurado

"emperrarse" con la tablita cambiaria al 2% antes de que la macro estuviera ordenada. Pero ya pasó. No somos de los que creen que a \$940 (o mejor dicho, \$1040 para el exportador que vende al blend y \$1100 para el importador que paga impuesto PAIS) el tipo de cambio esté groseramente atrasado. Es muy superior a los \$550 equivalente a pesos constantes de la tablita de 1978/80, los \$620 de la convertibilidad y los \$690 equivalentes de 2011/2017. Pero hay que reconocer que los flojos precios de nuestras exportaciones y la depreciación del real están agravando el panorama.

### Pasos inexorables

Cuando la realidad obligue a salir del blend y se elimine el impuesto PAIS, el tipo de cambio oficial no podrá seguir en \$940 más el ajuste inercial. Será necesario un "saltito" compensador a \$1050/1100. Esta modificación no debería tener impacto en los precios de bienes comercializables. Sí lo tendrá en el precio de la electricidad y el gas, que se fijan por la Com. A 3500 y en los costos de la deuda dollar linked. Son pasos inexorables que algún día habrá que dar y que cuanto más se demore más costoso será.

Seguirá habiendo un tipo de cambio alternativo (MEP/CCL) que a \$1300/1400 está en un valor lógico/razonable para la actual macro argentina. No es un valor del dólar donde los uruguayos vienen a Buenos Aires a cenar por una noche (los \$2500 equivalentes de octubre pasado) ni tampoco es más barato ir a Miami que a Villa Gesell. No tiene sentido dilapidar reservas que no son del BCRA para intentar que el dólar baje a \$1100 para seguir alimentando la ilusión de que en ese momento se sale del cepo y se unifica.

En síntesis, el blanco/negro de salir del cepo o dejar todo como está no es el camino para seguir. Es necesaria una agenda cambiaria superadora que establezca reglas de juego para un período en que es necesario acumular reservas y defender la competitividad, hasta que se puedan bajar costos y ganar productividad genuinamente. Es un paso necesario, dentro de un programa integral que establezca las bases primero para la reactivación y luego para el crecimiento sostenido. •

Los autores son economistas

# Dichos de Kicillof complican a la Argentina en el juicio de YPF

caso. Al afirmar que los ejecutivos "eran funcionarios de Milei", el gobernador les dio letra a los abogados de Burford que intentan demostrar que la petrolera es un *alter ego* del país

Diego Cabot

LA NACION

Muchas de las medidas que tomó Axel Kicillof en su paso por el Ministerio de Economía tuvieron un enorme costo para el país. Pero ahora, no conforme con aquello, ya no los hechos sino los dichos podrían tener un impresionante impacto en las finanzas de la Argentina. No solo eso, podría llevar a la petrolera YPF a una situación límite.

¿Qué sucedió esta vez? Según un despacho de la agencia Bloomberg, los abogados del fondo Burford, que junto a Eton Park tienen una sentencia contra el país por US\$16.000 millones en un juzgado de Nueva York, usaron dichos del dirigente para intentar cobrar su fallo.

¿Qué dijo? Pues que los directivos de YPF eran "funcionarios" de Milei. Justamente este es el argumento que los letrados esperaban para embestir contra los activos de la petrolera, después de que la jueza Loretta Preska decidiera que el condenado era el Estado y no la empresa. Ahora, deberá resolver el pedido de los demandantes.

La historia del millonario juicio es un compendio de desprolijidades y desidia de los funcionarios argentinos, cuando en 2012 expropiaron 51 puntos porcentuales de las acciones que en ese momento eran propiedad de la española Repsol. Esta vez, no es la excepción.

"Los directivos de YPF son funcionarios de Milei", dijo el gobernador bonaerense el 31 de julio último, cuando embistió contra la Casa Rosada, despechado por la decisión de la compañía de radicar la planta de licuefacción en territorio rionegrino y no bonaerense.

Rápidos de reflejos, los abogados de Burford tomaron las declaraciones y se las llevaron a Preska. Sucede que desde el año pasado, cuando



La historia del millonario juicio El gobernador Axel Kicillof habló de más y complicó al país en la demanda contra YPF

ARCHIV

se conoció la condena, intentaron por todos los medios convencer a la letrada de que YPF es una suerte de *alter ego* del Estado argentino y que, en ese caso, se podría ejecutar la sentencia contra los activos de la firma.

La historia empezó en abril de 2012, cuando el trío que conformaban la presidenta Cristina Kirchner junto a su ministro de Planificación Federal, Julio De Vido (a su vez asistido por su secretario Roberto Baratta), y al viceministro de Economía, Kicillof, jugaban a ser dueños de la petrolera. Llegaron a la torre de Puerto Madero con un decreto de intervención por 30 días. Aún La historia del juicio es un compendio de desprolijidades

Preska ya rescató la voz del gobernador para condenar al país

recuerdan varios ejecutivos que no había manera de convencer a Kicillof de que no existía una caja fuerte con millones de dólares guardados que, quizás, el ministro imaginó en alguna trasnoche de militancia. "¿Dónde está la plata?", repetía mientras se embanderaban en la soberanía energética.

Entonces, cuando los funcionarios ingresaron a la petrolera, tenían apenas ese decreto de necesidady urgencia y nunca siguieron los
procedimientos societarios. Ahora
hay una condena por US\$16.000 millones para indemnizar a quienes
reclamaron por la soberbia y la prepotencia de aquellos funcionarios
kirchneristas. Entraron a lo guapo
a la torre de YPF en Puerto Madero;
ahora, hay que pagar.

El origen de la controversia es la forma en la que se estatizó el paqueteaccionario. Burford Capitale Eton Park fueron quienes compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF, y ganaron la demanda en primera instancia al argumentar que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones.

No es la primera vez que hay consecuencias por la verba desatada del gobernador. De hecho, sus palabras ya han sido motivo de instancias judiciales y la propia jueza norteamericana recuerda aquellos dichos altisonantes del ahora gobernador bonaerense. "Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa", dijo en el Senado en aquellos meses en que se desempeñaba como viceministro de Economía.

Y pese a que la palabra ha perdido su peso en el país, en Nueva York, ll años después, Preska rescató la voz arrogante para condenar a la Argentina, en la que podría ser la sentencia más grande de su historia. "Kicillof declaró descaradamente que sería 'estúpido' cumplir 'la ley de la propia YPF' o 'respetar' sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser 'estúpido' y cumplir los estatutos", indicó la magistrada en su sentencia.

La jueza de Nueva York convocó en mayo a una audiencia en la que declaró a YPF y al Banco Central (BCRA) como posibles alter ego de la República Argentina y ordenó al país proveer información de los últimos dos años para probar la relación de la petrolera y la entidad monetaria con el Estado. Previamente, los abogados del país habían apelado la sentencia, pero jamás depositaron el importe de la garantía mínima que solicitan los tribunales de Estados Unidos para evitar embargos. Por eso, mientras los jueces de alzada definen la apelación, los fondos intentan cobrarle al país.

La búsqueda de activos soberanos no es sencilla y de ahí que los demandantes intenten por todas las vías posibles demostrar que la petrolera es un alter ego del Estado. Andaban en busca de pruebas. Y Kicillof habló y, una vez más, sus dichos terminaron en el expediente. •

### Debaten sobre los impactos de una baja del impuesto PAIS

PROYECCIÓN. Analistas creen que puede afectar la recaudación y las reservas del Banco Central, pero también desacelerar la inflación

Melisa Reinhold LA NACION

En septiembre, el Gobierno dará el primer paso para la eliminación del impuesto PAIS. Con fecha de vencimiento en diciembre, el Ministerio de Economía reducirá el mes que viene la alícuota en diez puntos (de 17,5% a 7,5% para las importaciones), una decisión que afectará a la recaudación del Estado nacional y las reservas del Banco Central (BCRA), pero ayudaría a la desaceleración inflacionaria.

El impuesto PAIS es uno de los más nuevos que tiene la Argentina. Fue creado en diciembre de 2019 por Alberto Fernándezy aprobado por el Congreso, pero confecha devigencia hasta diciembre de 2024. Sin embargo, al estar presente en las operaciones de compra de dólares (alícuota del 30%) e importaciones (del 17,5%), en los últimos cinco años se volvió uno de los que más recaudan.

En julio, ingresaron \$698.351 millones a la AFIP correspondientes a este tributo, un aumento interanual del 193,58% en términos reales. En la actualidad, es el quinto impuesto de mayor relevancia,

dado que es el responsable del 6,3% de la recaudación nacional, de acuerdo con Nadin Argañaraz, director del laraf.

Según Fernando Marull, economista de FMyA, fue "clave" para que el Gobierno alcanzara el superávit primario acumulado a julio del 1,1% del PBI. Según sus estimaciones, el impuesto PAIS recaudó 0,7% del PBI, principalmente por importaciones, ya que el dólar ahorro hoy tiene un alcance acotado. Con el recorte de la alícuota del 17,5% a 7,5% en septiembre, tal como adelantó el Gobierno en reiteradas ocasiones, se resignarían US\$400 millones (equivalentes al 0,4% del PBI).

"Esto se compensaría con la Ley Bases, que da una mejora de recaudación similar por blanqueo, Bienes Personales, la moratoria fiscal y la restitución de la cuarta categoría de Ganancias. En el supuesto caso de que la baja del PAIS fuese acompañada con una devaluación del 10% del tipo de cambio mayorista, no habría impacto, porque mejora la base imponible en pesos equivalente a la baja de tasas", agregó Marull.

La Oficina de Presupuesto del

Congreso estimó que la restitución de Ganancias aportará el equivalente al 0,43% del PBI, a distribuirse entre Nación y provincias. Si bien se trata de un ingreso "relevante", para Martín Kalos, director de Epyca Consultores, no llegaría a compensar.

A su vez, el blanqueo de capitales tendría una incidencia muy baja en la recaudación (la iniciativa que lanzó Mauricio Macri, la más exitosa hasta el momento, generó ingresos por menos del 0,2% del PBI), porque también ofrece multas más generosas que las ediciones anteriores.

"El punto de eliminar el impuesto PAIS recién en septiembre, demorado con respecto a los primeros anuncios de que iba a ser cuando se aprobara la Ley Bases, tiene que ver con una apuesta del Gobierno, que esperaba que en este momento hubiera una recuperación de la economía que permitiera recaudar más por otros impuestos. Estamos lejos aún de eso, porque lo que se ve es un crecimiento en los tres sectores vinculados a exportaciones: minero, hidrocarburifero y agroalimentario. Pero el resto de los sectores siguen amesetados, en niveles deprimidos, lo que impedirá que haya

una recuperación de la recaudación que compense la reducción de la alícuota de PAIS", sumó Kalos.

Los recursos tributarios registraron en julio una caída del 8% interanual real, con excepción de derechos de exportación (impacto de la sequía del año pasado y un tipo de cambio menor), impuesto PAIS (se amplió el universo) y el impuesto a los combustibles (el cual dejó de estar congelado). Si se quita de la ecuación el impacto positivo de PAIS, el mes pasado la caída de los ingresos se hubiese profundizado al 12%, según Invertir en Bolsa.

Noobstante, másallá del golpe fiscal, la reducción de la alícuota del PAIS también traería aparejado un doble efecto en inflación y reservas. Los importadores, que actualmente acceden a un dólar oficial mayorista a \$1100 (\$939 másalicuota del 17,5%), pasarían a pagar unos \$1010 actuales (\$939 más alícuota del 7,5%) en caso de que el BCRA no aprovechase para devaluar un 10%.

"La baja de PAIS (sin devaluación) es deflacionaria al momento de importar. Por lo que las importaciones que pagan en efectivo tendrán un impacto deflacionario

al instante del 10%, y en las que se pagan a plazo (90 días) puede tardar un poco en verse este efecto. Siendo las importaciones el 7% de los productos mayoristas, esta baja de PAIS representa una reducción de 0,7 puntos porcentuales en la inflación mayorista. Si, en cambio, hay devaluación del 10%, no habrá baja de precios", argumentó Marull.

Además, en caso de que no hubiera una devaluación, el dólar oficial quedaría a niveles bajos, lo que generaría más incentivos a importar. Según el economista de FMyA, esto podría llegar a costar US\$1000 millones por más demanda, que se podría llegar a compensar con menores pagos de energía y la entrada de dólares del blanqueo, más préstamos de organismos internacionales.

"Siestonoalcanza, nodescartamos que reduzcan el 20% de dólar blend (exportador) a 10% o 0% [actualmente el esquema permite liquidar el 20% al contado con liquidación y 80% al oficial]. En cambio, si la baja de PAIS es con devaluación compensadora, no hay grandes impactos en importaciones, pero sí pueden subir exportaciones (asumiendo que se mantiene el blend de 20%)", cerró. •

# Moneda propia: ¿el peso vuelve a ser demandado y ya no es "excremento"?

**EL ESCENARIO** 

Francisco Jueguen LA NACION

ladimir Werning, vicepresidente del Banco Central (BCRA), se paró el viernes pasado frente a un auditorio de expertos en Cartagena, Colombia. Aseguró -con números frescosque los argentinos comenzaron a querer de nuevo al peso. Es la misma moneda a la que Javier Milei había llamado "excremento" al cierre del cuarto kirchnerismo y cuando

la dolarización era su objetivo.

Solo unos meses después, explicó Werning, el Gobierno liquidó la posibilidad de una inminente hiperinflación servida en bandeja por la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y creó las condiciones para la "remonetización" de una economía bimonetaria en la que el crédito (en pesos y en dólares) comienza a servolcado por los bancos a financiar no ya el eternizado rojo en las cuentas del Estado sino a las empresas privadas.

Todo, contó, está enmarcado en pequeños atisbos de recuperación económica en algunos sectores y del salario en otros (el privado registrado acumuló a junio casi una suba de 10%, pero sigue por debajo del nivel previo a la devaluación). En el Gobierno saben que falta. Pero Werning dio cuenta de que gozan de un apoyo político que aún no fue consumido por el ajuste. Se sostiene, además, gracias a las ayudas que escándalos como el de Alberto Fernándezy Fabiola Yañez brindan dejando una clara sensación: Milei no tiene a nadie enfrente, solo a la "casta". El rebote es una visión que comienza a aparecer en los datos oficiales y también en la disgregada oposición lo reconocen. Allí, no obstante, aclaran que no será en forma de "V", sino "oscilante" y "heterogénea". Basta ver los números de Facimex o de Alphacast sobre julio.

¿El cepo? No hay apuro. Hasta que los stocks de pesos acumulados durante cuatro años de restricciones y gasto desbordado no se equilibren con los de reservas internacionales fuertemente diezmadas (pero en recuperación) no se abrirán del todo las canillas. Un efecto "puerta doce", contó, afectaría artificialmente el actual tipo de cambio y golpearía nuevamente a los salarios de los trabajadores. Por ahora, será retirado de manera ordenada, lentamente y en capas.

¿El bajón en las reservas de los últimos dos meses? Estaba previsto, incluso, negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde enero pasado. Para el BCRA, no existe "un desvio". De hecho, el repo (repurchase agreement) que se negocia es solo un paso intermedio, aclaran, hacia la vuelta a los



Javier Milei, Santiago Bausili y Vladimir Werning

ARCHIVO

mercados voluntarios. "Si los bancos nos creen; los mercados nos van a creer", se piensa en el equipo económico. Ese paso será clave para no tener que seguir utilizando reservas para pagar deuda o sobreajustar en el frente fiscal, lo que dificulta la recuperación. El giro de 180°, explicó Werning, ya se dio. El Gobierno muestra meses de superávit financiero, un dólar estable y así construye poco a poco un track record de un intangible perdido hace mucho tiempo: la confianza.

Werning comenzó su presentación contando cómo los rojos recurrentes en las cuentas públicas fueron minando, en diferentes grados, los objetivos del BCRA. Marcó cuatro fases de gravedad. En las primeras, la entidad comienza a perder sus instrumentos, luego entrega el balance del BCRA (oculta la falta de dólares y los problemas fiscales del Tesoro allí). En la última, el banco es el prestamista de última instancia: se comen los dólares, se empapela con letras intransferibles, y entrega pesos de manera directa o indirecta al ministro de Economía. "El BCRA no tenía credibilidad y se había quedado sin recursos ante la insaciabilidad del fisco. Se había tomado el balance del BCRA a tal punto que se había comprometido el futuro", explicó Werning sobre cómo recibió la entidad mo-

Alberto Fernández y Cristina Kirchner dejaron un rojo primario de 14,5 puntos del PBI, según la presentación de Werning. Se financiaron con 19 puntos del producto de emisión acumulada y ventas de reservas

netaria su jefe, Santiago Bausili.

por 3,3 puntos. La desconfianza y la inflación galopante llevaron a los argentinos adeshacerse del peso. Milei lo llamó entonces "excremento". "El descenso a la fase terminal de la dominancia fiscal genera un colapso en la demanda de dinero", explicó Werning en un gráfico. Se llegó "al borde del precipicio hiperinflacionario", dramatizó. Todo mientras las reservas se desplo-

maban y los pasivos remunerados

(más allá de las Leliq, los puts su-

maban \$25.000 millones y a eso se

agregaban los bids) aumentaban

desproporcionadamente gracias

a una tasa que iba por las nubes. El equipo económico, apenas asumió, decidió dar un giro "drástico". Superávit fiscal desde el arranque en la fase uno. A mediados de año, explicó Werning y mostró las curvas, la masa salarial (salario por empleo) comenzó a pegar la vuelta y fue entonces cuando el Gobierno entró en fase dos: emisión cero.

Mientras, ayudada por la recesión y un dólar moviéndose al 2%, la inflación se acomodó. En un gráfico que presentó el vice del BCRA,

enjulio-eldato sale hoy-, se estima un 3,7% (3,2% en la núcleo).

En el tercer y cuarto trimestre se espera una remonetización gracias al superávit (el Estado no absorbe deuda) y a la escasez de pesos. El crédito comienza a crecer -los últimos tres meses-con un apalancamiento muy bajo de las empresas privadas. El blanqueo, que acaba de ser aprobado, ayudará, estimó. El superávit energético también.

Las ansiedades por el cepo se disparan. "Respecto del tipo de cambio real, el Gobierno trata de convencerse y convencer al resto del mundo (acá y en el exterior) de que el dólar oficial está bien, y que la brecha cambiaria, debe bajarvía baja del CCL. Ambas cuestiones se presentan dudosas", escribió el exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que criticó la venta de dólares para bajar la brecha y que alertó sobre una posible unificación cambiaria con la percepción de un tipo de cambio atrasado.

"Todavía no se perciben avances significativos para bajar estos riesgos", dijo Rubinstein sobre la posibilidad de sacar el cepo y evitar una devaluación brusca y aseguró que el único objetivo del Gobierno, bajar la inflación, no alcanza.

"La inflación puede bajar (y debiera hacerlo, como se logró con el Plan Austral, la convertibilidad. y en la posconvertibilidad). Pero pensar que ello "completa" las condiciones para levantar el cepo... Asimismo, el supuesto de que bajando la inflación bajará (y mucho) la brecha no luce ni claro ni realista", agregó el exministro.

"Siempre va a haber riesgos", consienten en el Ministerio de Economía, donde, de hecho, están "ocupados" siguiendo de cerca el clima financiero global y el precio de la soja. Allí una máxima se escucha en los pasillos: "El tipo de cambio te lo va a dar la macro". La apuesta es que la baja de la inflación juegue en las expectativas, liquide la sensación de que puede haber un nuevo salto brusco y achique la brecha del financiero al oficial. "El objetivo número uno es bajar la inflación", confirman cerca del ministro de Economía, Luis Caputo. "Todo el tiempo está en el candelero la necesidad de salir del cepo. Pero ¿a qué costo?", se preguntan en sintonía con el efecto "puerta 12" explicado por el BCRA. "El tipo de cambio es un resultado; no un objetivo. Que se aprecie es normal. En la convertibilidad era de \$580, la mitad de lo que es hoy".

Werningcerrósubrayandoensus slides dos puntos firmados en el Pacto de Mayo y que para Milei, Caputo y el BCRA son centrales: seguirá un compromiso no negociable con el equilibrio fiscal y se seguirá reduciendo el gasto del gobierno central hasta que sea del 25% del PBI. •

### Una familia necesita casi \$1,5 millones para no ser pobre

ESTIMACIÓN. Es lo que requirió en junio en la ciudad de Buenos Aires

Los datos del ente estadístico de la ciudad de Buenos Aires muestran una aceleración de la inflación mensual desde abril. Según estas mediciones, el alza del costo de vida en julio fue del 5,1%, 0,3 puntos porcentuales superior al de junio (había sido 4,8%), que a su vez había marcado una aceleración con respecto al dato de mayo (fue 4,4%). Esa dinámica impacta en el bolsillo de los hogares que viven en la ciudad de Buenos Aires: de acuerdo con estimaciones oficiales, el mes pasado, una familia necesitó \$1.450.239 para ser considerada formalmente "clase media".

El monto actualizado se difundió ayer, a partir de las recientes mediciones de precios en la ciudad, y es el correspondiente a un grupo familiar de cuatro integrantes -dos mayores económicamente activos y dos menores-, v refleia un aumento del 4.3% con respecto de los valores del mes anterior. En términos absolutos, son \$59.318 más que el ingreso mínimo requerido en junio para integrar ese estrato.

Las cifras se desprenden de la última actualización mensual del informe "Líneas de pobreza y canastas de consumo para la ciudad de Buenos Aires", elaborado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), y contempla los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, el conjunto de gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como la indumentaria.

El informe, no obstante, realiza sus estimaciones para familias que son propietarias de su vivienda. Es decir, no contempla en sus cifras el costo del alquiler de una propiedad, un gasto en el que incurre alrededor de un tercio de los hogares que viven en la ciudad.

Si se toman en consideración las estadísticas que surgen del Zonaprop Indec, elaborado a partir de los números de los avisos publicados en ese sitio de avisos online, el valor promedio mensual de un departamento de tres ambientes en Capital en julio subió a \$628.168. De esta manera. el ingreso mínimo para ser considerado de clase media para una familia que alquila se elevó aproximadamente a \$2.078.408 el mes pasado. Es el primer mes en que la cifra supera los \$2 millones.

# clasificados Legales

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888

CIRCULACIÓN NACIONAL

COMUNIDAD DE negocios sábados con tu diario

**000** Más conectados que nunca.

EX-2020-20495836-GCABA-DGDYPC. Artículo 1º - Sancionar a CAJA DE SEGUROS S.A., CUIT 30-66320562-1, con multa de DOS UNIDADES (2) de Canasta Básica Total (CBT) Tipo Hogar 3 publicada por el INDEC (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-43), al valor vigente a la fecha del efectivo pago, por haber incurrido en infracción al artículo 4 de la Ley 24.240. Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

### **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### UN PROBLEMA, DOS PUNTOS DE VISTA

Especialistas en alfabetización y pedagogía coinciden en la necesidad de mejorar el aprendizaje



"Cuando los chicos no aprenden en pocos meses, las correspondencias sonido-letra van retrasando el aprendizaje. No pueden aprender a leer y escribir"

Ana María Borzone ESPECIALISTA EN ALFABETIZACIÓN



"Construir un lector hábil y competente y un escritor hábil y competente lleva como mínimo diez años para un nivel básico"

#### Irene Kitt

PEDAGOGA Y ESPECIALISTA EN POLÍTICAS EDUCATIVAS

1962 se publicó el libro La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura, de Berta Perelstein de Braslavsky, un ensayo sobre la pugna de los modelos pedagógicos. Si los chicos aprendían a leer y a escribir por aprender las letras y los sonidos, o si primero debían entender los significados de las palabras para que ese sentido inspirara la lectura. Sin embargo, ese debate, que aquel texto pretendía zanjar, lejos está de acallarse. Es más, a la luz del Plan Federal de Alfabetización que impulsa el gobierno de Javier Milei, al que adhirieron los ministros de Educación de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, el debate sobre los métodos de enseñanza vuelve al centro de la escena. Tal como lo expresó el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en una entrevista con la Nacion, las jurísdicciones tendrán libertad para aplicar a partir del año próximo el método que elijan.

Algunos especialistas criticaron que el gobierno nacional, que se pronunció a favor de los métodos estructurados, no haya impuesto su criterio en el plan federal. Torrendell replicó que se respetará la visión de cada provincia, pero enfatizó que la alfabetización debe ocurrir a los 6 años. "Eso es categórico", apuntó. A la vez, apuntó que el progresismo argentino cuestiona el método estructurado y la conciencia fonológica, juzgándolos como "de derecha", cuando este fue un método diseñado por un pedagogo soviético y hasta se aplica exitosamente en Cuba.

¿Cuáles son los métodos de alfabetización que se usan actualmente? ¿Sobre qué criterios se sustentan? ¿Cómo funcionan en la práctica? "Mientras la propuesta nacional se enfoca en el nivel inicial y primario, cinco jurisdicciones concentran sus estrategias en el primario; otras cuatro, en inicial y primario, y quince, en los tres niveles obligatorios (inicial, primario y secundario). Además, once jurisdicciones definieron involucrar a actores no gubernamentales como aliados en la implementación de sus planes", señala el "Primer informe de monitoreo: Campaña Nacional por la Alfabetización", elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, sobre la base de los planes que presentaron las provincias. Claramente, la elección del método que aplicará cada una tiene relación con la orientación política del gobierno provincial.

Básicamente, hay dos grandes corrientes. Una apoya el método estructurado y que utiliza la conciencia fonológica (la enseñanza de la correspondencia entre los fonemas y los grafemas) y otra defiende la enseñanza holística del lenguaje, o método constructivista, global o psicogénesis, que presupone que al involucrarse en el sentido del lenguaje el chico va construyendo lógicas propias que le permiten descubrir por sí mismo cómo se escriben y leen las palabras. Mientras el primero pone énfasis en enseñar instrumentalmente "el trencito de letras", que todas juntas componen una palabra, el segundo prioriza la comprensión del sentido de esa palabra, que dará como consecuencia el desarrollo de la escritura.

En el país, los sectores progresistas

históricamente impulsan el método constructivista. Es el modelo que se aplicó desde fines de la década del 80 en adelante, y cuya enseñanza se consolidó en la década del 90, al que los sectores liberales atribuyen la culpa de la tragedia educativa argentina: que los chicos egresen sin comprender cuestiones básicas.

En cambio, los sectores conservadores y liberales promueven una vuelta a los métodos estructurados, no como se aplicaban hace 50 años, conocido como método fónico, sino más asociado al modelo de la conciencia fonológica. Sostienen que a leer y a escribir se tiene que enseñar con un método sistemático, ordenado, y que en pocos meses debe lograrse.

Entre una y otra posición también hay especialistas que proponen avanzar con un modelo intermedio, que incluye la perspectiva del alumnoen la construcción de saberes, rescata que para aprender a escribir hay que enseñar metodológicamente las letras, los fonemas y los grafemas, y utiliza conceptos de la neurociencia para entender cómo aprenden los chicos. Varias provincias optaron por este modelo intermedio, más allá de la orientación política.

"En los métodos estructurados se enseñan en forma sistemática las correspondencias sonido-letra, mientras que en el método psicogenético, no. Cuando los chicos no aprenden en pocos meses, las correspondencias sonido-letra van retrasando el aprendizaje. Por lo tanto, no pueden aprender a leer y escribir", describe Ana María Borzone, la especialista en alfabetización que lidera el proyecto Queremos Aprender, con resultados exitosos en varias provincias.

"La psicogénesis y el método balanceado no enseñan en forma sistemática estrategias de comprensión y de producción de textos escritos. Tampoco enseñan oralidad, es decir, a comprender y a producir textos orales. ¿Por qué? Se basan en la idea de que todos los seres humanos tenemos predisposiciones innatas para adquirir el lenguaje y que se debe aprender primero el sentido general para después focalizar en las palabras. Es cierto que todos los seres humanos adquirimos lenguaje, pero los géneros discursivos, aprender a relatar, a explicar, a exponer, a argumentar, no. Son lenguajes que tienen que ser enseñados en forma sistemática", apunta Borzone.

"Este método viene acompañado de un discurso pseudoprogresista, de que al niño no había que exigirle ni presionarlo, no había que corregirlo, que iba a descubrir por sí mismo el principio alfabético y entonces iba a aprender. En estos últimos 30 años se impuso el método psicogenético. Los resultados están a la vista. No aprendió. Es muy grave haber usado esa metodología, porque ya se había investigado en el mundo que genera lo que hoy tenemos: un retraso en el aprendizaje. Cuando los chicos no aprenden a leer y escribir en primer grado, empiezan a arrastrar ese fracaso a lo largo de toda la trayectoria escolar. Ese método es una de las causas de la tragedia educativa argentina", afirma.

"Primero los chicos tienen que aprender a relatar oralmente y luego, a leer palabras, a escribir palabras, van a poder escribir textos. Tienen que aprender oralmente, a A la luz del Plan Federal de Alfabetización que impulsa el Gobierno a partir del año próximo, al que adhirieron las 24 jurisdicciones, el debate vuelve al centro de la escena

# Conservador o progresista. Modelos en pugna para aprender a leer y escribir

Texto Evangelina Himitian



Dos modelos pedagógicos en pugna para enseñar a leer y escribir

DIEGO SPIVACOW/AFV

través de estrategias como la lectura dialógica (aquella en la que se lee haciendo explícitos conceptos implícitos, haciendo participar a los chicos), estrategias de comprensión, de tal manera que cuando puedan leer en forma autónoma palabras, podrán leer y comprender textos. Todo este proceso se puede dar en primer grado. A fin de primer grado, con esta metodología de enseñanza explícita, sistemática y progresiva, los chicos pueden leer, comprender y escribir textos breves", dice Borzone, cuyos métodos se aplican en Mendoza, Chubut y San Juan.

"En las capacitaciones docentes les mostramos los resultados y quedan sorprendidos. Y entusiasmados cuandopruebanyvencómoloschicos aprenden. Los docentes están muy frustrados porque no les han dado herramientas para enseñar", agrega.

La psicogénesis es un enfoque local del método global, que surgió con la publicación de Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, libro de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, en 1979. Al abrazar este modelo, a fines de los 80, el proceso de alfabetización en los alumnos es de inmersión: la maestra crea las condiciones y da lugar a que los chicos construyan su lectoescritura de manera más integral a partir de la interacción con el medio y las ex-

periencias culturales. No son pocos los especialistas que sostienen que haber abandonado los modelos estructurados y sistemáticos, lejos de brindar oportunidades para todos, agrandó la brecha educativa, ya que el capital cultural, el manejo del vocabulario y el manejo de un código lingüístico con los que los chicos llegan al colegio también significaron que el factor cuna resultara determinante ante la posibilidad de aprender con este método.

### "Un lector hábil"

"Hay tres patas en la alfabetización inicial. Una tiene que ver con poderentenderydominarcómoesta combinación de marcas, de grafías que no tienen ningún sentido en sí mismas, ordenadas de determinada manera van formando palabras, ese trencito de letras, que es la primera unidad que tiene sentido. Primero aparecen las palabras; después, las oraciones, los parratos, los textos, etcétera. Saber que poniendo de determinada manera las letras voy a poder reproducir cualquier palabra que quiera decir significa dominar el principio de composición alfabética de las palabras. Los niños tienen que recibir instrucción explícita para esto, ordenada y precisa", explica Irene Kit, pedagoga y especialista en políticas educativas.

"La otra pata tiene que ver con reconocer las tipologías y las estructuras de los textos. Y la tercera es entrar en contacto con la producción cultural letrada de su país, del mundo histórico", detalla Kit. "Construir un lector hábil y competente y un escritor hábil y competente lleva como mínimo diez años para un nivel básico. Que los chicos conozcan las letras es una primerísima, necesaria pero primerísima, parte de la alfabetización", añade.

"En la Argentinay en varios países de la región, por distintos motivos, más que la pelea entre los métodos, lo que hay es una colcha de retazos, que es la ausencia práctica de todo método en el aula, donde hoy bajo una poesía de internet, mañana les digo a los chicos que hagan letras, pasado pintamos carteles. Es como un videoclip fragmentado de actividades puestas una detrás de la otra, pero que no configuran un método. Y no sirven", dispara Kit.

Tanto uno como otro método tienen sus riesgos, apunta: "Plantear que todos los estudiantes deben aprender en primer grado puede significar que el chico o la familia piensen que, si no lo logran, hay algo fallado, que 'la cabeza no le da', que están en inferioridad de condiciones. Y que para ese chico la palabra escrita quede asociada a un aprendiLA NACION | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

zaje doloroso", plantea Kit. Por otro lado, señala: "Que haya una unidad pedagógica entre primero y segundo grado no significa que no puedo aplicar un plan sistemático y riguroso. No es postergar la alfabetización hasta que ocurra sola".

"Estas dos posiciones (conciencia fonológica versus psicogénesis) que han seguido vigentes tienen que ver con el peso que se le da a la comprensión lectora. ¿Primero partimos de la comprensión y después enseñamos las letra? ¿O es al revés?", describe Marta Zamero, especialista en alfabetización que reside en Entre Ríos.

"Dentro de ese debate, hay fundamentalismos que hoy son inaceptables. Hoy se sabe que el cerebro ha logrado configurar la lengua escrita en lugares muy precisos, pero no está configurada genéticamente como el habla. No todo queda librado a una construcción cultural. Hay algo que tiene que tener cierta dirección para que el cerebro haga ciertos registros", explica.

"Yo hablo desde un enfoque equilibrado. Hay un balance muy productivo entre los aportes del constructivismo y las teorías cognitivas de dominio específico del lenguaje. Si no se corrigen los errores, después tenés una dificultad enorme. La lengua escrita es una lengua ortográfica y eso ha estado desatendido", aclara, refiriéndose a la psicogénesis. Pero también la conciencia fonológica, advierte, puede ser limitada, porque deja por fuera o presupone que en todo el país todos los habitantes hablan o pronuncian igual.

"Enseñar a leer desde la correspondencia fonema grafema nos puede hacer caer en el error de creer que si no pronuncia 'bien' no va a aprender a leer y a escribir. Pero en nuestro país, en provincias como la mía, río se pronuncia 'yío'. ¿Cuál es el fonema? Esto, de tanta sencillez, presupone que todos creemos que hablamos como escribimos y no es así. No toda metodología es posible y aplicable. Hay metodologías que achican la cantidad de personas que van a poder aprender", expresa.

"Todos los chicos nacen con la capacidad de aprender", destaca Ana Casiva, especialista en alfabetización inicial, asesora de la Fundación Varkey. "La alfabetización requiere de muchos componentes, no solo la conciencia fonológica, también del vocabulario. Es esencial para poder escribir. Las palabras del léxico mental son los ladrillos con los que se construye el lenguaje. No es un proceso que se da de manera inmanente. Los bebés necesitan que, cuando ellos ven algo, alguien les enseñe cómo se llama y así desarrollan las redes cerebrales del lenguaje. Es un proceso social y cultural, está muy ligado a los contextos. Las palabras que manejamos cuando llegamos a primer grado son el conocimiento del mundo que tenemos hasta ese momento", detalla. Y suma que el desarrollo lingüístico va a impactar en el desarrollo cognitivo.

"También, la enseñanza debe promover en los chicos las habilidades de autorregulación. Es muy difícil aprender a leer y escribir porque la memoria de trabajo tiene que estar muy activa. Eso hay que estimularlo progresivamente. Hay que ayudarlos a organizarse, cómo ser eficientes, esto se trabaja con ejercicios específicos. Si no se toman en cuenta esos factores, para los chicos el copiar del pizarrón puede resultar agotador. Se sabe que la copia no genera un aprendizaje efectivo y el sistema educativo está lleno de copia. Copiar del pizarrón es un tiempo perdido: los frustra, los agota y no les aporta. Se consolidan movimientos de la mano que no son eficientes. Es una pena que los docentes pierdan ese tiempo tan valioso del aula, haciendo copiar a los chicos, cuando lo que más tenemos que guardar es la motivación y las ganas de aprender", concluye Casiva. •

# Se retrasa el juicio por la muerte de dos animales en el Ecoparque

CIUDAD. La jirafa Shaki y la rinoceronte Ruth fallecieron en 2018, con 10 días de diferencia; hay cuatro imputados, tres fueron funcionarios del exzoo porteño y uno, exempleado

### Fabiola Czubaj

LA NACION

Con 18 denuncias que apuntan a demostrar "falta de idoneidad, formación y experiencia" en tres exfuncionarios y un empleado del Ecoparque porteño, habrá que esperar otros dos meses para que arranque el debate público del proceso penal abierto en 2018 por la muerte de la jirafa Shaki y la rinoceronte Ruth en un intervalo de 10 días. La investigación de la Unidad Especializada en Materia Ambiental (Ufema) identificó irregularidades en los cuidados que debían recibir esos animales, mientras que desde la defensa de los cuatro imputados afirman que tienen elementos para refutarlo.

Hace seis años, fuentes oficiales calificaron de "sorprendentes" esas muertes y afirmaron que los ejemplares estaban "en perfecto estado desalud". Locierto es que en el Ecoparque tuvieron solo la mitad de la expectativa de vida para la especie en otros zoos del mundo. Desde entonces, trasidas y vueltas judiciales por pedidos de nulidad, archivo de la causa e inconstitucionalidad, un recurso de queja interpuesto por los abogados de los exempleados del Ecoparque demora el inicio del debate.

Estaba previsto que fuera el 30 de julio y el 1º de agosto. Días antes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 9 lo postergó hasta noviembre a la espera de que se expida el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño sobre esa presentación impulsada para que se revise el rechazo en una instancia inferior al planteo de inconstitucionalidad. Por la ley de procedimientos ante el TSJ, eso no debería interrumpir el curso del proceso.

En la causa que lleva adelante la jueza Martínez Vega, los imputados son Gonzalo Pascual (exdirector del Ecoparque y actual miembro del directorio del Banco Nación), Ivana Iaquinta (exsubgerente operativa), el exjefe de veterinarios Miguel Pérez y el veterinario Guillermo Wiemeyer. Interviene el fiscal Carlos Rolero Santurián, de la Ufema del Ministerio Público Fiscal porteño.

La fiscalía consideró que hubo actos de crueldad animal, infracción al régimen penal de residuos peligrosos (al enterrar a la jirafa y la rinoceronte en los recintos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto conlleva la inhabilitación para ejercer un cargo público. Aunque los animales eran patrimonio porteño, la Ciudad no es parte de la querella.

"Lo que se está valorando [en este juicio] es la conducta del ser humano en relación con animales de cautiverio e involucra la figura de zoológico. A través de esto, se evalúa el trato de las personas hacia la diversidad animal, lo que se puede extender a toda la naturaleza", explicó Andrés Nápoli, abogado especializado en derecho ambiental y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). "Ese negligente obrar humano[por lo que se está juzgando] puede llegar a tener pena, lo que es importante para la sociedad porque los daños ambientales no están considerados como delitos en la Argentina. Y esto es algo que el Congreso de la Nación debería



Shaki (derecha), junto a su cría en su recinto del Ecoparque



Ruth, murió en 2018 en el Ecoparque porteño

tratar", ponderó el letrado.

El fallecimiento de Shaki, de 18 años, había sido "por una peritonitis aguda causada por una úlcera perforada estomacal" y el de Ruth, de 24, por una infección en la vulva que se propagó tras varios días de "malestar físico, diarrea y dificultades respiratorias", según las crónicas del momento. Fue al tiempo de una inundación del recinto que compartía con Gaspar, el último rinoceronte blanco del Ecoparque, que murió en 2019 por una enfermedad renal.

### Deterioro

El 24 de julio de 2018, Claudio Bertonatti, museólogo y naturalista, presentó su primera denuncia a la Ufema, que amplió en dos oportunidades. A la suya, se fueron sumando otras 17 presentaciones por la muerte de ambos animales. Fue uno de los que recibieron la comunicación desde la fiscalía por la suspensión de las audiencias públicas. Estabacitado para hablar en la primera de las jornadas. Fue director del antiguo Jardín Zoológico de Buenos Aires, donde el deterioro del patrimonio desde hacía décadas era faunístico y cultural.

"Este juicio es histórico. Porque demostrará que la falta de idoneidad, formación y experiencia en los altos cargos ambientales literalmente mata", dijo Bertonatti tras conocerse la postergación de la etapa oral y pública del proceso. "Esa gestión al frente del Ecoparque-continuó-se recordará no solopor la muerte de Shaki y Ruth en 2018, sino por los demás animales que corrieron esa suerte poco an-

tes: un leopardo de las nieves, un mono araña, un camello bacteriano, una suricata, un oso hormiguero, un yaguareté y el último aguara guazú que quedaba allí".

Lo atribuyó al incumplimiento de la ley 5752, de 2016, de creación del Ecoparque, cuando se refiere a la "implementación progresiva de los más altos estándares" de bienestar animal e infraestructura. "Lejos de eso, se reunió evidencia abrumadora que confirma que se redujeron la cantidad y la calidad de los alimentos a ofrecer a los animales, que se los obligó a convivir con los disturbios de las obras civiles, que las historias clínicas no reflejaron revisiones o chequeos de rutina por años (le-

### El debate oral y público estaba previsto para el 30 de julio y el 1° de agosto

jos de toda medicina preventiva) y que desoyeron las advertencias de los cuidadores sobre las consecuencias de todo lo anterior - detalló Bertonatti-. Eso explica que hayan despedido a los 14 cuidadores con mayor experiencia para dejar apenas cinco para todo el parque. Está claro que estos animales no murieron por muerte natural".

El motivo oficial de esos despidos en aquel momento fue "mal desempeño". Testimonios reunidos durante la investigación apuntarán a desmentirlo, mientras que desde la defensa de los exfuncionarios liderada por el abogado Ig-

nacio Roncati ratificaron que tuvo que ver con falta de preparación de ese personal, incluidas prácticas que les causaban daño. Sobre sus defendidos, el letrado negó que havan incurrido en actos de maltrato hacia los animales. "Siempre tuvieron una posición a favor del bienestar animal", insistió.

Otro punto planteado es la falta de chequeos de salud adecuados. La historia clínica de la jirafa "estaba casí en blanco en los últimos años", según sostiene la querella a partir de libros de atención veterinaria secuestrados en dos allanamientos. La rinoceronte murió con 24 años, cuando la especie vive más de 50 (en el parque francés Planète Sauvage una hembra vivió 55), mientras que la jirafa murió con 18, cuando la especie vive más de 30.

Fueron enterradas en recintos del Ecoparque, pese a que la rinoceronte había muerto por una infección generalizada. "Esto viola leves de disposición de residuos peligrosos de la Nación y patogénicos de la ciudad", coincidieron los abogados y los ambientalistas consultados. En el caso de la jirafa, se desconoce qué causó la úlcera estomacal, que era "grande" y "de más de 10 días", según consta a partir de la necropsia.

Desde la defensa, afirmaron que los entierros se hicieron con la autorización de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la ciudad, que es la autoridad de control. "Las muertes fueron por causa natural, se les proveyó el cuidado clínico veterinario al alcance y la prueba está en que la jirafa y la rinoceronte fallecieron acompañadas de todo el equipo de veterinarios del Ecoparque. En el caso de Ruth, fueron seis días que el personal estuvo al lado del animal", dijo Roncati. Para las necropsias, se convocó a Leonardo Minatel, jefe del Servicio de Patología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Universidad de Buenos Aires.

"No podemos dejar pasar una muerte tan injusta. Este juicio es para hacer justicia", consideró Clara Correa, presidenta de la asociación civil Pájaros Caídos. Entre sus tareas de protección centradas en las aves, la entidad trabaja con juzgados, fiscalías y organismos estatales en casos de crueldad y maltrato animal y tráfico de fauna.

En este proceso, la fiscalía había aceptado incluirlos en la querella, pero el tribunal los apartó. Fue a solicitud de la defensa y con el argumento de que son una ONG que defiende los derechos de las aves. "Los derechos de las aves son los detodos los animales, como los derechos humanos a las personas", corrigió Correa.

"Nos habíamos constituido como querellantes para hacer honor al reclamo justificado de los ciudadanos de la ciudad y de la Argentina, por los derechos de los animales-siguió-. Como sociedad hemos avanzado en esa mirada y, por eso, se reconvirtió [el concepto de] zoológico en un ecoparque. Un ciudadano empático con los animales es mejor en todo sentido. Hacer justicia por la muerte de la jirafa, que fue por la que nos involucramos en este proceso, es hacer honor a ese cambio de época y paradigma. Su imagen sufriendo en un lugar chico es emblemático: el maltrato animal es el primer eslabón hacia el maltrato humano". •

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

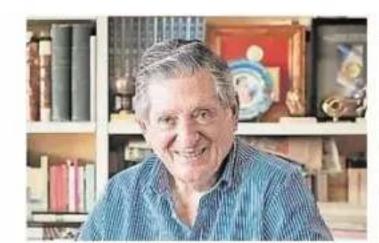

José Claudio Escribano

JOSÉ CLAUDIO ESCRIBANO

### Personalidad destacada de la cultura

En reconocimiento a su destacada trayectoria en el ejercicio del periodismo, el doctor José Claudio Escribano, integrante del directorio de S.A. La Nación, recibirá hoy la distinción que lo acredita como personalidad destacada en el ámbito de la cultura en un acto en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, donde conversará con los periodistas Joaquín Morales Solá y Graciela Guadalupe. Impulsado por la legisladora María Luisa González Estevarena, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

# De cómics a cuentos con figuritas: una guía para el Día del Niño

LIBROS. Historias ilustradas, novelas de misterio, álbumes para intervenir con dibujos y dos propuestas para acercarse a las obras de Jorge Luis Borges y Julio Le Parc, que cuestan entre \$7500 y \$33.000

#### EL LABERINTO BORGEANO Y DOS IMPERDIBLES

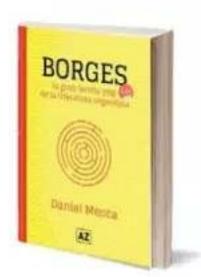

Borges, la gran bestia pop

Autor: Daniel Mecca Editorial: AZ Precio: \$9500



A diario

Autora: Yael Frankel Editorial: Calibroscopio Precio: \$11.900

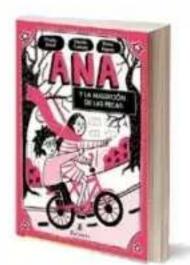

Ana y la maldición de las pecas

Autores: N. Schuff y otros Editorial: Ralenti Precio: \$13.500

### Natalia Blanc

LA NACION

El Día de la Niñez, que se celebra el próximo domingo, es una excusa ideal para regalar historias ilustradas a los pequeños y medianos lectores. Una guía con precios entre \$7500 y \$33.000.

Entre las novedades de AZ se destaca Disfraz de humano, de Martín Blasco (\$7500). Con ilustraciones de O'Kif, es ideal para los más chicos. Trae un código QR para acceder a una entrevista con el autor. Allí cuenta cómo se le ocurrió la historia del monstruo Roberto que un día decide disfrazarse de nene e ir a la escuela en busca de amigos humanos. En la reciente Feria de Editores, el mismo sello presentó una novela imperdible, repleta de guiños para los lectores que disfrutan de las historias delirantes: Marina Maravilla y el fabuloso dojo literario de Katsumoto Hagakure, de Matías Moscardi (\$14.000), está narrado por una niña que se dispone a escribir una novela fantástica.

Para los fanáticos del misterio, El robo de la Mona Lisa, de Franco Vaccarini (Capicúa; \$12.000), cuenta "una historia de la historia": la trastienda del robo de la célebre Gioconda del Museo del Louvre, un caso que conmovió a Europa en 1911. Todo lo que pasó durante los años de investigación es el nudo de esta novela ilustrada que incluye capítulos narrados como cómics.

Otro recomendado que combina narración e historieta es Ana y la maldición de las pecas, de Nicolás Schuff, Damián Fraticelli y Eliana

Iñiguez (Ralenti; \$13.500). Una deliciosa novela de amistad y vínculos familiares con brujas modernas bastante malditas, pero con mucho sentido del humor, y dos amigas que deben recuperar unas pecas desaparecidas. Ideal para preadolescentes.

Mientras tanto en la Tierra, de Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica; \$29.000), es el último libro editadoen el país del autor de El destino de Fausto. El narrador, un padre con dos hijos, sale a pasear con el auto y, de repente, ese paseo se convierte en un viaje interespacial que fascina a los chicos. Y fascinará, también, a los lectores.

### Poesía ilustrada

Otra lluvia, de Laura Devetach y María Wernicke (Calibroscopio; \$8900), es un verdadero tesoro para los amantes de los libros poéticos. Con ilustraciones en las que predomina el blanco y el negro, es uno de esos libros recomendados para lectores de todas las edades. En Más allá del mar, de Taro Gomi (Niño; \$21.500), el autor japonés plantea una serie de inquietudes y reflexiones sobre lo que no conocemos y lo que nos da curiosidad.

### Para escuchar y bailar

Lacolección Canticuénticos (Gerbera) está impreso con tipografía OpenDyslexic, amigable para lectores con dislexia. Trae las canciones más conocidas de la banda santafesina que los niños aprenden en el jardín. Uno de los más recientes es Viene para acá (\$12.500), de Ruth Hillar y Sebastián Cúneo e ilustracio-

nes de Martina Cúneo. Una excusa ideal para bailar en familia al ritmo del Monstruo de la laguna.

### Borges y Le Parc para chicos

Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina, de Daniel Mecca (AZ; \$9500), invita a los adolescentes a internarse en el laberinto borgeano. Con lenguaje coloquial y referencias a la cultura pop, Mecca aborda la obra de Borges lejos de la solemnidad habitual con la que se trata al gran Georgie. Movimiento sorpresa, de Vali Guidalevich (Pequeño Editor; \$33.000), propone un viaje por el universo de formas y colores de Julio Le Parc. Además de contar lo más relevante de la biografía del artista mendocino, se sumerge en su obra, su técnica, su particular estilo. Y en varias páginas hay propuestas para crear obras propias.

### Para intervenir

A diario, de Yael Frankel (Calibroscopio; \$11.900), es "un álbum de figuritas para los días por venir". La historia está pensada para que los lectores la armen como les parezca, ya que las figuritas no traen números ní indicaciones. Cada uno decidirá en qué parte pegarlas y lograr, así, una historia distinta en cada lectura.

Dibujolga, de Liniers (Petit Común; \$12.000), trae "instrucciones" para retratar al monstruito azul, escenas dibujadas por Liniers para llenar de colores y hojas libres para anotar "ideas salvajes", completar una historieta y hacer collages, entre otras propuestas creativas. •

### Saga animal: Banksy pintó una fuga salvaje en el zoo de Londres

MURALES. El artista sumó un gorila a su serie y otro grafitero "intervino" una obra con aerosol

Un gorila levanta "el ruedo" de la persiana metálica como si fuera un telón y de adentro, huyendo de su cautiverio, escapan animales de distintas especies: una foca, varios pájaros. Los ojos de otros ejemplares se ven en la oscuridad, a la espera. La escena, en rigurosa pintura negra, es la novena pintada consecutiva que desde el lunes pasado Banksy deja en diferentes lugares de Londres. Y podría va no sorprender a nadie, excepto porque aver dejó su marca en la entrada del zoológico.

La obra, que el artista ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, con lo que se adjudica una autoría a estas alturas inconfundible, pone en las calles, es decir, fuera de su hábitat natural, a un nuevo ejemplar: el gorila. "¡Despiértense, Londres!", bromean varios en las redes sociales, porque cada mañana aparece uno. Recapitulando: hasta aquí hubo una cabra, dos elefantes, tres monos capuchinos, el lobo que desapareció en seguida (lo robaron la antena satelital en la que había plasmado el stencil), dos pelícanos comiendo, un felino de gran tamaño, varios peces y un pesado rinoceronte montado en un auto.

Esta última, anteayer, en Charlton, al sudeste de Londres, muestra al animal en un muro que da la impresión de que el animal está trepando sobre un Nissan Micra ave-

riado, estacionado frente al edificio. Ayer, otro grafitero, oculto debajo de un pasamontaña, quedó grabado en un registro de video que difundió la BBC mientras intervenía con aerosol la figura del rinoceronte. Varias obras de Banksy están protegidas para que no puedan ser dañadas en Londres, donde lejos de considerar un vándalo veneran al enigmático personaje como a un genio.

El domingo, el artista presentó en el marco de esta saga otra obra de arte que representa peces (¿pirañas?) en una cabina de policia cerca del Tribunal Penal Central, conocido como Old Bailey, en Londres. Muchas personas se acercaron a la ingeniosa "pecera", para sacarse fotos y selfies a la vez que un portavoz de la Corporación de la Ciudad de Londres declaraba que estaban buscando opciones para preservarla.

La aparición diaria de los animales llevó a numerosas especulaciones sobre su significado, sin certezas: Banksy no escribió una sola palabra, ni en las paredes ni en sus redes sociales, que confirme si su saga animal puede estar relacionada con los disturbios de extrema derecha que sacuden el Reino Unido, el conflicto de Gaza, la crisis climática. Para la mayoría, el objetivo es sorprender y divertir. Autoridades y vecinos se ponen en acción para proteger los murales.



Ayer apareció la novena obra consecutiva

X @SCULLY1888



Así quedó "intervenido" el rinoceronte

X/@THEQUIETBUSKER

## Gerchunoff, nuevo académico de la Historia: "Comprender el pasado sin compartimentos"

INCORPORACIÓN. El historiador económico recibió ayer el diploma y el tradicional collar en un acto en el antiguo Congreso Nacional

### Cecilia Martínez

PARA LA NACION

Con una disertación sobre la caída de Yrigoyen, el reconocido historiador económico Pablo Gerchunoff fue incorporado oficialmente ayer a la Academia Nacional de la Historia. La ceremonia celebrada en el antiguo recinto del Congreso Nacional estuvo marcada por el reconocimiento al vasto aporte del académico a la historiografía argentina.

El acto comenzó con las palabras de apertura del presidente de la Academia, Fernando Devoto, quien destacó la trayectoria y el compromiso intelectual de Gerchunoff con el estudio de la historia del país. "Él se ha acercado al pasado de muchas maneras, no ajeno a otros oficios como el ensayo o el periodismo, preocupado por develar el gran enigma argentino", destacó. Posteriormente, entregó al nuevo miembro el tradicional collar y el diploma que simbolizan su ingreso oficial a la institución, un momento que fue celebrado con aplausos. "El ingreso a la Academia representa para mí un mimo muy agradable", expresó el historiador a LA NACION.

Durante el acto, el académico

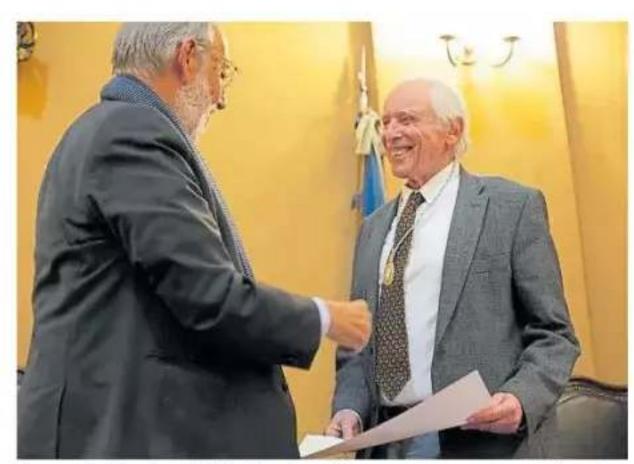

Fernando Devoto y Pablo Gerchunoff

NICOLÁS SUÁREZ

Hernán Otero dio lectura al discurso de recepción del nuevo integrante, un texto escrito por el también académico Eduardo J. Míguez. El escrito elogió la capacidad de Gerchunoff para entrelazar la economía y la historia en sus análisis y resaltó la influencia de sus investigaciones en la comprensión de los procesos económicos y políticos de la Argentina.

"Pablo no requiere presentación;

es uno de los historiadores más reconocidos de nuestro país y, desde mi punto vista, de los más originales", destacó el discurso de Míguez, que también reivindicó "el enorme impacto de su obra, su variada formación (que dista de recorrer las sendas tradicionales), su vocación por el diálogo y el intercambio de ideas, el arte de su escritura y su presentación poco convencional de las ideas" junto a su interés por "comprender el pasado sin encerrarlo en compartimentos".

La jornada culminó con la disertación de un "conmovido" Gerchunoff en torno a la figura del dos veces presidente de la Nación, titulada King Lear: el Yrigoyenismo y la caída de Yrigoyen. En su exposición, el historiador presentó un análisis cargado de reflexiones profundas, hizo una analogía entre la tragedia shakespeariana y los acontecimientos políticos que llevaron a la caída de la gran figura del radicalismo, e invitó a renovadas reflexiones sobre la figura de Yrigoyen y su legado en la historia argentina.

Al comienzo de su intervención, el historiador expuso: "Las preguntas que quiero formularme aquí son las siguientes: ¿puede explicarse el 6 de septiembre de 1930 sin poner un foco sobre el desgaste y la descomposición del yrigoyenismo como ingrediente necesario si se quiere explicar la conspiración triunfante?;¿nofueestadescomposición el resultado de una larga crisis de ese personalismo de raíz populary democrática nacido en 1903 bajo el liderazgo de Yrigoyen? Y me hago estas dos preguntas porque la mayor parte de la historiografía se ha concentrado casi exclusivamente en la otra cara de la moneda, en la génesis de la idea revolucionaria, en sus conflictos políticos e ideológicos y en su insólito triunfo final. Para llegar al 6 de septiembre 'por el otro camino', el del desgaste y el derrumbe del yrigoyenismo, voy a partir de su contracara: el impresionante triunfo del caudillo radical el primero de abril de 1928, un triunfo que representó la primera encarnación de la democracia de masas en Argentina, y digo democracia de masas por el gran salto en la movilización electoral masculina, con

el aumento en los empadronados, pero mucho más importante en la participación electoral, que superó el 80%. Parecía una aurora y no un crepúsculo. Y esa movilización se entendía, entre otras cosas, por el recuerdo de la notable bonanza experimentada por las clases populares entre el final de la semana trágicay el final del gobierno de Yrigoyen, una bonanza que se mantuvo y hasta se consolidó en tiempos de Alvear, ensanchando, quizás a pesar del propio Alvear, la ruta de regreso del jefe al poder. ¿Qué ocurrióen 29 meses para que el aluvión cívico terminara evaporándose?".

Más tarde, el nuevo miembro de la Academia precisó: "Para explicar el 6 de septiembre hay que combinar el levantamiento militar con otros dos factores: uno proviene de las sorpresas que da la historia, esto es, de lo contingente; el otro factor es la fractura de la red de lealtades internas del radicalismo".

Gerchunoff cursó la carrera de Economía en la Universidad de Buenos Aires, fue investigador principal del Conicet y es profesor honorario de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y emérito de la Universidad Torcuato Di Tella. Fue asesor en los equipos económicos durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa y es autor de varios libros.

El investigador también recibió la beca Guggenheim y fue consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Sigep, el Ministerio de Hacienda de Brasil, la OIT y la CEPAL. Su área de especialización e investigación es la historia de la política económica, la cuestión del desarrollo y las crisis económicas en perspectiva histórica, y actualmente, la historia política. •



### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Daniel Gallo** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

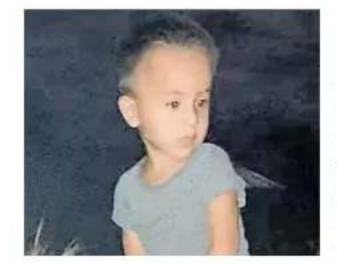

### Una causa con siete detenidos

Más allá de que la Justicia Federal aún no pudo determinar las circunstancias en las que desapareció Loan Danilo Peña (foto), la causa tiene siete detenidos: Laudelina Peña, tía paterna del chico; su pareja, Bernardino Antonio Benítez; Daniel Ramírez, conocido como Fierrito, y su mujer, Mónica del Carmen Millapi; el capitán de navío retirado de la Armada Carlos Guido Pérez y su esposa, la exfuncionaria de Nueve de Julio María Victoria Caillava, y el comisario de la Policía de Corrientes Walter Maciel, que estaba a cargo de la seccional de Nueve de Julio.

# La hipótesis del secuestro pierde fuerza a dos meses de la desaparición de Loan

INVESTIGACIÓN. La Justicia y los detectives policiales no encontraron pruebas sobre un hecho planificado y empieza a imponerse la teoría de una muerte por accidente o venganza

José María Costa y Gabriel Di Nicola

Hace dos meses, el 13 de junio, a las 13.52, después de haber almorzado en la casa de su abuela paterna en el paraje Algarrobal, en la zona rural de Nueve de Julio, Corrientes, Loan Danilo Peña desapareció. Nunca más se supo nada de él. Su búsqueda conmovió al país. Aunque se investiga como un caso de trata de personas, las pruebas reunidas en el expediente harían descartar la pista de que el niño fue "sustraído" con alguna finalidad como la explotación sexual o la entrega a otra familia a cambio de dinero. Las dos hipótesis más firmes que analizan detectives judiciales y familiares es que el chico, por un accidente o en medio de un ataque sexual, murió y su cuerpo fue ocultado o descartado antes de que se comenzara su búsqueda.

Así lo plantearon a LA NACION Calificadas fuentes con acceso al expediente. Existe una tercera hipótesis que un investigador no quiere descartar: una disputa familiar por dinero y por el campo de cinco hectáreas de Catalina Peña, la abuela paterna de Loan, terreno donde el niño fue visto por última vez antes de su desaparición.

Lo que sí descartaron los detectives policiales y judiciales consultados es que "la desaparición de Loan haya sido planificada y premeditada". Aventuran que fue una situación imprevista cuyo origen todavía no pudo ser esclarecido. Hasta el momento no ha surgido ninguna pista del análisis de la información recuperada de los teléfonos celulares de las siete personas detenidas en esta causa.

El expediente, por el momento, tramita en el fuero federal y está a cargo de la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, y el Ministerio Público está representado por el fiscal Mariano de Guzmán y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Estos funcionarios judiciales cuentan con la colaboración permanente de detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).

La causa tiene siete detenidos: Laudelina Peña, tía paterna de Loan; su pareja, Bernardino Antonio Benítez; Daniel Ramírez, conocido como Fierrito, y su mujer, Mónica del Carmen Millapi; el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y su es-



Loan, junto a su padre y la mayoría de los detenidos

posa, la exfuncionaria de Nueve de Julio María Victoria Caillava, y el comisario de la Policía de Corrientes Walter Maciel, que estaba a cargo de la seccional del pueblo y encabezó los primeros procedimientos tras la desaparición del chico.

"Estamos cerca de descartar que Loan haya sido víctima de una red de trata y que haya sido sustraído para ser vendido a alguna familia para una adopción ilegal. Las pruebas reunidas hasta el momento nos hacen pensar que sucedió algo imprevisto cuando el niño y otros cinco chicos fueron al naranjal supuestamente a recolectar frutas en compañía de Benítez, Ramírez y Millapí", afirmó a LA NACION un detective que participa de la investigación.

El "imprevisto", según esa calificada fuente consultada, sería un ataque sexual que terminó de la peor manera o un accidente mortal. En ese sentido, la mirada de los investigadores se fija en Benítez, Ramírezy Millapi-los tres adultos que estuvieron con Loan en la "zona cero", en el naranjal- y en Laudelina Peña, que fue quien "plantó" un botín de su sobrino para desviar la investigación y

cimentar la falsa idea de que el niño se había perdido en el monte.

El misterio de los celulares

"De todo el material recuperado de los teléfonos celulares no surge ninguna pista que haga suponer una teoría por fuera de las perso-

"Estamos cerca de descartar que Loan haya sido víctima de una red de trata o que haya sido sustraído para ser vendido a alguna familia para una adopción ilegal", dijo un investigador

nas que estuvieron en el naranjal con Loan. Sí estamos con la expectativa de poder reconstruir cómo y cuándo fueron borrados mensajes del móvil del capitán de navío Pérez", sostuvo una fuente con acceso al expediente.

Esa fuente se refiere al curioso

hecho de que, cuando el marino retirado ya estaba detenido por su presunta participación en la desaparición de Loan, se eliminaron mensajes de su teléfono celular, que estaba secuestrado por orden de la Justicia provincial y en poder de la policía local.

ARCHIVO

"Fueron borrados una importante cantidad de mensajes del 13 y el 14 de junio pasados y de otros días. La eliminación de los chats sucedió cuando Pérez ya estaba detenido y el teléfono celular estaba bajo custodia de la Policía de Corrientes. No quedan muchas alternativas: el 'trabajo' se hizo de manera remota o fue hecho por personal policial que tenía acceso al móvil", afirmó un detective que interviene en el caso.

Los investigadores creen que si se lograra recuperar la totalidad o parte de los mensajes eliminados del teléfono celular de Pérez podría surgir información sobre lo que pasó el día de la desaparición de Loan.

Por fuera de esa primera hipótesis, hay un importante investigador del caso que no descarta la hipótesis de una disputa familiar por un tema económico. Sostuvo: "Nos estamos inclinando por un tema dinerario: el campo de la abuela". Se trata de "un campito de cinco hectáreas", tal como lo definió la propia Catalina Peña a LA NACION cuando fue por primera vez hasta el naranjal donde desapareció su nieto.

"Tiene forma irregular y limita con tres rutas, las mismas que usan los cuatreros y los narcos de baja estofa", amplió el investigador, que, por ese motivo, interpreta que la "tesis de la venganza o disputa familiar" puede tomar fuerza en el curso de la pesquisa.

#### Mentiras y manipulaciones

Para los detectives judiciales que participan de la investigación no hay dudas de que hubo una intención de manipular el caso. Y puso como ejemplo la declaración de Laudelina ante la Fiscalía de Investigaciones Complejas, de Corrientes, a cargo del fiscal Gustavo Robineau, en la que sostuvo que su sobrino había sido muerto después de haber sido atropellado por la camioneta Ford Ranger blanca de Pérez.

Después, cuando fue indagada por la jueza federal Pozzer Penzo, la tía de Loan pidió perdón por mentir. "Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado [José Fernández Codazzi] que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija. Fueel 27 a la mañana o 28 a la mañana [de junio]. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó cómo tenía que ser la declaración y que si no, igual íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche, que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos, que teníamos que declarar, y en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes. Después cambió deauto, nos subió a una camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que 'él iba a arreglar todo', y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo ser policía y nos dejó ahí hasta las 2. De ahí nos llevó al juzgado a declarar [en realidad era la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Ministerio Público] provincial, acompañado por los otros dos", declaró.

Y amplió: "Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. Ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí como secuestradas, el domingo a la noche se armó una cascotería [sic] que nos tuvo que sacar la policía. De ahí nos llevaron a la casa de otro señor, me dieron 50.000 pesos que ese día que fui a declarar tenía en el bolsillo de la campera, que quise darle a la jueza, pero no pude".

Aunque no tiene dudas de que hubo una intención de manipular el caso, el investigador consultado por LA NACION aún no pudo determinar con qué intención se hizo esa maniobra.

"No sabemos si trató de instalar la hipótesis de que el niño fue atropellado para encubrir gente de la provincia, y por eso querían terminar todo rápido, o si tenían conocimiento de que Laudelina sabía que el niño había sido arrollado por la camioneta y le ofrecieron dinero para que declarara y, así, llevarse los laureles por la resolución de un caso que conmueve al país", explicó.

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ABRAHAM, Gustavo, q.e.p.d. - El Cons. de Prop. R. Peña 1762 participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento.

AYANZ de DANEO, Marta, q.e.p.d. - José Ibarra y Cecilia Figueroa, José Ibarra (h.) y Mechi Miguens abrazamos a Martín, Juan Pablo, y Álvaro y despedimos a la querida Marta con enorme cariño.

BELLOMO, Julio Andrés. -Con profundo pesar, Maria Eugenia Barroso y Pedro Pourthé acompañan en su dolor a Santiago Bellomo por la irreparable pérdida de su querido padre, Julio Andrés Bellomo. Que encuentre consuelo en los recuerdos compartidos y que su alma descanse en paz.

BELLOMO, Julio Andrés, q.e.p.d., falleció el 12-8-2024. -Hebe Colman de Roemmers y sus hijos: Alberto Roemmers y Gina Vargas de Roemmers, Alejandro Guillermo Roemmers, Pablo Roemmers y Cathrine Blomquist de Roemmers y sus familias participan con hondo pesar su fallecimiento.

BELLOMO, Julio Andrés, q.e.p.d., falleció el 12-8-2024. -Alberto Roemmers, Gina Vargas de Roemmers e hijos participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Acompañan con todo cariño a su familia en estos tristes momentos,

BELLOMO, Julio Andrés, q.e.p.d., falleció el 12-8-2024. -Alejandro Guillermo Roemmers despide a un gran hombre, un notable profesional, muy valioso consejero y colaborador de la empresa y acompaña con cariño a toda su familia.

BELLOMO, Julio Andrés, q.e.p.d., falleció el 12-8-2024. -Cathrine Roemmers e hijos (as.), participan con gran dolor su fallecimiento y despiden con gran tristeza y oraciones al querido Julio, acompañando con mucho cariño a toda la familia Bellomo en este diffcil momento.

BELLOMO, Julio Andrés, q.e.p.d., falleció el 12-8-2024. -Roemmers S.A.I.C.F. participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

BELLOMO, Julio Andrés, g.e.p.d., falleció el 12-8-2024. -El directorio de Roemmers S.A.I.C.F. participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil

momento.

BIENATI, Jorge Alberto, 18-7-47 - 12-8-2024. - Sus hijos María Carolina, Jorge Eduardo y María Cecília, su hija politica Florencia Camila Valente, sus nietos Lorenzo, Simona y Nina despiden a su padre y abuelo con profundo dolor, con mucha paz, honrando las enseñanzas recibidas de un ser inolvidable.

BIENATI, Jorge Alberto, q.e.p.d., 12-8-2024. - Acompañamos a Carolina y familia en este momento de profunda tristeza. Sus amigos de la CFCP, Martin, Mariano, Rocio, Alejandra, Ana, Franco, Clara, Rodrigo, Manuel, Agustín, Fernanda, Alfredo, Estrella, Lucila, Aldana, Marcelo, Francisco y Ana María Figueroa.

BUCHANAN, Marta de. - Los vecinos del Consorcio Talcahuano 1284 despiden con mucha tristeza a su gran vecina y amiga Kuki, elevan una oración en su memoria y nuestros más sentido pésame para toda su gran familia.

DUFOUR, Eduardo Alejandro, q.e.p.d. - Su hermana Cristina y familia lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

ESPÓSITO, María Cristina, q.e.p.d., falleció el 13-8-2024. -Toda tu familia te despide con amor y cariño. A pesar del tiempo y la distancia te extrañaremos y seguirás viviendo siempre en nuestros recuerdos. Alfredo, Horacio, Laura, Esperanza, Ludovica, Sebastián, Ornella, Gaspar, Milagros, Julio, Belén, Sebastián, Juan Cruz, Agustina, Sol, Nicolás, Maggie, Clara, Máximo, Ella y Eloisa. Tu fiel compañera Mariela. Te amaremos siempre. El responso será hoy, 14 de agosto, a las 13.30, en Jardin de Paz.

ESPÓSITO, María Cristina, q.e.p.d., falleció el 13-8-2024. -Despedimos a mamá, amante de la Coca Cola, los puchos, la pasta, el café, Disney, los viajes y de Harry Potter, para que emprenda un nuevo viaje. Gracias por ser nuestra mamá, amiga y hermana. Orne, Ludi, Gaspi, Macaco, Frida, Dougie, Noqui, Mariela y So-

ESPÓSITO, María Cristina, q.e.p.d., 13-8-2024. - María Esperanza, María Eugenia, Juan Manuel y Valeria Lavallén, junto sus hijos y nietos te despiden con profunda tristeza y acompañan a la familia en este doloroso momento.

ESPÓSITO, María Cristina, q.e.p.d. - Pablo y Gabriela Kavulakian (as.) e hijos acompañan a su querido amigo Horacio y toda su familia en este triste momento.

GARCÍA PIÑEIRO, Carlos Raúl, q.e.p.d. - Su esposa Inés, sus hijos Juan Martin, Tomás y Max, sus hermanos Cristina y Jorge y su sobrino Carlos lo despiden con mucho amor y lo recordarán por siempre.

GARZON MACEDA, Félix. q.e.p.d. - Magdalena y Miguel Crotto participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan a Constanza y toda la familia con mucho cariño.

GARZÓN MACEDA, Félix. -Sociedad Damas de la Misericordia acompaña a su vicepresidenta con cariño y oracio-

GARZÓN MACEDA, Félix. -Mercedes Arriola y sus hijos Matias, Sofia y Pablo Mac Donough e hijos políticos y nietos, acompañan a Ana con inmenso cariño.

HERRERA de PUSINERI, Nora A., q.e.p.d., falleció el 11-8-2024. - Sus hijos Norita y Pablo Pusineri, Rodolfo y sus nietos Pedro, Lucas y Tomás participan con tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memora. Sus restos serán inhumados hoy, 12.45 hs., en el cementerio de la Recole-

KANTOR, Marcelo. - Con tristeza y agradecimiento por la vida compartida, lo despedimos. Liliana, Sebastián y Valeria, Mora y Fernando, Ignacio y Esmeralda y sus nietos María, Tadeo, Manuel, Román y Eliseo. Te amamos por siem-

KANTOR, Marcelo, Z.L. - Sus primos Mario, Maria Inés, Susana y Sofia y sus familias acompañan a su esposa Líliana y sus hijos Sebastián, Mora e Ignacio en este triste momento.

KANTOR, Marcelo, falleció 12-8-2024. - Sus cuñados Mónica y Alejandro Aizersztein, junto a sus hijos Victoria, Leopoldo y Cecilia y Analia y sus nietos Benjamín, Julia y Samuel, lo despedimos con profunda tristeza y abrazamos con amor a Lili, hijos y nietos.

KANTOR, Marcelo - Liliana. Bryan, Érica y Mark Broznes abrazamos a toda la familia con gran tristeza y despedimos a nuestro gran amigo, compañero de tantos viajes y travesías. Acompañamos a Liliana, Mora, Ignacio, Sebastián y familia en este triste momento.

XΧ

KANTOR, Marcelo. - Despedimos con mucha tristeza a nuestro muy querido amigo Marce y acompañamos con el corazón a Lili y a toda su familia con mucho amor. Mario y Muky v Miguel v Reina v fami-

KANTOR, Marcelo, q.e.p.d. -Adiós a un amigo. Abrazamos a toda su familia que tanto se quisieron. Norma Bertol Pedersen, Susi Kogan y familia.

KANTOR, Marcelo. - Rosa Martha, Aldo y Karina, Silvina y Charles participan el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a Liliana, hijos y nietos en este triste momento. Un abrazo grande para todos.

KANTOR, Marcelo. - Victoria y Luis Esteras participan su fallecimiento y abrazan con cariño a Liliana.

KANTOR, Marcelo. - Lo despedimos con cariño, sus colaboradoras Matilde y Marcelo Galeano y Rosa Saucedo.

KANTOR, Marcelo, falleció el 12-8-2024. - Jorge y Adriana Klein, Martina, Alex y Tomy (a.); Susana Massaro, Connie e Iki despedimos a nuestro amigo entrañable y acompañamos a Lili, Mora, Ignacio, Sebastián v a toda su querida familia.

LEWIN, Andrés, q.e.p.d. - La comisión directiva de CAR-MAHE acompaña en su dolor a toda la familia de Abyper SA ante la irreparable pérdida de su presidente, hijo de Luis Lewin, director de la cámara y ruega una oración en su memoria.

MANRIQUE, Hugo. - El Consorcio de Propietarios de II de septiembre 1534 y los vecinos participan con profundo pesar el fallecimiento de Hugo, rogando por el eterno descanso de su alma y acompañando a toda su familia en tan doloroso momento.

MANRIQUE, Hugo, Cnl. (R.). -La promoción 82 CMN participa el fallecimiento de su camarada y acompaña con aprecio a su familia.

MARTÍN de ARMENDARIZ, Alicia. - Magui Hansen despide a Alicia y abraza a Albertito, María Pia y a Alberto Diego en estos tristes momentos.

ORTEGA VELARDE, Jorge. q.e.p.d. - Emilio Bobbio, Camila Duggan y sus hijos Félix, Isabella, Paloma y Carmela junto a Maria Teresa Bobbio y Juan González Montero acompañan a Julito, Geraldina, Rufino y Lucio con muchisimo cariño.

ORTEGA VELARDE, Jorge. -La familia Rom lo despide y abraza a sus familiares.

ORTEGA VELARDE, Jorge,

q.e.p.d. - La Galería Zamora y sus amigos de tertulia despiden al querido Jorge Ortega Verlarde y acompañan a Isabel y sus hijos en este triste momento.

ORTEGA VELARDE, Jorge. -Adiós querido Negro, Abrazo con todo cariño a Isabel y su familia en este doloroso momento, Julio José Bullrich.

ORTEGA, Jorge. - María Luisa Garcia Estrada abraza a Isabel e hijas con todo cariño.

PEARSON de BUCHANAN, Marta (Kuki). - Sus hijos Alec y Paula, John, Bob y Marial, George y Cecilia, Bill y Teresa, Elly y Marcelo participan su fallecimiento el 12-8-2024.

PEARSON de BUCHANAN, Marta. - Sus sobrinos Buchanan Garrahan despiden a Kuki, acompañando a sus hijos con mucho cariño.

QUIRNO LAVALLE, Enriqueta Maria Bullrich de (Morena). - El presidente del Olivos Golf Club Marcelo Servidio, el directorio y los socios participan con profundo dolor el fallecimiento, a los 102 años, de Morena, una gran y muy recordada capitana de Golf. Acompañamos a su familia en este triste momento.

RACEDO de SAYUS, Maria Enriqueta (Maqueta). - Arturo y Solange Perez Alisedo, sus hijos Clara, Arturo y Felipe despiden a Maqueta y acompañan con mucho cariño a Enrique y toda su familia.

RACEDO de SAYUS, Maria Enriqueta (Maqueta), q.e.p.d. - Adila Fin and Pay S.A., todo su personal y directorio acompañan a Luján, Clarita y a toda su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

RACEDO de SAYÚS, María Enriqueta (Maqueta), q.e.p.d. - Marcos Chialva y familia acompañan a su querida amiga Luján y a toda su familia en este triste momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

RACEDO de SAYÚS, María

Enriqueta (Maqueta), q.e.p.d. - Pablo Granier y familia acompañan a Luján y Clarita en este triste momento.

RAMPOLDI, María Alicia, q.e.p.d., falleció el 12-8-2024. -Su sobrina Mónica Perazzi de Pertini, sus sobrinos nietos Fernando y Mercedes González, Ale y Ale Garcés, Pbro. Miguel Angel (a) y Poli Pertini (a), sus sobrinos bisnietos Justi, Celi, Vitto y Ambi Pertini; Joaco y Bitu Volpacchio Pertini participan su fallecimiento, dando gracias por su vida entregada a su numerosa familia. Ya goza de la eternidad.

RAMPOLDI, María Alicia, q.e.p.d., 12-8-2024. - Su sobrina Liliana Perazzi de Pugliese junto a sus hijos Ignacio y Eva Pinczinger, Martín y Marcela Raffaelli, Mercedes y Pedro Gundel, Mariana, Victoria y Gonzalo Decillis, Santiago y Clara Llerena y Agustín y sus nietos Marcos, Nicolás, Bautista, Magdalena, Julia, Guadalupe, Francisco, Simón, Emilia, Maria, Margarita, Mateo y Lucas la despiden con infinito amor, dando gracias a Dios por su vida.

ROASSO, Nelly Gandolfo de. g.e.p.d., 11-8-2024. - Miguel y María Montemerlo participan su fallecimiento y acompañan a los Roasso con mucho cari-

TRAMUTOLA, Carlos, q.e.p.d. - Julio Macchi y familia acompañan con inmenso cariño a los Tramutola y rezan por su descanso eterno.

VIACAVA, Alfredo, q.e.p.d., falleció el 10-8-2024. - Su hermana Marcela y Enrique Bustillo, hijos y nietos lo despiden con cariño, abrazando a Paula, Delfina y Juan.

VIACAVA, Alfredo. - Gilberto Elizalde, María Rosa Flores Piran, hijos y nietos despiden al querido Flaco con tristeza y acompañan a Paula, Delfi y

Recordatorios

MOGUILEVSKY, Héctor, Dr., q.e.p.d. - Al cumplirse 2 meses de su partida, recordamos con inmenso cariño al médico y amigo de toda la vida, y damos un fuerte abrazo a su esposa Isabel y su familia. Solange Totah, Isabel, Carol y José Eduardo Totah.

PELAEZ, Enrique Alberto. -A 20 años de su fallecimiento el homenaje y recuerdo de su familia.

SHAMA, Rolando (Roly), falleció el 14-8-2021. - Siempre en nuestros corazones. Un ser especial y único. Tu mujer Silvia, hijos y nietos.

# Menores robaron cinco autos y balearon a un comisario

RAID. Uno de los asaltantes, de 16 años, murió en el tiroteo con un oficial retirado de la policía bonaerense, que quedó gravemente herido durante la sustracción de su vehículo

Gustavo Carabajal

en el tiroteo.

Como si fuesen parte de la película Rápidos y furiosos, una banda de menores delincuentes usó dos autopistas como coto de caza y, en menos de tres horas, robó cinco automóviles y baleó hasta dejar al borde de la muerte a un comisario general retirado de la policía bonaerense. Uno de los asaltantes murió

No se trató de un hecho aislado. Según las estadísticas oficiales, el robo de vehículos fue uno de los delitos que más crecieron en 2023. Durante el último año, en la Argentina se denunciaron 97.720 robos de vehículos, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El raid delictivo de los menores asaltantes comenzó el sábado a las 22 en Avellaneda y terminó el domingo a la l, en Dock Sud. Uno de los delincuentes falleció, otro quedó herido de bala, internado en terapia intensiva, y los dos restantes están prófugos.

Mientras que el comisario general retirado Sergio Giménez está internado con dos balazos, en el Hospital Vélez Sarsfield y lucha por su vida. El jefe policial fue herido cuando se enfrentó a balazos con los delincuentes que le dispararon para robarle su BMW blanco, modelo 2019, cuando circulaba por la autopista Perito Moreno, frente a la cancha de Vélez, en Liniers.

Giménez integró la plana mayor de la policía bonaerense y formó parte del directorio de IOMA como representante de la fuerza de seguridad provincial. El BMW blanco del comisario general retirado fue el último de los cinco vehículos que la banda robó en el raid delictivo de sangre y balas.

Según la reconstrucción del violento episodio realizada por los investigadores policiales, luego de revisar las grabaciones de la cámara de



El vehículo del comisario general (R) Sergio Giménez fue abandonado en Dock Sud

seguridad de la autopista, se determinó que el conductor del BMW blanco circulaba desde el Acceso Oeste.

El jefe policial había ingresado en la autopista Perito Moreno por el carril rápido; al llegar a la altura de la cancha de Vélez se cruzó al carril lento y se detuvo en la banquina. En ese momento, aparecieron los sospechosos, a bordo del Volkswagen Fox rojo y del Focus blanco que accedieron, a gran velocidad, en la autopista por la subida de Gallardo einterceptaron al BMW del comisario general retirado.

El jefe policial intentó huir de la emboscada, puso reversa y chocó



Sergio Giménez

contra el Volkswagen Fox.

Entonces, para evitar que el dueño del BMW blanco escape, los delincuentes descendieron del Fox y del Focus y abrieron fuego contra el comisario general retirado, que se defendió a los tiros.

Elenfrentamiento terminó cuando los delincuentes sacaron del BMW blanco al jefe policial herido, lo arrojaron sobre la banquina de la autopista y huyeron a alta velocidad en el automóvil de la víctima.

Al huir los asaltantes abandonaron malherido al comisario general Giménez y los dos vehículos que usaron para concretar el robo, el Fox y el Focus.

A bordo del BMW que le robaron al jefe policial los cuatro delincuentes recorrieron la autopista desde Liniers hasta La Boca, bajaron en la avenida Huergo y se dirigieron a la guardia del Hospital Argerich, en Py y Margal 750, dónde abandonaron a dos integrantes de la banda que habían sido heridos en el tiroteo.

Después, los otros asaltantes siguieron con el BMW blanco, tomaron por el puente Nicolás Avellaneda y abandonaron el vehículo cerca de un playón de contenedores, en Dock Sud.

Así terminó la sucesión de cinco robos de vehículos que había comenzado en Avellaneda, a las 22, cuando la banda sustrajo a mano armada un Fiat Cronos.

Con ese automóvil, los delincuentes cruzaron el Riachuelo y, en Humberto Primo 250, en San Telmo interceptaron a un automovilista y, a punta de pistola, le robaron su Toyota Corolla. Luego, los malvivientes abandonaron el Fiat Cronos, en Azopardo 1230.

A bordo del Toyota Corolla, los asaltantes tomaron por la Autopista Buenos Aires-La Plata, luego siguieron por el Acceso Sudeste y, en el cruce con La Flores, en Wilde, amenazaron con armas de fuego a un automovilista y se apoderaron de su Ford Focus blanco.

Después, los malvivientes volvieron a cruzar el Riachuelo, cruzaron la ciudad por la autopista, llegaron a Ciudadela y le robaron el Volkswagen Fox a un conductor que circulaba por la colectora del Acceso Oeste.

Con estos vehículos interceptaron al comisario general Giménez, en la autopista frente a la cancha de Vélez y lo balearon para robar el BMW.

Actualmente, el jefe policial está internado en grave estado en el hospital Vélez Sarsfield, con riesgo de vida, pero sin respirador artificial. Mientras que uno de los dos asaltantes que le robaron su automóvil fallecióy el otro continuaba internado en el Hospital Argerich. En tanto que la policía bonaerense sigue con la búsqueda de los otros integrantes de la banda. Según fuentes de la investigación, tanto el herido como el fallecidoson menores. Debido a que tienen 16 años, solo fueron identificados por sus iniciales: T. O. P. y B. U.S., ambos con antecedentes en el Fuero de Responsabilidad Penal de Avellaneda-Lanús por haber cometido diversos delitos. •

## Gonzalo "el Patón" Basile, arrestado por golpear a policías

constitución. El excampeón de los pesados y custodia del gremio de Camioneros había denunciado el intento de robo de su vehículo

El excampeón argentino de los pesados Gonzalo "el Patón" Basile fue detenido ayer luego de agredir a un grupo de policías que se había presentado en Constitución tras una alerta por un intento de robo que habría sufrido el boxeador, que no solo integró la escudería de Camioneros, sino que forma parte en las manifestaciones del sector de seguridad gremial más cercano a la familia Moyano.

En las marchas, la figura del Patón Basile es visible siempre por su altura cerca a los 2 metros y por los tatuajes que ocupan gran parte de su rostro.

Basile fue arrestado luego de que con un amigo agredieron a dos jóvenes que, supuestamente, habían intentado apropiarse del vehículo del exboxeador.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Juan de Garay y San José. Los oficiales de la Policía de la Ciudad se habían presentado tras el aviso de un robo que se estaría cometiendo en San José al 1600.

lugar donde buscaron a identificar a dos sospechosos en el momento en que irrumpieron Patón Basile y su amigo, que sería otro expugilista. El boxeador y quien lo acompañaba sostenían que esas personas habían intentado robar un Mercedes-Benz que les pertenecía y procuraron golpear a los sospechosos delante de los policías.

En esas circunstancias, y al interponerse los uniformados entre los supuestos ladrones y los agresores, Basile y su amigo empujaron y amenazaron a los policías, por lo que fueron demorados y, poco después, el fiscal Juan Mateo, a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, solicitó la detención.

"Respeto a la Policía de la Ciudad. Ante un suceso en flagrancia, el exboxeador Basile agredió a personal policial y fue detenido por resistencia a la autoridad. No se puede tocar a un policía. Es con orden", publicó en su cuenta de la red social X el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff.



El Patón Basile, detenido

Basile fue campeón de peso pesado latino del Consejo Mundial de Boxeo en 2013, actuó en la serie El marginal, en la que interpretó a uno de los personajes más violentos, y tiene más de 200 tatuajes. La violencia también lo protagonizó fuera de la ficción: en 2016 fue detenido en Parque Patricios por golpear a su pareja. La mujer, encontrada ensangrentada en el piso por la Poli-

POLICÍA DE LA CIUDAD

un traumatismo de cráneo. Además, el Patón tiene cinco hi-

cía de la Ciudad, fue internada con

jos, de los cuales dos, los mellizos Emiliano Ariel y Nahuel Alejandro Basile, fueron condenados en 2022 a 18 años de prisión por el asesinato de José Luis Furh.

Su última aparición pública de alto perfil, antes de este arresto, fue la semana pasada en la concentración de los distintos sectores de la oposición en la Plaza de Mayo por la festividad de San Cayetano. En la manifestación, donde se reclamaban pan y trabajo, fue visto frente al Cabildo, mientras los militantes le pedían fotografías.

En su pasado como boxeador figura un récord de 75 peleas ganadas (36 por KO), 12 derrotas y un combate sin decisión.

En 2016 protagonizó un papelón boxístico en Helsinki, donde cayó derrotado a los 40 segundos del primer round, cuando el árbitro decidió un, al menos, extraño final. Su última pelea profesional se registró en febrero de 2021, cuando ganó por knockout técnico en el primer round frente al brasileño Gilberto Domingos. •

LA NACION | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

OPINIÓN | 29

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

DAÑOS. Las revelaciones que comprometen al expresidente Alberto Fernández tuvieron un efecto devastador sobre la bandera feminista apropiada por el kirchnerismo y dejó en estado de shock al peronismo

# La voz de Fabiola, una bomba neutrónica sobre el pseudoprogresismo K

Laura Di Marco

-PARA LA NACION-

a voz de Fabiola ha terminado de dinamitar lo que quedaba del pseudoprogresismo K. Si cuando estaba peleado con Cristina Kirchner Alberto prometió acabar con el kirchnerismo, su promesa parece haberse materializado con creces en los últimos días. Talvez deberíamos haberlo captado de un modo literal. El testimonio de Fabiola sobre la violencia de género que padeció mientras fue primera dama -violencia que su exmarido jamás desmiente en los chats que se filtraron-tuvo el efecto de una bomba neutrónica sobre la bandera feminista, que, aunque tiene más de cien años de historia en la Argentina, en los últimos años había sido apropiada por Cristina y sus seguidores.

¿Alguna fuerza política recogerá esabandera, en lugar de aguijonearla como hacen los libertarios? ¿Los radicales, el centro político? Parece un buen momento para poner las cosas en su lugar y reapropiarse de la defensa de los derechos de las mujeres –una defensa poco creíble hoy en manos del peronismo– y en sintonía con el clima de época del mundo occidental.

LavozdeFabiola-quenadieconocía hasta el momento-dejó mudos y confundidos a los protagonistas de la constelación K. Los dejó mareados, peleados, contradictorios, shockeados. Dijeron barbaridades, luego se desdijeron. Los operadores más avezados, viejos lobos de mar, aprovecharon el affaire para armar dudosas teorías conspirativas que no llegan a tapar el sol con la mano. Fabiola habría llegado a declarar que Fernández le pegaba cachetazos a diario delante de su hijo de dos años y que le habría dado una patada en la panza, mientras estaba embarazada. Ayer, ante el juez Ercolini, explicó que había empezado a consumir alcohol después de un aborto que el propio Fernández le había obligado a practicar.

No solo el peronismo quedó mudo. También las exparejas de Alberto Fernández. Ni Marcela Luchetti, madre de su hijo Tani, ni Vilma Ibarra salieron a defenderlo públicamente frente a acusaciones tan graves. Al menos, no hasta ahora.

La socióloga Dora Barrancos, de 83 años, leyenda viviente del feminismo en la Argentina y exdirectora del Conicet, quedó envuelta en una guerra de guerrilla en las redes. Según el portal de Horacio Verbitsky, El Cohete a la Luna, en un chat con científicos, Barrancos –una vaca sagrada de la academia– habría escrito: "Estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca A.F. agredió físicamente a Fabiola. Ella arrastra una compleja situación



psíquica, a loque se unió su adicción alcohólica".

esas afirmaciones eran reales, pero ella no respondió. La autora de numerosos libros sobre feminismo y, referente indiscutida (hasta ahora) en el área no solo le dio cursos sobre políticas de género y diversidad al propio presidente Fernández sino que también dictó clases de feminismo para la policía y las Fuerzas Armadas. Barrancos ha sido una suerte de emblema que el kirchnerismo exhibió en viajes y eventos como un símbolo intelectual de las nuevas generaciones de derechos.

Atendiendo a este rol, Fernández se comunicó con su antigua maestra para explicarle "su" verdad, tal como lo había hecho con los más íntimos. Por ejemplo, con Luis D'Elía. En ese diálogo, Barrancos le habría dicho: "No tenés que explicarme nada. Mi

esposo atendió a Fabiola y yo conozco toda la verdad".

D'Elía no estuvo tan empático: le aconsejó a Fernández que se pegara un tiro en la cabeza (y luego fue denunciado por instigación al suicidio). El esposo de Barrancos es el médico acupuntor Eduardo Moon, quien sería testigo en la batalla legal contra Fabiola. The Crown es La Cenicienta al lado de la novela del peronismo.

Las preguntas que se abren para Barrancos y algunos voceros kirchneristas que le echan la culpa a la víctima son muy concretas.

Siguiendo el razonamiento de la socióloga: ¿la supuesta "compleja situación psíquica" de Fabiola la hace merecedora de golpes o, más bien, de un tratamiento? ¿Y qué hay del resto de las mujeres que Fernández grababa, como trofeos, en su despacho? ¿También ellas padecían de una "compleja situación psíquica"?

Yañez aseguró, en la entrevista con Infobae, que las mujeres con las que su marido habría tenido affaires —y fotografiaba desnudas, según su testimonio—le enviaban a su propio teléfono imágenes de esos encuentros, tal vez en un amago de sororidad. ¿O de perversidad?

Otra que no tuvo ni una pizca de sororidad fue la periodista militante Julia Mengolini, cuando no titubeó en ningunear la voz de Fabiola dijo que "vale poco", a contrapelodel mantra feminista "yo te creo". Mengolini y el inefable grouchomarxismo K.

¿Paraquégrababa Fernández a las mujeres con las que supuestamente estaba? ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que le da a su mujer – y a su pequeño hijo para que juegue—un celular con videos eróticos o en obvias situaciones de coqueteo?

El psiquiatra Enrique de Rosa Ala-

baster, director de la Asociación Argentina de Victimología, asocia las filmaciones con episodios fetichistas, donde las mujeres ocupan el lugar de trofeos de guerra. "Muy típico y común del macho alfa". Una satisfacción autoerótica, cuya narrativa es: "yo pude estar con Fulana y la hice hacer esto". Son relaciones de sometimiento, aunque las grabaciones hayan sido voluntarias. Al menos en la filmación que se viralizó con una periodista en la Casa Rosada, él parece estar tomándole examen.

¿Por qué Alberto Fernández dice "no recordar" el diálogo por chat con Fabiola de agosto de 2021-el período en el que se conoció la foto de Olivos-cuando ella le reprocha por los golpes recibidos durante tres días seguidos? Es más, ¿por qué desaparecieron esos chats del celular incautado al expresidente?

Muchas preguntas para los intelectuales del kirchnerismo, que dejan en claro que una gran formación intelectual no necesariamente otorga sentido común ní discernimiento. Que Barrancos sea defensora del feminismo es una suerte. No podemos ni imaginar qué habría dicho si abonara en las filas del machismo.

¿Estuvo extorsionando Fabiola a Alberto Fernández? Eso no se puede descartar. Ser víctima en cualquier situación, incluso en asuntos de violencia de género, no vuelve heroína a nadie. Creer en un mundo de buenos y malos es entrar en la lógica infantil de los cuentos de hadas.

Quizá sin saberlo, Alberto Fernández eligió la misma estrategia que los defensores de Carlos Monzón hace 36 años, cuando aún ni se hablaba de violencia de género. La serie de Netflix sobre la vida del boxeador muestra cómo su equipo de abogados elige deliberadamente a una mujer como defensora de un femicidio con la idea de generar empatía frente a la platea femenina. Fernández designó a Silvina Carreiraguiado por esaidea. "Si puede dar una nota televisiva, no la revictimiza tanto la situación", arrancó Carreira. La empatía te la debo.

La que no tuvo piedad con su fallida criatura fue Cristina Kirchner. Ella sí que le creyó a Fabiola. Aunque le es imposible despegarse del presidente que ella misma inventó, nunca dudó de los golpes ni de la veracidad de las fotos que "delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana". Cristina siempre lo supo.

¿Y qué puede pasar ahora con el peronismo, luego de la implosión de la encarnación K? Para el historiador Loris Zanatta, una vuelta al conservadorismo y a la raíz nacional católica del peronismo clásico.

Cristina lo diría de un modo más coloquial: más perdidos que turco en la neblina. Aunque ahora la frase, dirigida inicialmente hacia los Milei boys, aplica perfectamente a ella y los suyos. Nunca escupas hacia el cielo. •

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## El escándalo de los seguros: una olla con mil tapas

El vasto listado de nombres que surge de los chats de la exsecretaria de Alberto Fernández da cuenta del grado de impunidad con que se manejó su gobierno

lescándalo por el delito de tráfi-→ co de influencias que la Justicia ■ le imputa a Alberto Fernández, quien habría digitado seguros en favor de dependencias oficiales a través de su histórica secretaria, María Cantero, y de la pareja de esta, el broker Héctor Martínez Sosa, inscribe nuevosy descarados párrafos en la ya larga enciclopedía de abusos de poder ejercidos por un sector de la política que se creía impune.

El viernes último, el juez que entiende en la causa, Julián Ercolini, envió órdenes de presentación a compañías de seguros que tenían las pólizas investigadas para seguir reuniendo pruebas antes de citar a Fernández a declaración indagatoria como sospechoso del delito de fraude v negociaciones incompatibles con la función pública. También está previsto que cite a Cantero y a Martínez Sosa. En total, hay una treintena de imputados en una causa de la que se conocieron muchísimos datos a partir del momento en que la Justicia ordenó secuestrar el teléfono celular de la exsecretaria presidencial.

Como en catarata, fueron apareciendo allí centenares de chats que involucran en la maniobra al expresidente y a numerosos funcionarios de su gestión al frente del Gobierno. La Justicia deberá determinar si hubo participación directa de cada uno y, en ese caso, qué grado de responsabilidad le cabe. De momento, una cosa resulta segura: la secretaria del entonces presidente y su pareja manejaban los contactos oficiales con un nivel de insolencia, oportunismo e impunidad que causan repulsión.

Sin embargo, atender solamente el contenido de los chats es mirar

con un solo ojo esta sórdida historia. La Justicia investiga si esas presuntas maniobras beneficiosas para los amigos del poder fueron pergeñadas desde la génesis misma de la redacción del texto del decreto presidencial. Se analiza el hecho de que mientras un borrador de Fernández obligaba a los entes estatales a contratar pólizas con Nación Seguros sin tener que acudir a un broker, esa limitación desapareció en el decreto finalmente oficializado.

Amigo del entonces presidente, Martínez Sosa mantiene en los citados chats largas charlas con su pareja conminándola a ejercer presión sobre determinados funcionarios. La mujer conocía como nadie la agenda del jefe del Estado y tenía acceso directo no solo a los contactos dentro del Gobierno, sino que hasta le facilitaba a su pareja el acceso a la rampa de la Casa Rosada cuando, eventualmente, debía cruzarse a otra dependencia oficial para hacer alguna gestión. Tomaron la Casa Rosada como su centro de operaciones, que es como tomar el Estado en sus manos para hacer negocios personales con el dinero de los contribuventes. Si Martínez Sosa era un gestor todoterreno, su mujer no le iba en zaga: usaba la antesala del despacho presidencial para digitar los negociados, según pruebas que constan en el expediente judicial.

Entre muchos de los nombres que salieron a la luz de esos chats figuran los del exministro y excandidato presidencial kirchnerista Sergio Massa; del exministro de Obra Pública Gabriel Katopodis; del exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos; del exjefe de Gabinete y excanciller Santiago Cafiero; de los exministros de

Defensa, Agustín Rossi y Jorge Taiana; de los ex ministros de Desarrollo Productivo y de Seguridad, Matías Kulfas y Aníbal Fernández, respectivamente, y de Julio Vitobello, exsecretario general de la Presidencia.

En una reciente investigación publicada por LA NACION, allegados a Massa dijeron que las pólizas fueron contratadas antes de que él fuera funcionario nacional. Sin embargo, Massa aparece mencionado en los chats como presunto nexo y referencia habitual en las negociaciones de la secretaria de Alberto Fernández y de su pareja. Olmos dijo que todos sus contactos con Cantero fueron rio que se quiere comunicar con el Presidente", mientras que fuentes allegadas a Rossi intentaron justificar su inocencia al asegurar que el decreto de Fernández fue posterior a su salida de Defensa.

El entramado es tan grande y tan sospechoso que la Justicia tendrá una ardua tarea de entrecruzamiento de datos y de fechas, entre otras diligencias tendientes a dilucidar el grado de lo que ya se presume una enorme estafa y un vil aprovechamiento del poder para sacar provecho privado.

De ese mismo celular surgieron las fotos que probarían la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra Alberto Fernández. Yañez declaró ayer por primera vez ante la Justicia sobre los graves hechos de violencia a los que la habría sometido el expresidente. Pero esa es otra historia que corre por cuerda separada, aunque el vehículo que destapó todo haya sido el celular de una secretaria sin ética ni escrúpulos.

# El deporte argentino, ante un cambio necesario

n el deporte, como en la vida, los milagros no abundan, por → lo que sin una planificación concreta y un apoyo sostenible del Estado y del sector privado, es muy dificil lograr grandes resultados a pesar del talento y el esfuerzo de nuestros deportistas.

El logro de tres medallas –una de cada color-y seis diplomas en los recientes Juegos Olímpicos realizados en París estuvo dentro de los cálculos previos, con alguna sorpresa, como el oro de José "Maligno" Torres en BMX Freestyle, además de la confirmación del habitual desempeño de Las Leonas en el hockey femenino y la tradición en el deporte de vela, con el segundo puesto logrado en la categoría Nacra 17 por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco.

Si se observa el vaso medio lleno se puede argumentar que hubo una leve mejoría con respecto a Tokio

2021, donde no hubo medallas de oro; se avanzó en la posición en el medallero general, y el desempeño de la delegación argentina no contrastó con los magros logros del resto de las naciones sudamericanas, con la excepción de Brasil.

De cualquier manera, ese balance sería por demás conformista, teniendo en cuenta el potencial que tendrían los deportistas argentinos si contaran con el apoyo y la infraestructura necesarios para competir en igualdad de condiciones en el solo fruto de arrestos individuales o contexto internacional.

De poco sirve la estadística que dice que la Argentina quedó en el puesto 52° entre 206 delegaciones y que, gracias a la presea de oro, ascendió 20 lugares en el medallero respecto de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Un dato histórico, que el ambiente deportivo destaca, es que aparecieron nuevos problemas en 2017,

cuando se le retiró autarquía al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo(Enard) y se licuó el fondo del 1% que aportaba la telefonía celular para solventar becas y presupuesto para los deportistas de elite.

Más allá de esto, se requiere una urgente revisión de la actuación de las distintas federaciones, una planificación estratégica que conjugue esfuerzos de clubes, escuelas, universidades, gobiernos y empresas, para que los esporádicos logros no sean aislados esfuerzos privados.

Pasaron 40 años desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde la Argentina no obtuvo medallas. A partir de ahora comienza el camino hacia la misma sede en 2028. No es mucho tiempo, pero sí el suficiente para cambiar el rumbo y apuntar a un desarrollo sustentable y exitoso de nuestro deporte.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### Manchas

Leemos estos días a algunos analistas políticos afirmando al hablar del "affaire Fabiola Yañez-Alberto Fernández" que el justicialismo "no podrá sacarse esta mancha". Quizá quienes digan esto

no consideren que el PJ va se sacó exitosamente varias. Cito solamente algunas para no extender inútilmente esta misiva: López Rega, Lastiri, Isabelita, la Triple A, los Montoneros, la aceptación de la "autoamnistía" militar, el rechazo a la Conadep y, las más recientes, los bolsos de López, Antonini, De Vido, Venezuela, Irán, Nicaragua, el juicio por la nacionalización de YPF, etc. La verdad sea dicha, apreciado con cierta perspectiva, me parece que el comportamiento del doctor

Alberto Fernández, aunque

deleznable, es solo una má-

cula más. Luis Wuhl

luis.wuhl@gmail.com

Gasto público

Como es de público conocimiento, la señorita Fabiola Yañez ha gozado de todos los privilegios en la presidencia de Alberto Fernández. Si no fuera por el tema de los seguros, esto no salía a luz. Les pregunto al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich, ¿no es que tenemos que achicar el gasto público? Es vergonzoso que permitan un gasto de US\$36.000 diarios para la custodia de Fabiola mientras el pueblo argentino se muere de hambre. María de la Asunción

Robredo DNI 6.520.599

### Pobrismo educativo

LA NACION informó reciente-

mente sobre el preocupante nivel académico de los ingresantes a las universidades, información que no sorprende a quienes tenemos más de treinta años en la docencia universitaria. Por los 80, la educación primaria mantenía cierto nivel de "rigurosidad" que se fue diluyendo y se sumó a la estrepitosa caída de la enseñanza secundaria. La problemática educativa obedece a múltiples factores, algunos de los cuales se vinculan al cambio global fruto del avance tecnológico y el cambio generacional, mientras que otros directamente a la calidad de la enseñanza en nuestro país. La solución requiere la decisión política firme de revertir la agonía que padece la educación argentina, ya que son los doce años de escolarización los que sientan las bases del conocimiento para el futuro. ¿Cómo perjudica esto a quienes finalizan el secundario? Egresan sin las habilidades

y destrezas suficientes para afrontar el desafío universitario y la frustración los induce a la deserción. Así, las posibilidades de obtener un título se esfuman, quedando relegados a trabajos que no requieren competencias técnicas, caracterizados por una baja productividad y, por ende, remuneraciones magras. La deficiencia educativa les coarta las posibilidades de superarse y crecer económicamente al mismo tiempo que profundiza la grieta tecnológica: la creciente digitalización en la vida diaria deja fuera de acción a un segmento de la población por falta de preparación. Sin instrucción no hay país viable. Silvia Caviola DNI 12.076.981

Dejar la venganza

En 1976, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el poder político-dada su ineptitud-para "aniquilar" el accionar subversivo. Como consecuencia de ese accionar, varias asociaciones ilícitas (entre ellas, ERP y Montoneros), alentadas, apoyadas y entrenadas en el exterior, declararon abiertamente una guerra en los años 70 contra el Estado argentino, con el fin de imponer por la fuerza de las armas "la patria socialista", para lo cual se organizaron militarmente, con remedo de uniformes, grados jerárquicos, trapos por banderas y manuales propios, a tal punto que con ese bagaje se sintieron capaces de desafiar y derrotar a nuestras FF.AA., aunque no del todo de igual a igual,



"Rogamos que pronto regrese a su hogar" Andrea Carnet

"¡Devuelvan a Loan!" Mónica Elena Bautista

"En un país de corruptos nadie va preso, está todo armado para despistar la verdad" Guillermo Zenteno

"Justicia por Loan" Estrella Acosta

"¿Solo los que están presos saben? Ojalá sepamos en dónde está y en qué condiciones.. Loan es lo que importa..."

Val Giménez

OPINIÓN 31 LA NACION | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

sino en los escenarios elegidos por ellos, según sus preferencias: en zonas urbanas los montoneros (entusiastas del "entrismo") y/o en zonas rurales los erpíanos (partidarios del "foquismo" guevarista). Perdieron en los campos de combate, pero se impusieron en la "revolución cultural", encaramándose muchos de ellos en el desgobierno. Fue así como llegamos a 1983, el poder político ordenó juzgar a los comandantes del Proceso militar imputándolos de delitos comunes, pese a que los hechos se habían desarrollado durante una guerra y así se evitó que nuestro país se convirtiera en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Años después, los presidentes Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, buscando la pacificación nacional, promovieron leyes y decretos conmutando penas, indultos, amnistías a fin de llegar a esa tan necesaria meta.

A partir de 2003, con el gobierno kirchnerista se derogaron las leyes y decretos que buscaban dejar atrás los enfrentamientos, reabriendo los juicios hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, omitiendo juzgar por sus crímenes a los terroristas del ERP o de Montoneros. A estos se los indemnizó y muchos fueron premiados con cargos políticos.

Ya es tiempo de dejar atrás el pasado y la venganza kirchnerista. La Corte Suprema de Justicia, el procurador general de la Nación y el ministro Cúneo Libarona deben dar pronta solución a la injusticia promovida contra quienes lucharon para dar paz a la patria en los años 70/80.

### TC (RE) VGM Lucio

Candia

Unión de promociones Mendoza

### Inversiones

En su carta, Giampiero Bobbio plantea la duda de que Vaca Muerta sea la promesa salvadora, debido a tecnologías que ya están generando un proceso de cambio. Quizá sea esa la gran virtud de este gobierno: fomentar y dejar que sean los privados quienes inviertan, dejándoles la posibilidad de ganar dinero o equivocarse. Pero que no sea el Estado, llegando siempre caro y tarde, el que invierta mal nuestro dinero. Y a Giampiero, con razón o equivocado, pero a riesgo propio, le agradezco la información que nos dio.

Ignacio Murtagh DNI 12.946.159

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

### EL NUEVO CÓDIGO PENAL Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

# Una mayor protección a la mujer

### Mariano Borinsky y Juan Ignacio Pascual

PARA LA NACION-

→ 1 Código Penal de 1921 nació en un contexto en el que la → protección de las mujeres no figuraba entre las prioridades legislativas; la norma penal se centraba esencialmente en cuestiones de violencia intrafamiliar sin distinguir entre hombres y mujeres, bajo una aparente neutralidad de género que, en realidad, invisibilizaba las particularidades de la violencia contra las mujeres.

Si bien en otras partes del mundo ya se debatía la necesidad de una mayor protección para la mujer, este reconocimiento en nuestro país no se dio sino hasta varias décadas después, a partir del aumento de pena en el delito de secuestro cuando la víctima era una mujer y en la eliminación del arcaico concepto de "mujer honesta" como bien juridico tutelado. Estos fueron los cimientos sobre los cuales se comenzóaconstruiruna respuesta acorde con la realidad de las mujeres en la sociedad argentina que implicaron una revaloración social del rol de la mujer en la agenda punitiva de la sociedad argentina.

Por un lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió que la violencia referida contra las mujeres "...supone cualquier acto de violencia basado en el sexo, que délugar, o pueda dar lugar, a un perjuicio de sufrimiento físico, sexual, psicológico de las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de libertad, ya ocurran en la vida pública o en la privado...". Por el otro, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se llegó a la conclusión de que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. Sobre esas bases, la República Argentina pudo advertir, tomar conciencia y

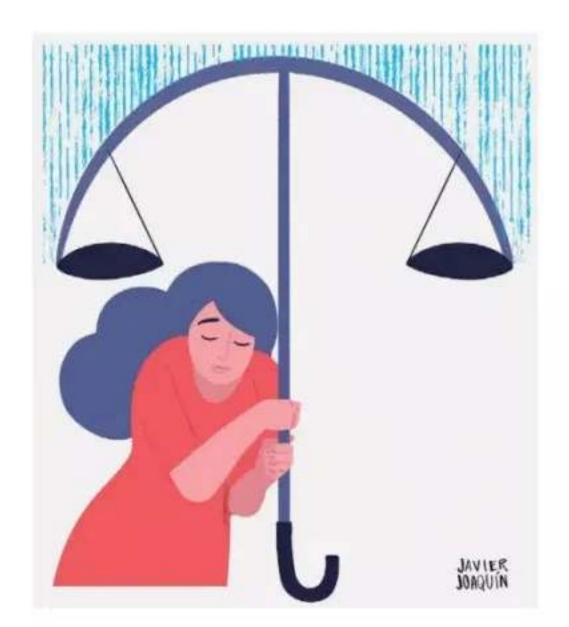

finalmente reaccionar frente a un Código Penal del año 2017 -según fenómeno social de gravedad co- decreto 103/17 del PEN-en materia mo es la violencia contra el géne- de violencia contra la mujer. ro femenino. En este contexto, la intensificación de las demandas ciudadanas por una mayor injerencia del derecho penal en la cotidianeidad ha suscitado diversos debates respecto de la necesidad de una actualización del Código Penal sancionado en 1921. Este fenómeno, lejos de ser meramente circunstancial, refleja una clara tendencia hacia la expansión del derecho penal, fundamentada en las nuevas interacciones del entramado social.

Es en este marco histórico de cambio de paradigma, de ponderación del rol central e igualitario por partede la mujer, en el que la Comisión de Reforma del Código Penal de 2024, creada y ampliada por resoluciones 25/2024 del 28 de febrerode2024y48/2024del13demarzo de 2024, del Ministerio de Justicia de la Nación brinda tratamiento a la temática conforme lo ya redactado por la Comisión de Reforma del

Se brinda a los jueces una herramienta a la que se denomina "seguimiento socio judicial"; la posibilidad de imponer al condenado, luego de cumplida la pena de prisión por esta clase de delitos (violencia de género, delitos contra la integridad sexual, homicidios agravados), medidas de vigilancia y asistencia. Se limita también la posibilidad de acceder a la libertad condicional en los casos de delitos cometidos con violencia que hubiesen conllevado para la victima graves daños a la salud o la muerte y en los casos de abuso sexual agravado.

Con relación a lo que se llama "pautas de determinación de la pena" el nuevo Código Penal decidió que todo delito cometido con violencia de género constituirá una circunstancia especialmente agravante que obligará al juez a posicionarse en el tercio superior de la escala penal que se trate.

En la actualidad muchos de los conflictos penales son resueltos por medio de la conciliación entre las partes, mediante los "criterios de oportunidad". En ese sentido, el proyecto impone una limitación al fiscal al establecer que no podrá hacer uso de criterios de oportunidad si el hecho hubiese sido cometido en un contexto de violencia de género. En materiade "probation", se otorga un rol fundamental a la víctima brindándole la posibilidad de intervenir de manera activa en el proceso.

En cuanto al delito de feminicidio, el nuevo Código Penal prevé la máxima especie de pena del ordenamiento penal (prisión perpetua) respecto de quien matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un varón y mediare violencia de género.

A su vez se incorpora lo que se denomina "pornovenganza", sancionando a quien sin autorización difundiere, enviare, distribuyere o de cualquier otro modo pusiere a disposición de terceros imágenes o grabaciones de audio o audiovisuales de naturaleza sexual, producidas en un ámbito de intimidad.

Otra de las cuestiones destacadas y novedosas en protección de la mujer que introduce el nuevo Código Penal se encuentra prevista con una penalidad agravada la realización de un tratamiento médico no consentido cuando constituya violencia obstétrica con penas de 6 meses a 2 años de prisión.

Es importante afirmar que la reforma del Código Penal no es solo un ajuste normativo, sino más bien una transformación que impacta en todos los niveles de la sociedad y la política argentina. El nuevo Código Penal poneen manos del Estado una herramienta poderosa para sancionar, prevenir y proteger de manera más efectiva a las víctimas de violencia de género. •

Borinsky, presidente y juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pascual, magíster en Derecho Penal

### **NUEVAS TECNOLOGÍAS**

### La legislación argentina frente a la IA

Ignacio E. Alterini

PARA LA NACION-

a irrupción de la inteligencia artificial (IA) está modificando sensiblemente el desarrollo de la vida social y económica. En el plano de los ejemplos, los sistemas de IA se hacen presentes en reconocimientos faciales, análisis financieros, vehículos autónomos, robots, asistentes virtuales de atención al cliente, estudios de comportamientos de consumidores y diagnósticos médicos, entre otros.

Elimpacto de estos sistemas despertó tanto la atención de los agentes económicos como de los juristas. De hecho, en marzo de este año el Parlamento Europeo aprobó la ley de inteligencia artificial frente a la necesidad de brindar soluciones armónicas en los distintos países que integran esa comunidad. Pero ¿qué ocurre en el caso de la Argentina? Considero que en nuestra legislación existen herramientas suficientes para dar respuesta an-

te los daños que puedan causarse mediante los sistemas de IA.

Hay que tener en cuenta que la autonomía de funcionamiento de ciertos sistemas de IA y la opacidad oelllamadoefecto "caja negra" que en ocasiones los caracterizan pueden oscurecer el análisis del intérprete. Es decir, si bien se puede controlar el "ingreso" y el "egreso" de la información, no siempre es factible comprender cuál es el proceso que se realizó para llegar al resultado provisto por el sistema.

En términos jurídicos lo que esta en juego es la previsibilidad de la respuesta, lo que podría dar lugar a la ocurrencia de un caso fortuito que fracture el nexo de causalidad. Sin embargo, debe tenerse presente que el caso fortuito no exime de responsabilidad cuando constituye una contingencia propia del riesgo de la actividad.

Con respecto al fundamento del

deber de responder, las XXVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en 2019 concluyeron: "Puede incluirse en el elenco de actividades riesgosas, entre otras: la utilización de algoritmos, las actividades cibernéticas, las plataformas digitales y los sistemas operados por inteligencia artificial".

"Riesgo" implica potencialidad de daño y quien introduce un riesgo en la sociedad debe responder si el perjuicio se concreta. No es menester la acreditación de la falta de diligencia de quien se pretende responsabilizar.Cuandoelfundamentoeselriesgo, quienes deberán responder por esa actividad dañosa son quienes la realizan, se sirven u obtienen provecho de ella, por sí o por medio de terceros. Si se está ante un sistema de IA implantado en un equipo, tal como un vehículo autónomo, naturalmente responderán concurrentemente el dueño y quien lo haya utilizado.

Además, si existe una relación de consumo, serán responsables concurrentes todos los integrantes de las cadenas de fabricación y comercialización de estos sistemas por el daño

que experimentara el consumidor. Ahora bien, si bien en muchas oportunidades ese factor de atribución objetivo de responsabilidad será el que corresponda aplicar, no creo que todas las tecnologías de IA encuadren como "riesgosas". Piénsese en tecnologías que no operan con autonomía, sino que hacen las veces de "prolongaciones instrumentales" de quien las utiliza. Por ejemplo, el médico que efectúa un diagnóstico sobre la base de una recomendación realizada por un sistema de IA; aquí el fundamento del deber de responder será a título de culpa o dolo. •

Director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Austral

www.miclub.langcion.com.ar

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54l15550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

# Agosto de barro y postergaciones

Ariel Torres

LA NACION-

uando termine de escribir y editar este texto voy a tener que arremangarme y meter las manos en el barro. En serio.

Con todo, lo peor ya pasó. Este fin de semana, como cada agosto en años pares, tocó limpiar los estanques de lotos. Aquí, por razones que van desde el costo hasta el tiempo libre de que dispongo, son dos macetones de 40 cm de altura y 60 cm de diámetro. Es el mínimo vital y móvil para que cuando los lotos se despabilen, en noviembre, el espectáculo sea de verdad deslumbrante. Ni qué decir cuando esta planta acuática milenaria y sagrada florezca.

Pero en agosto hay que arremangarse y meter las manos en el barro. Esa pureza de la mente y del cuerpo, una de las muchas lecturas que les dan a los lotos, se alimenta del lodo pestilente en el que hunde sus raíces. El hinduismo ve en sus flores imposiblemente hermosas y a la vez efimeras (duran tres días, con suerte) nuestra capacidad de elevarnos por sobre las aguas turbias. ¿Mencioné el barro? A eso vamos.

Uno, no lo negaré, se siente honrado cuando los visitantes halagan estas plantas extrañas, magnificas yenormes, deflores preternaturales que están mucho, pero mucho más

allá de lo que alguna vez han visto en otros jardines. Pero en agosto toca hacer el trabajo sucio. Significaciones culturales, religiosas y místicas aparte, creo que hay en esto una verdadera enseñanza; una que no deberíamos olvidar.

La enorme maceta, llena de barro hasta más o menos 10 o 12 centímetros del borde, debe vaciarse por completo para rebuscar en el lodo y extraer los rizomas que estén en buenas condiciones. Son los que vuelven a plantarse, una vez reemplazada casi toda la tierra. El loto es un adicto al trabajo, créanme, y es de esos que no dicen nada. Silenciosamente, durante el verano, ese par de rizomas que nos sonaban a poco en agosto, se han multiplicado sin moderación; por eso es menester despejar regularmente la maceta. Lo hago en los años pares.

Pero tuvimos una pandemia. Mis lotos fueron otro síntoma de esos años negros. Este fin de semana. cuando volqué las macetas para vaciarlas, habían pasado no dos, sino cinco años sin que hiciera limpieza. Así que entre el barro compacto, la

maraña de raíces gruesas como dedos y los rizomas de varios colores y en diversos estados de salud, trabajé durante tres horas para recuperar los que hoy, cuando termine este manuscrito, plantaré cuidadosamente en las macetas, ahora con tierra renovada y un agua que, con los días, ha ido poniéndose transparente.

Incluso con guantes, es imposible no lastimarse las manos; ninguna buena idea, cuando tenés lodo hasta los hombros. Normalmente termi-

Es la parte que no vemos de los grandes artistas, de los padres abnegados y del callado jardinero

no con alguna infección. Nada grave. Duele, pero sana. Otra lección.

Enseñanzas varias. La primera es que no debí dejar pasar tanto tiempo. Hayasuntos que no admiten postergación. Se los dice un postergador serial. Cierto, la palabra no existe en

español, pero no me pidan que emplee "procrastinador", que etimológicamente significa dejar para el día siguiente (crastinus, en latín). Acá estoy hablando de meses, de años. El amor no admite aplazamientos. Y tampoco los lotos.

La segunda, no me parece que haya modo de obtener excelencia sin embarrarse hasta las pestañas, trabajar hasta que la cintura y los brazos te mandan una carta documento, hasta sangrar, propiamente, y sin someterse a ese olor fétido que se te pega a la nariz y seguís sintiéndolo durante días. Es la parte que tendemos a no ver-ignoro por qué-de los grandes artistas, de los deportistas extraordinarios, de los padres abnegados, de los científicos que nos revelan un cosmos y, por supuesto, del callado jardinero.

Hoy, con las manos todavía un poco estropeadas, seleccionaré los mejores rizomas, cavaré un surco poco profundoy los plantarécon cuidado. Luego, y esto también es una lección eterna, tendré paciencia. Hasta que los nuevos lotos broten enérgicos y esperanzados.

### Debajo del agua

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Mariano Holot



AP PHOTO/ANDY WONG

uego del desconcierto de la primera impresión, esta imagen hace Le pensar inmediatamente en la instalación Swimming Pool, de Leandro Erlich. Pero no se trata de esa obra, aunque el parentesco se presuma evidente. Es, en realidad, el interior de un restaurante ubicado en un shopping de la ciudad de Pekín, que, entre otras ambientaciones, cuenta con un sector que reproduce las instalaciones de un natatorio.

Aquí se ve, por ejemplo, la recreación, mediante maniquíes, de nadadores que descansan al borde de la pileta. La singular "puesta" incluye también zonas de duchas, en las que se halla el sector destinado a las mesas, en las que los clientes se encontrarán comiendo rodeados de canillas y duchadores, con paredes revestidas de pequeñas cerámicas, como las empleadas habitualmente en este tipo de espacios. Sin dudas, una manera de ver el mundo cotidiano desde otra perspectiva. •

**CATALEJO** 

Delírium trémens

### Claudio Jacquelin

Es, definitivamente, insoportable. Un descenso abrupto. Imposible de imaginar. Demasiados días mullidos. Adictivos. Todo empezó el 14 de junio y acaba de terminar después de 57 jornadas casi sin interrupciones. Solo breves intervalos de desasosiego. Primero fue la Eurocopa. Le siguió la Copa América. Con otra consagración de la albiceleste. Esta vez, con el Dibu "y once más". Y llegaron los Juegos Olímpicos. París. Glamour, provocación y récords. ¿Qué más? O, mejor, dicho, ¿y ahora qué? Horas de ayuno. Síndrome de abstinencia. Delírium trémens. Imágenes monstruosas.

Las portadas de los sitios y el prime time de la tele traen escabrosos relatos e imágenes de violencia de género en la residencia presidencial. De ayer. En el mismo lugar, humanizados perros mastodónticos son (hoy) la familia presidencial. Escándalos. Insultos y descalificaciones. De ayer y de hoy. Un millón y medio de niños se van a la cama sin comer. Y, de vuelta, el fútbol local. No puede ser posible. Aunque es real. "La sociedad del espectáculo no es un sueño que hay que realizar, sino una pesadilla que hay que despertar", escribió Guy Debord. De verdad, ¿hay que despertar? Moraleja: no hay que abusar. De ninguna sustancia. Ni siquiera de la realidad. •



SÁBADOS CON TU DIARIO

**600** 

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.

Racing ganó en Chile Con goles de 'Maravilla' y Quintero, venció 2-0 a Huachipato en la Sudamericana > P.2

Espera butaca Colapinto, con LA NACION: "Voy a estar listo para subirme a un Fórmula 1" > P.4

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes X@DeportesLN Facebook.com/Indeportes





La decepción en el rostro de Reali, el más destacado en San Lorenzo, porque el Ciclón estuvo a la altura de las exigencias pero no pudo ganar para viajar más confiado a Brasil

# San Lorenzo se quedó vacío

El Ciclón ganaba 1-0 y desactivaba un clima de tensión, pero no pudo sostener la victoria y Mineiro finalmente empató 1 a 1 para quedar bien perfilado de cara a la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores

### Alberto Cantore

LA NACION

Un sueño que no se apaga, aunque San Lorenzo desperdició una oportunidad para reconstruirse en medio del temporal. Un error del arquero Altamirano provocó el quiebre de un juego que el Ciclón controlaba y Atlético Mineiro, tras marcar el empate 1 a 1 expuso la mayor jerarquía en una llave que se definirá el martes próximo en Belo Horizonte. Un resultado que

refleja que a los azulgranas todo se que desanduvo una noche mágica le hace cuesta arriba: en la cancha, en el ánimo de los hinchas, que surfean entre el entusiasmo y la desilusión.

"Vamos a volver a salir campeones, vamos a ganar la Libertadores; queremos la Copa", un grito de guerra, mientras estallaban los fuegos de artificio en el playón. Diez años atrás, el contraste. El mismo escenario, la misma fecha y el momento histórico más glorioso del Ciclón,

en el Nuevo Gasómetro con la con-Copa Libertadores. Un marco copero, aunque con algunos claros en la tribuna visitante, pero la tensión no resulta la misma. De la fiesta de una década atrás al nerviosismo v el clima agitado de un presente que agobia y se traduce en múltiples reclamos. Poco más de media hora antes del partido, con los dos planteles ensayando la entrada en calor en el campo de juego, la voz del estadio

nombró a aquellos futbolistas que escribieron la página dorada bajo la en los escritorios de los dirigentes, quista más valiosa y esperada: la conducción de Edgardo Bauza. Los aplausos para Néstor Ortigoza -dejó de ser el encargado del fútbol; "No vengo como dirigente, sino como campeón de América", señaló en la entrada al estadio Pedro Bidegain el autor del gol de la final con Nacional, de Paraguay, que desistió al pedido de que no asistiera para bajar los decibeles-y la ovación para el actual entrenador Leandro 'Pipi' Romagnoli, síntomas de a quienes el público

respalda en los pasajes turbulentos.

El contexto de crisis deportiva e institucional, la falta de credibilidad, el caos y los parches que son soluciones pasajeras para un gigante que se malacostumbró a deglutirse a las leyendas. La salida de Rubén Insuay, después, Romagnoli, que tomó el control y que precisaba redescubrir el rumbo. Con la irregular estadística, puso el cargo a disposición tras perder con Atlético Tucumán, apenas 96 horas atrás. Continúa en la página 2

### **FÚTBOL** » LAS COPAS CONTINENTALES



Altamirano y Sosa no pueden hacer nada para evitar el empate de Mineiro

## San Lorenzo se enredó y dejó la serie complicada para el desquite

La estrategia del Ciclón funcionó a medias; un error de Altamirano lo privó del éxito

### Viene de tapa

El presidente Marcelo Moretti, a quien el hincha cuestiona desde hace un tiempo con el mercado de pases como blanco de las críticas, lo ratificó para la serie con Atlético Mineiro. Una señal incómoda que el equipo debía revertir para alimentar una ilusión, la única después de la eliminación de la Copa Argentina y la floja campaña en el la Liga Profesional.

Se vieron dos estilos definidos. El Ciclón con la presión como bandera para robar la pelota lo más cerca del área rival y Atlético Mineiro apelando a la paciencia y la sucesión de pases para avanzar con la pelota. Por pasajes, el ímpetu de San Lorenzo se convertía en desorden o errores que impedian crecer.

Y los brasileños, utilizando el ancho del terreno, avisaron con un remate de Gustavo Scarpa que Altamirano rechazó al córner. La respuesta azulgrana llegó con un disparo desviado de Reali, tras la recuperación de la pelota de Cuello sobre Fausto Vera. Sin un dominador, una acción aislada se presentó como una llave para la serie: Reali se quitó el ropaje de desequilibrante y se colocó el overol para quitarle la pelota a Saravia y lanzar un preciso pase a Cuello, que en el centro del área y de cabeza dejó inmóvil a Everson. Era la inyección de confianza que el equipo que diseñó Romagnoli necesitaba para espantar los fantasmas que lo acorralaron en el pasado reciente.

San Lorenzo fue aplicado para limitar los espacios, con Irala saltando desde la zona de volantes e incomodando el inicio de la jugada de Atlético Mineiro y Remedi -se infiltró para no ausentarse, aunque en el entretiempo fue reemplazado por Sosa, y sumarse a la baja de una pieza determinante como Malcom Braida-, que actuó como termómetro para adelantar las líneas o hacerlas retroceder. El Ciclón, con menos tenencia del balón, era el que marcaba el pulso. Campi y Luján aislaban al peligroso Deyverson; Gustavo Scarpay Paulinho se movían bien, pero lejos del área, y Bernard era una sombra... Así, Romagnoli observaba la eficacia de su estrategia para defender.

Con la mitad del plan a su favor, retrasarse y ofrecerle el control al

### 1 San Lorenzo

### (4-3-3)

Facundo Altamirano (4); Oscar Arias (5), Gonzalo Luján (6), Gastón Campi (5) y Elías Báez A (5); Nicolás Tripicchio (4), Eric Remedi (5) y Elián Irala (6); Iván Leguizamón (4), Alexis Cuello A (6) y Matías Reali (7). DT: Leandro Romagnoli.

### 1 Atlético Mineiro

### (3-4-2-1)

Éverson (5); Renzo Saravia (4), Rodrigo Battaglia (5) y Junior Alonso (5); Gustavo Scarpa (7), Fausto Vera (5), Otávio (4) y Guilherme Arana (5); Bernard (4) y Paulinho (5); Deyverson (5). DT: Gabriel Milito.

Goles: PT, 17m, Cuello (SL); ST, 12m, Paulinho (AM).

Cambios: ST, S. Sosa (5) por Remedi (SL); 27m, N. Barrios por Leguizamón (SL), y A. Franco por Otávio y C. Eduardo por Deyverson (AM); 35m, N. Bustos por Reali (SL); 37m, M. Zaracho por Bernard y A. Santana por Scarpa (AM).

Arbitro: Gustavo Tejera, de Uruguay (regular, 4).

Estadio: San Lorenzo.

rival era un método de riesgo. Si se iluminaba Reali, San Lorenzo podía hacer daño. Un error de Altamiranodesarmóla escena: Paulinho tomó el regaló, empató y ya nada fue lo mismo. San Lorenzo se anudó y Atlético Mineiro se hizo dueño sin ser profundo: ya tenía el objetivo de definir en una semana en su cancha el pasaje a los cuartos de final.



Mura saluda al goleador 'Maravilla' Martínez, que marcó el primer tanto y, des

# Racing tuvo una noche reparadora en Chile

La Academia venció a Huachipato y recuperó los goles de 'Maravilla' Mártínez y Quintero, que igual puso en duda su futuro

### Nicolás Zuberman

PARA LA NACION Racing se trajo una victoria por 2a

0 de Chile, un resultado que lo deja con una buena ventaja para definir la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Huachipato, que se cerrará el próximo martes, en el Cilindro. Como si no alcanzaran los dos goles de diferencia para cicatrizar la dura derrota del viernes pasado, ante Gimnasia, hubo algo más reparador aún para la Academia: los autores de los goles.

El primer tanto fue de Adrián "Maravilla" Martínez, que ante el

Lobo, el último partido, se había ido expulsado después de fallar un penal que podría haberle dado el empate a los de Avellaneda sobre la hora. Martínez cortó así una racha de cuatro partidos sin poder convertir, en los que había tenido oportunidades pero la suerte que lo había acompañado durante el primer semestre pareció agotarse. Como si eso fuera poco, a los 20 minutos de partido, otra vez el travesaño le había negado el gol. Una docena de minutos después, tras una buena combinación por la izquierda entre Gabriel Rojas y Johan Carbonero, el 9 empujó de derecha al gol. Ya son 21 gritos en 31

### **FÚTBOL** » EN MÉXICO



spués, le cometieron un penal

FOTOBAIRES

### (4-2-3-1)

Gutiérrez (4), Renzo Malanca (5), Benjamín Gazzolo (5) y Antonio Castillo (5); Claudio Sepúlveda (4) y Gonzalo Montes (6); Sebastián Sáez (5), Cris Martínez (4) y Leandro Díaz (4); Thiago Vecino

DT: Igor Oca.

### 2 Racing

Gabriel Arias (6); Leonardo Sigali (6), Santiago Sosa (7) y Santiago Quirós (6); Facundo Mura (6), Baltasar Rodríguez A (6), Agustín Almendra (6) y Gabriel Rojas (6); Johan Carbo-Maximiliano Salas (5). DT: Gustavo Costas.

ST, 43m, Quintero (R), de penal.

Cambios: ST, 14m, C. Villanueva (5) por Sáez y M. Rodríguez (6) por Vecino (H); 16m, J. Quintero (6) por Carbonero (R); 29m, M. Briceño por Gutiérrez (H) y N. Colombo por B. Rodríguez; 37m, S. Silva por Sepúlveda y J. Brea por L. Díaz (H), y 48m, S. Solari por Salas y Bruno Zuculini por Almendra (R).

Árbitro: Bruno Pérez, de Perú (regular, 5).

Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

partidos jugados. Es el artillero de la Copa Sudamericana con 7 gritos.

Maravilla también fue protagonista del segundo grito, al generar el penal tras intentar gambetear al arquero Fabián Cerda. A diferencia de lo que ocurrió ante Gimnasia, esta vez sí accedió al pedido de Juan Fernando Quintero. El colombiano ejecutó el penal y convirtió. Más allá de que su futuro parece estar más cerca de Medio Oriente que de Avellaneda, Quinterotomó su tanto como una descarga: en el festejo se abrazó con todo el banco de suplentes y con el DT Gustavo Costas.

El partido de la Academia en las instancias eliminatorias de la Sudamericana no parecía llegar en el mejor momento. El equipo de Costas aterrizó en las playas del Pacífico con las dudas a cuestas después de desperdiciar dos oportunidades consecutivas para trepar a la punta del torneo local. Las miradas después de la inesperada caída en casa ante Gimnasia estaban puestas en la capacidad del DTy, también, en la templanza de los futbolistas ante la adversidad. La prueba se superó.

En el horizonte, además, ya asoma el clásico de Avellaneda, el próximo domingo 25. El contexto inestable no sólo se da en lo futbolístico. Agosto parece haber sido el mes señalado para que la temperatura del año electoral comience a levantar. El nombre de Diego Milito empieza a escucharse cada vez con más fuerza como un actor principal en la elección que se llevará a cabo en diciembre, en la que Víctor Blanco puede llegar a presentarse por cuarta vez consecutiva como candidato a presidente del club.

Ese panorama coincide con el inicio de la hora de la verdad en el plano internacional. El último título internacional de la Academia a nivel continental fue hace 36 años, en la primera Supercopa Sudamericana que organizó la Conmebol, pensada únicamente para aquellos equipos que habían logrado ser campeones de la Copa Libertadores. El 18 de junio de 1988, en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, Racing se consagró ante Cruzeiro. El zaguero de aquel equipo de Alfio Basile era Costas. El sueño que persigue el entrenador desde que inició su tercer ciclo en diciembre del año pasado es saldar esa deuda internacional.

Un triunfo así alivia. Porque todo eso estaba en juego en el estadio Sausalito, uno de los más bonitos de Chile, aunque en este caso exhibió un césped imperfecto. La tabla de posiciones de la liga chilena muestra a Huachipato en la 15ª posición, en puestos de descenso. Sin embargo, el equipo chileno venció como visitante en esta Copa Libertadores a Gremio y a Estudiantes, dos campeones de América, Para llegar hasta aquí eliminó a Racing, de Montevideo, después de haber perdido como local. Por eso el resultado no parece estar cerrado.

El gol de Quintero, además de una buena cuota de tranquilidad de cara a la revancha, parece haberle puesto justicia al marcador. El segundo tiempo fue todo celeste y blanco. El palo primero, después de otro desborde de Rojas, y el travesaño, tras un derechazo espectacular de Agustín Almendra, habían negado del 2 a 0. Con la intervención del VAR, llegó el penal. Quintero lo cambió por gol y, más tarde, puso incertidumbre sobre su futuro: "Hoy estamos, mañana no se sabe". Y así cerró una noche que resultó redonda para la Academia. Reparadora por el resultado y también por los autores de los goles. •

### Alta exigencia para River: Talleres, en Córdoba

Marcelo Gallardo se encontró muy rápido con el gran desafío en su regreso a River: Talleres. El Millonario se medirá hoy, a las 21.30, en Córdoba, con uno de los rivales más exigentes, cuando se hizo el sorteo, que le podía tocar por los 8vos de final de la Libertadores.

Tras el 1-1 con Huracán, por la Liga Profesional, River anuncia la presencia de uno de los últimos refuerzos, Fabricio Bustos. Talleres, que se encuentra en una meseta futbolística, no tendrá a Ramón Sosa, ya que se reflotó el pase a Nottingham Forest. .



### Talleres

(4-3-3)

G. Herrera: G. Benavídez, M. Catalán, L. Suárez y B. Riveros; U. Ortegoza, M. Portillo y M. Galarza; B. Barticiotto, F. Girotti y Ruíz Rodríguez o A. Martínez. DT: W. Ribonetto.

#### River (4-2-3-1)

F. Armani; F. Bustos, G. Pezella, P. Díaz v E. Díaz o Casco: M. Kranevitter v R. Aliendro; C. Echeverri, F.

Mastantuono y P. Solari: A. Bareiro. DT: M. Gallardo. Arbitro: A. Rojas (Colombia).

Estadio: Kempes (Córdoba).

### COPA SUDAMERICANA



R. CENTRAL | FORTALEZA Árbitro: Alexis Herrera (Ven.). 19:00 TV: ESPN.



L. DE QUITO LANUS **Árbitro:** Juan Benítez (Par.). 21:30 TV: Dsports.

### La guía de TV

### Fútbol

**COPA LIBERTADORES** 

21.30 »Talleres vs. River. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD).

### SUPERCOPA DE EUROPA

16 »Real Madrid vs. Atalanta. La final. Fox Sports (CV 25/106 HD) - DTV 1605 HD) y ESPN (CV

COPA SUDAMERICANA 19 »Rosario Central vs. Fortaleza. Los octavos de final,

24/103 HD - DTV 1621 HD).

partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD). 21.30 »Liga de Quito vs. Lanús. Los octavos de final, partido de ida.

### COPA ARGENTINA

Dsports (610/1610 HD).

19 »Argentinos vs. Huracán. Los octavos de final. TyC Sports

(CV 22/101 HD - DTV 1629 HD).

### **TENIS**

ATP 1000 DE CINCINNATI 12 »La primera y la segunda rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD).

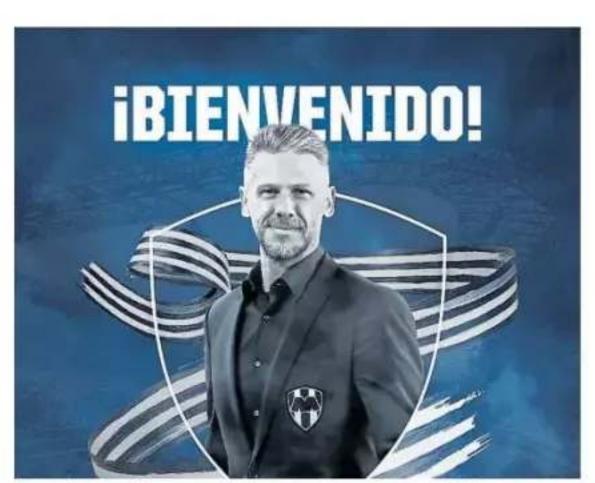

Rayados será la segunda experiencia para Demichelis @RAYADOS

### Demichelis se definió rápido: dirigirá a Rayados

Tras la desvinculación de River, el club de Monterrey anunció al argentino

Tras varios días de incertidumbre desde su salida de River y en lo que será una nueva etapa en su carrera como entrenador, Martín Demichelis fue presentado de manera oficial en Rayados de Monterrey, en México. "Tras formarse en Europa, tanto en España como en Bayern Múnich, y luego de ser multicampeón como director técnico en River Plate de Argentina, hoy comienza un nuevo reto", escribió el club en un mensaje de bienvenida en las redes sociales.

Aunque se esperaba con ansiedad su palabra, Demichelis aún no tomó contacto con la prensa mexicana, luego de haber sido confirmado por uno de los clubes más poderosos de ese país.

Después de su paso por River, el equipo con el que ganó una Liga, una Supercopa y un Trofeo de Campeones en 2023, y en el que fue reemplazado nada menos que por Marcelo Gallardo, Demichelis iniciará así su segunda experiencia como entrenador principal y lo hará en pleno desarrollo del Torneo Apertura 2024 de México. En el club millonario, dirigió 87 partidos, en los que cosechó57 triunfos, 18 empates y 17 derrotas.

El director técnico reemplazaráa otro argentino, Fernando Ortiz, que fue despedido luego de la eliminación de la Leagues Cup a manos de Pumas. Según informó el club mexicano Demichelis firmó un contrato por dos temporadas. Así se develó su futuro cuando había muchas versiones que sugerían un regreso a Europa.

A sus 43 años, el técnico que nació en Justiniano Posse, se pondrá al frente de un conjunto que actualmente ocupa el cuarto lugar de la clasificación en la liga mexicana, con nueve puntos después de cuatro fechas. El próximo viernes, Rayados, que obtuvo cinco títulos de liga en 79 años de historia, se enfrentarán a Puebla.

rigirá a los argentinos Estaban Andrada, Jorge Rodríguez y Germán Berterame v necesita cambiar de manera urgente el andar

de un equipo que luce perdido y que los fanáticos comenzaron a reprobar en las últimas jornadas. Monterrey marcha en la cuarta posición, con tres triunfos y una derrota. Su último título (el quinto de su historia) lo logró en 2019, cuando era dirigido por otro argentino, Antonio Mohamed. En aquella campaña llegó a jugar el Mundial de Clubes, donde cayó en semifinales con Liverpool.

Más allá de este presente complejo, el DT argentino que se quedó sin una de sus figuras para este reto en Rayados, Maximiliano Meza, fue determinante para que el futbolista saliese del fútbol mexicano y pudiese desembarcar, curiosamente, en River.

Demichelis entendió la situación de Meza, que quería jugar en el club de Núñez, y fue el propio entrenador el que les solicitó a los dirigentes del club mexicano que liberaran al futbolista. Gracias a esagestión, Mezapudo convertirse en el octavo refuerzo del conjunto argentino en este mercado de pases. El volante fue habilitado en las últimas horas y se sumará al plantel dirigido por Gallardo después del encuentro frente a Talleres, hoy, por la Copa Libertadores.

Nosólojugadoresargentinosse destacan en Rayados, que cuenta con otros nombres experimentados. También se destacan las presencias del defensor chileno Sebastián Vargas, el lateral derecho colombiano Stefan Medina, los mediocampistas españoles Oliver Torres y Sergio Canales y el colombiano Johan Rojas.

Según medios mexicanos, en el cuerpo técnico de Demichelis continuará Germán Lux como ayudante de campo, mientras que no estará Javier Pinola, que trabajarà en Nuremberg, de Alemania, club en el que jugó varios años. Como preparador físico estará Flavio Pérez.

Demichelis será el quinto técnico argentino en la Liga de Méxi-En el plantel, Demichelis di- co, que ya cuenta con Fernando Gago, en Chivas de Guadalajara; Gustavo Lema, en Pumas; Martín Anselmi, en Cruz Azul, y Mauro Gerk, en Ouerétaro.

### **O** Huachipato

Fabián Cerda A (5); Maximiliano

### (3-4-3)

nero (6), Adrián Martínez (7) y

Goles: PT, 32m, A. Martínez (R);

### **CONTRATAPA** » AUTOMOVILISMO

ranco Colapinto vive su hora más feliz desdequecondujo por primera vez un vehículo de cuatro ruedas. El pilarense, de 21 años, que marcha sexto en su primera temporada en la Fórmula 2, disfruta cada día más de su ascendente carrera a nivel internacional. De visita en el país, la joven promesa del automovilismo argentino charló con LA NAcionacerca de su gran presente en la segunda categoría de la FIA y, fundamentalmente, de su vida alejada de las cámaras y los autos de carrera: los mensajes de Instagram con Lionel Messi, el amor por Boca, las charlas con su psicólogo deportivo, lo que siente cuando los fanáticos lo reconocen por la calle y, tras su debut en Formula 1 en la primera práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico circuito de Silverstone, el sueño de afianzarse en la elite del deporte mundial.

Relajado y de muy buen humor, el hijo de Aníbal Colapinto, que supo correr en Speedway de autos y de motos y estuvo a cargo de "JC Competición", equipo en el que corrieron Franco Girolami y Lucas Benamo, entre otros, dice "no caer" por momentos en la realidad que le toca vivir. "Es todo una gran locura", repite, tras recorrer las calles de Palermo a bordo de un Ford Cobra como parte del "Gulf Tour Buenos Aires". Al llegar a la meta, unos 50 chicos (y no tanto) aguardaban dentro del predio de Costa Salguero para fotografiarse con su ídolo. "Hace unos años podía haber sido el yo el que moría por sacarse una foto con un piloto y hoy no solo me toca competir contra los mejores, sino ocupar ese rol de ídolo y hacer felices a otras personas. Es algo que no imaginé jamás y ahora no quiero que se termine nunca", cuenta Franco, algo ojeroso pero feliz luego de una maratónica jornada de actividades.

-¿Cansado del trajín?

 Muerto. Estos días en Argentina no paré ni un segundo, aunque me encanta estar en mi tierra y disfruto de cada momento. Me queda poco tiempo en el país y trataré de hacer la mayor cantidad de cosas posible antes de volverme para Europa.

-Solo te va a faltar ir a la cancha... -Sí, me quiero morir. Para colmo, con Cruzeiro va a ser un partidazo, pero me toca volar antes.

-¿De Boca desde la cuna?

–Si, muy bostero y desde muy chiquito. Iba mucho a la cancha y esa es algo que se extraña mucho. Ahora hace bastante que no voy porque no me dan los tiempos. La última vez fue hace menos de dos años y estaba feliz como un nene. Lo que se siente en la Bombonera es algo único, una sensación que no había sentido nunca en ningún otro lugar. Los hinchas te contagian esa locura y salis con otra energia. En 2022 tuve la posibilidad de pisar el césped del estadio y me fui full equipado. Tengo muchísimas ganas de volver a la cancha y ojalá pueda ir pronto.

-¿Mejor piloto o futbolista?

-Mirá, yo me veo bien siempre, ja. De chico era bastante bueno jugando al fútbol, pero cuando decidí dedicarme al automovilismo empecé a soltar un poco la pelota porque corría el riesgo de lastimarme. Además, unotiene que hacer lo que está hecho para hacer. A mí me hubiera encantado estar hecho para el fútbol, pero no se me dio. Nací con muñecas buenas y rápidas, pero los pies de cualquier persona, ja.

-Dijiste más de una vez que no tenés idolos en el automovilismo, sino referentes. ¿Y en el fútbol?



Colapinto, en un Ford Cobra, como parte del "Gulf Tour Buenos Aires"

ERNESTO PAGES

# "Voy a estar listo para subirme a un Fórmula 1"

De paso por la Argentina, Franco Colapinto habló sobre sus objetivos tras el test en Williams; el futuro en la F. 2 y una frase que lo define: "La sangre fría es la clave de todo"

TEXTO Leandro Contento PARA LA NACION

-En el fútbol sí, por supuesto. La vez pasada un sponsor me trajo una camiseta firmada por Riquelme, que era uno de mis máximos ídolos, y fue muy loco haber recibido esa reliquia. Desde chico también soy superfanático de Leo Messiy, al día de hoy, lo sigo considerando un ídolo. Aún no tuve la chance de conocerlo, pero hemos cruzado unos mensajes y algún que otro regalo. Conocerlo sería un sueño: es una de las personas más talentosas del planeta.

-Hace más de ocho años que hacés terapia con el psicólogo deportivo Gustavo Ruiz. ¿Cuánto tuvieron que ver esas charlas en

este presente que estás viviendo? -Muchísimo, sin dudas. Yo diría que la parte psicológica y mental es mucho más importante que la parte física. Lo tomo como algo natural porque hace mucho tiempo que vengo trabajando con él, y eso habla de la relevancia de la terapia en mi día a día. En la vida hay que estar preparado para todo: para el exito y para el fracaso. Yo hace dos años era una pibe más y hoy hay chicos de 10 o 12 años que se despiertan de madrugada para verme correr. El cambio es brusco y hay que estar siempre bien acompañado.

-¿Qué es lo que más te sorprende de tu vida actual?

 Esto, estar sentado acá con vos. que sos periodista y me estás haciendo preguntas sobre mi vida. O salir a pilotear un auto por la calle y que dos chicos me sigan en bicicleta durante todo el recorrido. A medida que uno crece y va cosechando logros hay cosas que van cambiando demasiado, ¿no? Desde que me subí por primera vez a un karting hasta hoy han pasado millones de situaciones que me hicieron madurar de golpe. A los 14 años me fui solo a vivir a Italia, a perseguir mi sueño de correr en la Fórmula 1. Sin mis padres, sin mis amigos, sin nadie. Tenía que cocinarme solo, por ejemplo, que parece una pavada pero para mí fue un cambio brutal, y de esa manera fui creciendo y haciendo mi propio camino.

-¿Qué es lo que más extrañás de

tu vida en el anonimato? -Uff... El tema de la alimentación es complicado, ja. El otro día fui a comer pizza a El Cuartito y lo redisfruté. Comer una pizza de muzzarella llena de grasa es lo mejor que te puede pasar. Soy fanático de esas comidas, pero la realidad es que, al ser un deportista profesional, tengo que cuidarme de algunas cosas. En mi vida privada y también cuando estoy en público. No meda comerme una hamburguesa con cheddary bacon en un McDonald's lleno de gente. Ojo: tampoco lo hago en casa, porque sé que el perjudicado soy yo.

Aunque la escudería Williams

firmó contratos multianuales con los pilotos Alex Albon y Carlos Saiz Jr., Colapinto no pierde la esperanza de competir en la Fórmula 1. Su objetivo de ahora en más será pelear los primeros puestos en la F2 y luego resolverá su futuro. Por lo pronto, a fines de agosto volverá a correr en el circuito Monza, donde ya ganó en F3.

-¿Qué viene a partir de 2025?

-Mi plan es ganar la F. 2, pero hay que preguntarles a mis managers. Yo sé bien lo que quiero hacer, pero hay que evaluar qué se puede hacer de acuerdo al presupuesto a un montón de factores más que van más allá del deseo de cada uno. Viendo que Carlos (Saiz) firmó con Williams, me encantaría hacer otro año de Fórmula 2, con la oportunidad de pelear el campeonato desde cero, sin esas tres primeras carreras en las que no anduve bien y que afectaron mi colocación. Obviamente que mi sueño es correr en la Formula I, pero sin dudas que la llegada de Carlos es un paso adelante para la escudería.

-¿Tu deseo de competir en la F. 1 no puede volverse una presión? Siempre hay presiones en estos ámbitos. Hace algunos años, la presión pasaba por saber si iba a competir o no al domingo siguiente porque no tenía el presupuesto. Si chocaba o rompía algo, no corría. Eso era pre-

sión de verdad. Hoy tengo la chance de estar en una escudería como Williams, de contar con un montón de sponsors y de fanáticos que me apoyan y a mí solo me queda disfrutar. Cuando subí a un Fórmula 1 me preguntaban cómo hacía para estar tranquilo y yo decía que lo estabadisfrutando. Esedía mefui muy feliz porque tuve buenos resultados, pero sobre todo porque pude disfrutarlo. Además, uno no sabe cuántas veces le va a volver a pesar. A veces, a los argentinos nos cuesta disfrutar porque somos muy apasionados y tenemos la sangre caliente. Pero estoy tratando de mejorarlo, porque la sangre fria es la clave de todo.

-¿Y el apoyo de la gente?

-Bueno, tiene que ver un poco con eso. Con la pasión que siente por el deporte. Hoy entrás a las redes, aparece un posteo de Formula 2 y en comentarios están llenos de banderas argentinas con mi nombre. Esas cosas me ayudan un montón, me encanta el respaldo que me brindan. Perocuando no meva bien por cualquier factor aparecen comentarios negativos contra los equipos y esto está mal. Hay que entender que somos humanos y que hay veces que las cosas pueden salir mal. Yo me equivoqué en las primeras tres carreras en la Fórmula 2 y luego empecé a manejar muy bien, y en las últimas tres carreras tuvo errores el equipo y no sumé puntos. Pero es así y no hay que enojarse por eso.

-¿Se sentís 100% preparado para la Fórmula 1?

 Estoy más que listo. Quizás lo único que necesitaba para estar seguro era tener ese test en que, por suerte, las cosas salieron muy bien. Silverstone es uno de los circuitos más difíciles para manejar un Fórmula 1 porque es una pista de muy alta velocidad, son todas curvas a fondo arriba de los 250 k/h, con muchos cambios de dirección. Yo no estaba acostumbrado a eso y en cuatro o cinco vueltas estaba muy cerca de los tiempos de Alex (Albon), que es el piloto titular, y eso me demostró que estoy preparado. Ante cualquier situación voy a estar listo para subirme al auto. Espero que a Alex y a Carlos les vaya muy bien, son muy buenos pilotos.

-¿Cómo es la convivencia con los pilotos? ¿Te sorprendió que alguno te haya reconocido?

 La verdad es que tengo una buena relación con todos. Pero creo que ese respeto que les tenés a los (Lewis) Hamilton, (Max) Verstappen o (Fernando) Alonso, un poco lo tenés que perder. Porque si estás compitiendo contra tu ídolo, no le vas a ganar en tu vida. Compartí momentos con ellos y, si bien los admiro un montón, sentí que eran como yo, de carne y hueso, y que también me quieren ganar.

-¿Entienden el fanatismo que despertás en las redes?

-No lo sé, estarán celosos, ja. Siempre me dicen: 'Che, ¿cómo puede ser que subo una foto y me aparecen banderitas argentinas?' Deciles a tus fans que se calmen un poco'. Pero no, está buenísimo el apoyo de la gente en las redes. Es algo que no todos los pilotos tienen y es un orgullo para mí leer esos comentarios.

-¿Esperás una próxima FP1 en el año?

 La verdad, no sabría decirte. La vez pasada me enteré una semana antes de que tenía que girar. Sería algo hermoso tener una nueva oportunidad de subirme, pero creo que en Silverstone la prueba era más importante porque en ese momento no había ningún piloto firmado y era una buena oportunidad para mostrarme ante el equipo. Mi deber es hacer un buen trabajo en la Fórmula 2 y luego el resto se verá. •

# espectáculos

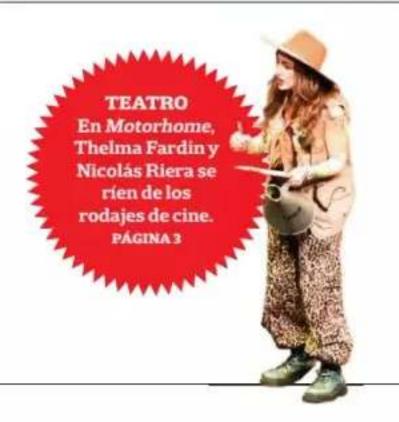

Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

# Delfina Chaves. "Me levantaba a mitad de la noche y pensaba que estaba en el set"

La protagonista de *Máxima*, *la serie*, que se estrena mañana en Max, habla sobre su "coronación" como actriz y de las primeras repercusiones de la historia que ya se emitió en Países Bajos

#### Nieves Otero PARA LA NACION

El 2 de febrero de 2002, millones de personas en el mundo encendieron sus televisores para ser testigos de y que la tiene como protagonista. una unión histórica: la del príncipe Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta (hoy reyes de los Países Bajos). De esa manera, se convertía en la primera argentina en formar parte de una familia real europea. Aún permanecen en la memoria de los argentinos los cinco metros de cola del vestido de la novia y sus lágrimas cayendo sobre su cara mientras un bandoneonista tocaba "Adiós Nonino", de Astor Piazzolla. En ese momento, Delfina Chaves tenía nada más que cuatro años, no recuerda aquel evento y mucho menos imaginaba que dos décadas después ella

también se convertiría en reina. "Era un sueño de masiado grande", cuenta en diálogo con La NACION al recordar la primera audición para Máxima, la serie que se estrena mañana por MAX

"Melevantabaa mitad de la nochey pensaba que estaba en el set", recuerda sobre las semanas que estuvo rodando en Ámsterdam: extrañaba su casa, a su familia, trabajaba durante largas jornadas y se le mezclaban los tres idiomas que tenía que hablar para la ficción. Pero también se sintió "privilegiada", según sus propias palabras, de ocupar ese lugar. La actriz confirmó que en octubre comenzarán con el rodaje de la segunda temporaday también su romance con el actor Martijn Lakemeier-"Martain", como ella lo llama en perfecto neerlandés-. Continúa en la página 2



"A la gente le cuesta mucho ver al rey y la reina antes de que fueran reyes", dice sobre las repercusiones en Países Bajos

FABIAN MARELL

## El festival que se convirtió en un símbolo del horror

MUESTRA. Sobrevivientes de Nova, la fiesta atacada por Hamas en Israel, exhibirán en Buenos Aires objetos de las víctimas del ataque

### Lupe Torres

LA NACION

"Es Alerta roja, alerta roja". Bastó un segundo para que el sonido agudo y gélido de la alarma invadiera de terrorla madrugada. Gritos. Polvo. Misiles. De repente, el 7 de octubre de en Nueva York y Tel Aviv, conta-2023 a las 6.29, en la Fiesta de Música Nova de Israel existir se volvió algo frágil, milagroso. El ataque terrorista perpetrado por Hamas causó al

servicio de rescate israeli Zaka, y un año después de la masacre, durante el mes de octubre, Buenos Aires recibirá la muestra que busca conmemorar a los fallecidos.

La exposición, que ya se realizó rá con sobrevivientes como guías dispuestos a relatar su historia. Además, se exhibirán objetos rescatados del predio: desde ropa de

menos 260 víctimas fatales, según el las víctimas y autos quemados en rehenes en el festival en una zona los jóvenes que estaban bailando? los que los jovenes intentaron huir hasta los baños químicos que funcionaron como refugio y que aún conservan las marcas de los disparos en sus puertas de plástico.

Según relatos de sobrevivientes del ataque, los terroristas de Hamas estuvieron en el área al menos tres horas. Hombres armados dispararon contra los asistentes, que intentaban huir, y tomaron a otros como

rural cerca de la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. Yagil Rimoni, Naama Galy Omri Kochavi salvaron sus vidas milagrosamente y este martes presentaron la iniciativa a la prensa nacional junto al periodista Hernán Feler, cofundador de la organización Juntos por Israel. "No tenemos fines económicos ni banderas políticas. Lo que queremos es mostrar el horror. ¿Merecían morir

Estamos muy orgullosos de que la Fundación haya elegido a la Argentina como el próximo destino de la muestra que estará por primera vez en Hispanoamérica -destacó Feler, durante la conferencia de prensa-. Lo importante es que se siga hablando de lo que pasó", agregó el periodista y organizador, cuya tía estuvo secuestrada 53 días en la Franja de Gaza. Continúa en la página 3

# Delfina Chaves. "Muestra lo que significa meterse en la realeza"

La protagonista de la serie sobre la vida de Máxima, reina de los Países Bajos, habla sobre el desafío de interpretar a una de las argentinas más famosas y conocidas del mundo



Una actriz argentina interpretando a una reina argentina: algo tan obvio que no fue tan fácil de reproducir en la ficción

FABIÁN MARELLI

### Viene de tapa

"Martain" interpreta a su pareja en la ficción: "Es un gran regalo trabajar con él y haberlo conocido". Descreía de que el papel fuera para ella, la actriz y hermana de Paula Chaves, recuerda la emoción de su papá al contarle la gran noticia y reconoce ciertos parecidos entre ella y su personaje, como la disciplina y la determinación a la hora de perseguir una meta.

#### -¿Qué es lo que más te asombró de Máxima?

 Cuando empecé a hacer la investigación sobre el personaje, a averiguar sobre su infancia, adolescencia, su viaje a Nueva York, sus inicios como economista, que estudió en la UCA, se fue a Nueva York a trabajar a un banco muy conocido, toda esa parte de ella fue la que más me gustó. Esa etapa previa que no se sabe porque empezó a hacerse conocida a partir de estar con él, su infancia y su adolescencia, fue lo que más me

### -¿Te atraía el personaje?

sorprendió.

-¡No sabía nada! Sabía que era reina de los Países Bajos, pero nosotros no estamos familiarizados con el concepto de la monarquía, no sabía qué hace la monarquía, qué hacía ella. Solo eso, que era reina de allá. A partir de las audiciones empecé a leer y a interiorizarme, y cuando me dicen que quedé, leí la novela (la serie está basada en el libro Máxima Zorreguieta, Madre Patria, de la periodista holandesa Marcia Luyten) yahi lei su historia, la de sus abuelos, sus raices.

### -¿Cómo te llegó este papel?

-Me llegó una audición en noviembre de 2022, en época de Mundial, estábamos en otra, era como un feriado largo, y me llama mi representante que querían verme, que mande material. Sabía que buscaban desde hacía bastante el personaje, yo estaba descreida, dije: 'Lo



### **Delfina Chaves**

"Me hubiese encantado conocerla, pero no tiene contacto con el proyecto y la serie no está aprobada por la casa real, está independizada de ellos"

### PARA AGENDAR



### Etapas de vida

Máxima, la serie, se estrena mañana por MAX. La primera temporada transcurre entre que Máxima y Guillermo se conocen y se casan. En cambio, la segunda temporada ya la ubica en su etapa de madre y reina de los Países Bajos.

hago para que me vea la gente de casting' porque siempre está bueno hacer algo, actuar y practicar en inglés, pero no la veía. Nos dicen tanto que no a los actores que no te querés ilusionar con nada y esto era un sueño demasiado grande para que fuera cierto. Hago una primera audición, un monólogo, otra a la semana, después otra.

#### -¿El famoso monólogo en neerlandés?

¬¡No! Ese es el más difícil del mundo. Hubiera sido imposible quedar. Fue un monólogo en español, en donde ella cuenta su historia.

#### -¿Y cuándo te dijeron que quedaste? Dijiste que era un sueño demasiado grande y lo pudiste cumplir.

 Sí. Pero fue un trabajo también y pensaba que era cierto, pero que se podía caer, ¿qué va a pasar?, pensa- ba. Mucho tiempo de preparación, muchos ensayos, clases de inglés, de holandés, v ahí uno se va formando y esa preparación es fundamental para el día en que llegás a filmar. -¿Cómo fue la llegada a Países

### Bajos y las semanas que viviste

 Llegué un tiempo antes de empezar a filmar porque tenía pruebas de cámara e infinidad de pruebas de vestuario, tengo 80 cambios de vestuario, una locura. Las primeras semanas fueron desafiantes porque me encontré con una cultura completamente distinta, otro idioma, sola, sabiendo que iba a encarar una serie, que iba a ser yo la protagonista, con la responsabilidad que tenía y la presión. Pero también que tenía ese privilegio como actriz, de poder viajar, que te llegue un personaje así... ¡Y en Ámsterdam! ¿Quien filma en Amsterdam? No sé, en Madrid los actores fantaseamos, antes de eso no sabía nada de allá, de hecho le seguía diciendo Holanda (en 2020 el territorio

adoptó el nombre de Países Bajos). -"¡Vas a ser reina!", habría sido una de las primeras cosas que le dijeron a Máxima sus padres cuando se enteraron de que salía con el príncipe Guillermo. ¿A vos qué te dijo tu familia cuando se enteraron de que también serías "reina"?

-Llegué a la casa de mi papá y le dije: "pá, quedé para hacer lo de Máxima". Me miró como diciendo ¿cómo puede ser? Yo nunca cuento cuando estoy en procesos de audición porque te dicen que no y no quiero tener después que estar dando explicaciones de por qué no quedé. Esto, en cambio, lo conté, pero porque no me tenía fe y cuando me dijeron que quedé mi papá estaba más descreído que yo y lo primero que pensamos fue en mis abuelos que no están acá y él me dijo: "¡cómo estarían con esto!", porque ellos cuando hice Argentina, tierra de amor y venganza (2019), estaban prendidos todas las noches a la pantalla, eran los primeros en ver la tele.

#### -¿Cómo te sentiste durante el rodaje, sobre todo con el tema de los idiomas?

-Hablaban en holandés y yo quedaba afuera y antes de decir acción me daban la marca y me explicaban lo que tenía que hacer, pero es como que estás alienada con lo que está pasando en el set, sos sapo de otro pozo con las formas que tienen de trabajar, superdistinto, pero es un aprendizaje. Son también otras formas de comunicarse con el director, otros tiempos, distinto. Pero sufría bastante también porque llegaba cansada, trabajaba muchas horas y estaba cansada, llegaba tarde y tenía que cocinarme, pero no había tenido tiempo de ir al supermercado, todo lo que implica trabajar lejos de casa.

#### -¿Y la relación con Martijn Lakemeier?

-Él y Joosje Duk, una de las directoras (la serie además la dirigen Saskia Diesing e Iván López Núñez), viajaron a hacer el último proceso de casting, la última audición y ya había un clima superlindo, ella es muy joven y pasa algo curioso, que gente con puestos altos de trabajo es muy joven.

#### -Que la directora que primero te conoció fuera joven y mujer te habrá ayudado a romper un poco el hielo.

-Sí, y además la forma de trabajo, mucho más humana, más desde el juego, más amorosa, y los conocí a ellos dos, y yo ya estaba feliz de estar ahí, ni pensaba en quedar. Después quedé y trabajar en otro idioma era un desafio muy grande que siempre había querido, y Martijn me ayudó mucho con el holandés, en el vuelo cuando fuimos a Nueva York me ayudó. Yo estaba con el holandés para todos lados intentando practicar, pero bueno, él también tenía la mitadde escenas que tenía yo, entonces llegaba al set superfresco y yo con el holandés, el inglés, el español...

#### -¿Están saliendo? ¿Hubo química fuera del set?

-Sí, sí, la verdad que sí. Fue siempre un honor yesun gran regalo trabajar con él y haberlo conocido.

#### -¿Están juntos más allá de lo laboral?

−Sí.

#### -¿Cómo es la relación a distancia?

-Cuando pase más tiempo te cuento, porque empezamos a preparar la segunda temporada de Máxima, tuvimos presentaciones de la primera, es vendo y viniendo.

#### -¿Cómo fue el regreso a la Argentina después del rodaje? ¿Viniste hablando un poco de cada idioma o trajiste alguna costumbre de allá?

-No, viví toda mi vida y es mi idioma. Pero sí, lo primero que hice fue ponerme al sol porque allá no hay.

#### -¿Te acordás de la coronación de Máxima (2013) o de su casamiento (2002)?

-No, nací en 1996 y nada, en mi familia nunca se habló de eso tampoco.

#### -¿Encontraste parecidos entre Máxima y vos?

-Sí. Por un lado, esto de la independencia de ella cuando se fue a Nueva York, cuando trabajaba en el Banco de Boston de acá y quebró por la crisis de México y se fue a los Estados Unidos y esto de seguir una meta. Ella trabajaba mucho, era la primera en llegar y la última en irse, esto de la disciplina y el esfuerzo en el trabajo.

#### -¿Te hubiera gustado conocer a Máxima?

-Me hubiese encantado, pero no tiene contacto con el proyecto y la serie no está aprobada por la Casa Real, está independizada de ellos.

#### -¿Qué supiste de las repercusiones de las escenas subidas de tono? Llegó que el público de allá (la serie se estrenó en abril) estaba horrorizado porque decía que ver a los reyes teniendo sexo era como ver a los padres...

-Me llegaron las notas, pero no las entendía. La directora me contaba entre risas que a la gente le costaba mucho ver así al rey y a la reina, pero antes de eso, y sin spoilear, ella tuvo una vida amorosa, otro novio. Entonces ver a esa figura que allá se la ve siempre vestida de una forma y con un protocolo, fuera de eso y puertas a dentro, tiene sentido que sea impactante.

### -¿Cómo sigue tu 2024?

-En octubre filmamos la segunda temporada, estamos en la preproducción de eso.

#### -Ya con una Máxima madre seguramente.

 Yya pasan varios años y se muestra lo que significa meterse en la realeza, los pactos, el te doy y me das, y estudiando holandés a full porque español ya no habla.

LA NACION | MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024



### CRÍTICA DE TEATRO



Una parodia sobre los rodajes y las filmaciones con Thelma Fardin y Nicolás Riera

JUANJO CALAFELL

# Una sátira bien lograda sobre un rodaje de cine



### MOTORHOME

AUTORÍA: Alfredo Staffolani y Nicolás Riera. DIRECCIÓN: Alfredo Staffolani. INTÉRPRETES: Nicolás Riera, Thelma Fardin, Lili Popovich, Alfredo Staffolani, Irune Porcel y Nicolás Di Pace. voz en OFF: Facundo Arana. ESCENOGRAFÍA: DaJaus. VESTUARIO: Rodrigo Lorentey Gustavo Alderete para La Polilla, Thelma Fardin. ILUMINACIÓN: Ricardo Sica. MÚSICA ORIGINAL: Guma Music Creators. VIDEO: Mateo Rojas. SALA: Metropolitan (Corrientes 1343). Funciones: miércoles, a las 20.15. Duración: 70 minutos.

as tres edades, de Agustín Mendilaharzu y Walter jandro Acobino y Germán Rodríguez; ahora Motorhome, de Alfredo Staffolani v Nicolás Riera (casual o no, la reflexión se dio de a dos): cuando el teatro mira al cine, aunque sea de modos muy diferentes, aparece la ironía, fluye el humor. Este último estreno en el Metropolitan (una sala donde convive la masividad con el off) sería un ejemplo transparente de este punto de vista porque parodia el rodaje en exteriores del western El indio bueno, una fallida producción independiente.

La idea surgió cuando Riera (que también produce y actúa) y Staffolani (que también dirige y actúa) se juntaron a contar anéc-

dotas propias de la filmación, pero desde el lugar del actor no protagonista: el de reparto, el doble, el que hace "bolos" (actuación ocasional o esporádica), el novato que recién empieza y el que ya está de vuelta con lo que puede. Esa experiencia se cocina a fuego lento en las largas esperas hasta que toca intervenir, salpicadas de mucha charla, de intercambios impensados en otro contexto, de intimidades variadas en el motorhome, de comidas que dependen del catering presupuestado, en fin, de convivencia forzada a como dé lugar.

Estas características se potencian hasta el delirio porque estamos ante un proyecto de película muy improvisada, con una directora sin ninguna experiencia –pero egresada con honores en la FUC (Universidad del Cine), dice-, soberbia y maltratadora que consiguió los fondos gracias a los padres para intentar su objetivo. Este personaje, llamada Cruz, lo interpreta Thelma Fardin, otra gestora de la obra (interviene en el vestuario) junto con Riera.

el vestuario) junto con Riera.

Todos juegan, y sedivierten, con estos prototipos exacerbados donde no faltan chistes o guiños internos: el protagonista de la película, Agustín (Riera), tuvo su minuto de gloria en la adolescencia cuando integraba una banda donde hacía playback y ahora padece la caída del pelo; Nico, el que hace el bolo (Staffolani), sufre la distancia entre los estudios, sus expectativas y la realidad; Marito (Nicolás Di Pace), el doble de luz de Facundo (actor

que nunca sale del motorhome) y que carga resentimientos sobre la ruina de su carrera; Thalia (Irune Porcel), asistente todo terreno, agradecida por la oportunidad y punching ball de la directora, y Estela, la actriz con mayor recorrido, atrevida y ofendida a la vez por lo que le toca y que, en manos de Lili Popovich, logra los mejores momentos de la obra. El que no aparece en escena es Facundo, pero sí sus mensajes por WhatsApp, voz en off a cargo de Facundo Arana (guiño: los espectadores se enteran de que su personaje toca el saxo).

Cada uno tiene un breve monólogo a público, momento que
funciona como un descanso a la
velocidad de los diálogos, un cambio de tono, un corte a la vorágine,
pero sin aportar información. La
obra empieza y termina con una
pantalla gigante con imágenes
y créditos de El indio bueno más
otros dos fragmentos, durante el
desarrollo, del material filmado
por la directora que, por supuesto, es ostensiblemente malo.

Salvo los mensajes de Facundo y los temblores de la naturaleza (la acción se desarrolla en una zona alejada, en Cuyo) que quedan muy por fuera, como forzados y no integrados al resto, Motorhome funciona: es tan desmesurada como ágil y sus pinceladas satíricas sobre los placeres y disgustos de una filmación resultan divertidos para cualquier público, pero, en especial, muy disfrutable para los artistas y técnicos que conocen esa trama de cerca. • Leni González

# Una muestra sobre la fiesta electrónica que se convirtió en un infierno

ISRAEL. Reúne en Buenos Aires objetos y testimonios de los sobrevivientes de Nova, el festival atacado por Hamas

#### Viene de tapa

Yagil Rimoni es socio fundador de Nova y propietario de la empresa de seguridad que trabajó en el evento. La madrugada del 7 de octubre de 2023, apenas se disparó la alerta roja, intentó junto a su equipo neutralizar el ataque y rescatar a su gente.

"Combatimos durante unas siete horas sin nada de agua y bajo el rayo del sol –reveló Yagil-. Llegué a salvar a más de 150 personas. Me llegaban por WhatsApp ubicaciones de personas y tratábamos de ir por ellas. Busqué jóvenes heridos que estaban escondidos. Después tratamos de identificar los cuerpos de los fallecidos y comunicarles a las familias sus pérdidas", relató conmovido, en hebreo, y dispuesto a compartir su historia en la exhibición.

Naama Gal formaba parte del staff de trabajadores de la fiesta y recuerda que cuando escuchó la alarma sus compañeros decidieron separarse. "Creímos que así teníamos más chance de sobrevivir", recordó. "Me di cuenta de que me estaban disparando, las balas me picaban al costado de los pies, así que me metí dentro de un contenedor de basura junto con otras 20 personas. "No podíamos movernos. Y todos hicimos ahí nuestras necesidades", relató conmovida la joven de 26 años.

Gal, que continuó su relato con fortaleza, recordó que podía escuchar a los miembros de Hamas hablar en árabe cerca de su escondite. "En un momento una de las chicas mueve un pie sin querer, hace ruido y uno de los terroristas aparece sobre el contenedor y dispara. Mató a unas 10 personas con esa ráfaga de tiros", señaló la joven. Ella misma recibió cuatro disparos (dos en el pie derecho,

uno en el pie izquierdo y uno en su hombro) y sintió que su vida pendía de un hilo.

Sin embargo, el destino le tenía preparada otra oportunidad: Yagil Rimoni logró acercarse al contenedor donde estaba Gal y rescatarla. "Tuve que bajarme sola del contenedor. Me arrastré entre la basura y sobre los cuerpos para poder salir", detalló la joven, que logró ser atendida en un hospital. Hoy Naama es la encargada de oficina de la empresa Nova. "No me veo en otro lado que no sea con mis compañeros contándole al mundo lo que nos pasó", sostuvo.

### "Por favor, salvá a mi hija"

Omri Kochavi formaba parte de la producción del festival Nova y fue el encargado del montaje de los escenarios. El joven de 36 años se había casado un mes antes y se encontraba bailando con su flamante esposa cuando advirtió los primeros misiles.

"Vi una luz y pensé que era una estrella fugaz –detalló durante la presentación-. Después se multiplicaron los flashes, me di cuenta de que era un ataque y que no eran armas israelíes porque conozco el sonido", recordó.

Mientras sonaban los disparos y corría junto a su mujer, atendió una llamada de su celular: "Era mi suegro. Me pidió solo una cosa: 'Salvá a mi hija". Hoy, consciente del milagro de la supervivencia de él y su mujer, Kochavi aseguró en diálogo con la Nacion que su misión es darles "luz y amor" a los 3500 sobrevivientes que lograron escapar de aquella masacre. "Armamos esta muestra y la queremos llevar a todo el mundo. Para que se sepa lo que pasó. Contar nuestra historia tiene que ser una forma de que esto no vuelva a suceder".



Yagil Rimoni, Naama Gal y Omri Kochavi

TADEO BOURBON

### El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 10° | máx. 17°

Nublado Con vientos moderados del sector noreste

### Mañana

mín. 10° | máx. 17°



Variable Nublado, con algo de sol durante la tarde

### Sale 7.34 Se pone 18.23

Luna

Sale 12.52 Se pone 4.17 Nueva 2/9
 Creciente 12/8

○ Llena 19/8

• Menguante 26/8

SANTORAL San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir | UN DÍA COMO HOY En 1956, muere el poeta, director teatral y dramaturgo alemán Bertolt Brecht | HOY ES EL DÍA del Cerealista en la Argentina

### Sudoku | DIFICULTAD MEDIA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| SO | LU | CIÓ | N |   |   |   |   |   |
|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 9  | 6  | 3   | 2 | 8 | Þ | 5 | 1 | 1 |
| 9  | 2  | 4   | T | ε | 4 | 6 | 9 | 8 |
| 1  | L  | 8   | 6 | 9 | S | 2 | 3 | 1 |
| 7. | 8  | 2   | ε | 5 | T | 9 | 4 | 6 |
| 6  | Þ  | 5   | 9 | 2 | 8 | 1 | τ | E |
| ε  | τ  | 9   | b | 1 | б | 8 | 2 | 5 |
| b  | 5  | 2   | 8 | 1 | 9 | ε | 6 | Z |
| 8  | 9  | 6   | 4 | t | 3 | 1 | 5 | 7 |
| L  | ε  | 1   | 9 | 6 | Z | + | 8 | 9 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   | 8 |   |   |   |   | 1 |   | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 4 | 7 |   | 6 | 8 |
| 7 |   |   |   | 1 |   | 2 |   | 4 |
| 5 |   |   | 9 |   |   |   |   |   |
|   | 1 |   |   |   | 6 |   | 4 | 9 |
| 9 |   |   |   |   | 3 | 7 |   | 2 |
| 4 |   | 2 |   | 6 |   | 8 |   |   |
| 8 |   | 9 |   | 3 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 9 | 6 |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés



### Hablo sola Por Alejandra Lunik

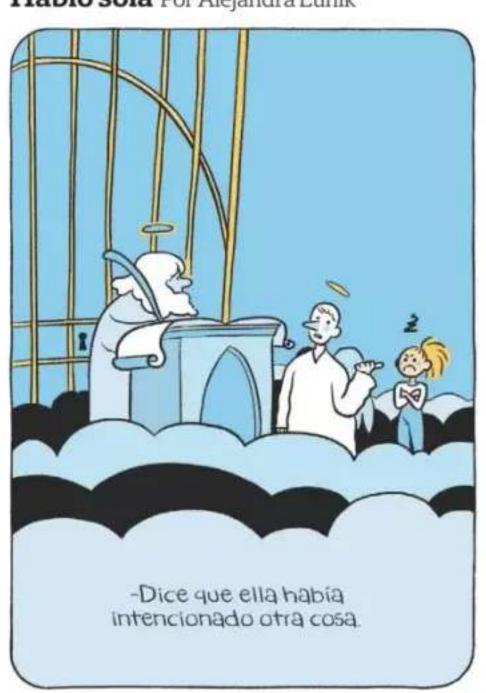

### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

